





# RELATÓRIO

Apresentado ao

Exmo. Sr. Dr. Getúlio Dorneles Vargas,

DD. Presidente da República,

pelo

General Osvaldo Cordeiro de Farias,

Interventor Federal no

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

durante o período 1938 - 1943

1943 of. gráf. da imprensa oficial pôrto alegre



6003 1611 45

EXMO SNI

Ao deixar o govêrno do Rio Grande do Sul, após uma gestão de cinco anos, diz-me a conciência não haver faltado aos compromissos que assumi ao aceitar missão de tão severas responsabilidades.

Árdua, sem dúvida, a incumbência de administrar, em quaisquer cirquinstâncias, um Estado com as características políticas, econômicas e sociais desta unidade federativa brasileira. Multiforme e complexa a soma dos problemas e encargos governativos de um pôsto de tal relevância, quando o Estado moderno, vencendo a fase individualista da concepção clássica, mais e mais se entrosa na realidade da vida coletiva, mais e mais nela interfere, por ela é solicitado com instância indeclinável e deve, em consequência, alargar, em ritmo trepidante, a esfera de ação de seus órgãos e poderes.

Se a arte de governar foi, em todos os tempos, a de mais dificil e delicada execução, dado que enfrenta o eterno conflito entre a liberdade e a autoridade, passou a ser, em nosso século, de assoberbante e dramático conteúdo, em face do mundo novo de problemas e questões a que a evolução das ideias político-sociais irresistivelmente a compeliu.

Em Estados como o nosso, por fôrça do nivel da educação popular e devido à agitação política em que sempre viveram govêrnos anteriores, aqueles altos problemas de sadia administração adquiriram vulto e contornos de esmagadoras proporções.

Devo, por isto, ressaltar o grau de minha responsabilidade ao investirme na governação do Rio Grande.

Sucedia eu ao inesquecível gan. Daltro Filho, circunstância ainda mais comprometedora para o novo gestor dos negocios civis.

Aquele glorioso soldado, entretanto, mal pudera dominar o complexo da administração riograndense, quando a morte o colheu. E, assim, a carga que fôra proporcional à sua envergadura, parecia sobrepôr-se ao meu modesto, mas honrado propósito de compreender e acertar.

História de ontem, abstenho-me de relembrar as circunstâncias e as côres que ensombreciam, então, nossa estremecida terra. Fio que a memória dos homens se não tenha esmaecido ao ponto de esquecer o estado de inquietação política que vinha inevitavelmente tumultuar o trabalho da administração gaúcha.

Sabe Deus, sabe-o V. Excia., e sabem os homens que se não tenham deixado cegar pelas paixões, o ingente e diuturno esfôrço reclamado por aqueles tumultuosos dias de 1938.

Seja-me lícito pôr ainda em relêvo as novas conjunturas que se antolharam à minha gestão.

Mal amainada a borrasca inicial, e quando tentava os primeiros empreendimentos de meu govêrno, eis que em novo turbilhão o vejo arrastado com a deflagração da guerra em 1939. Era agora, não mais a política, já em calma, nem mais a administração, já em ordem e atividade, que sofria o abalo; era a economia do Rio Grande e a tranquilidade espiritual de seus homens que entravam em justo sobressalto ante as tôrvas perspectivas do maior cataclismo conhecido pelo mundo.

E se, por favor divino, não se concretizaram, desde logo, os prejuizos temidos pelo mundo econômico sulino, gerou-se, para o governante, problema não menos áspero e apremiante a jugular. Refiro-me, bem é ver, à peculiaridade dos Estados meridionais do Brasil acêrca da infiltração e atividades nazi-fascistas.

Reivindico, com sobrada ufania, o título de pioneiro na luta contra a treda maquinação do nazismo para o cumprimento de sua torpeza em ação de conquista à nossa terra. E com isto, relembrando a destemerosa atuação de meu govêrno, em momento incerto, quando todas as probabilidades da guerra inflamavam as esperanças germânicas e de seus adeptos, relembrando o brio com que demos caça e desarticulamos, os primeiros, talvez, no hemisfério americano, a rede dos envenenadores do espírito nacional, dispensámo-nos de retraçar os pormenores e os dramáticos episódios tão bem relatados na exposição publicada, e tornada famosa, do Chefe de Polícia riograndense.

Extirpado, porém, o cancro que em nosso seio criara a sanha nazista, com novas fráquas e provações se havia de deparar meu govêrno.

1941 e 1942 registram, no calendário riograndense, dois dos maiores flagelos de suas intempéries: — o da inundação, no primeiro, o da sêca, no segundo.

Após as chuvas intermináveis de 41, depois das enchentes devastadoras de campos e cidades, e consequente submersão de riquezas vultosas, eis que a estiagem, um ano passado, cresta e estiola os campos, arraza colheitas e searas, calcina as pastagens e desola os rebanhos. Em ambos os quadros, dôr, pobreza, prejuizo inestimáveis.

Roubado se via o homem, pela inclemência da natureza, do fruto honrado de sua labuta. E talvez menores sejam os danos materiais que os do desalento ante a iniquidade que fere inocentes, mudando em miséria o galardão que seu trabalho devera propiciar.

Não impede a sobriedade oficial de um relatório afirmar que jamais conheceu o Rio Grande estiagem ou cheia maiores que as de 42 e 41. Isto dito, frizo ainda uma vez os marcos de adversidade que pontilharam o quinquênio de minha direção governamental.

Se o faço e insisto assim em reavivar os tropeços e perturbações que me foram impostos, à revelia de vontade minha e dos riograndenses, é que preciso exculpar-me perante V. Excia., como diante do povo generoso e nobre a quem tudo devo, das falhas, insucessos e êrros que certamente se hão de apontar em minha gestão.

Conheço-os eu e os sinto, pois fôra tola presunção só encontrar acertos e benemerências numa administração assim sulcada de dissabores e dificuldades.

Contestarei, entretanto, a quem os levante e me incrimine, se por êles me pretender imputar dolo e propósito de mal servir a coletividade, em meu próprio interêsse ou de terceiros. Êrros e falhas, muitos sejam, e graves, hão de certamente encontrar desculpa legítima, na boa fé dos que me quizerem julgar, em face das circunstâncias que me peiaram a vontade, das parcas possibilidades dos recursos a meu dispor, submetendo a quasi sobrehumana prova a capacidade de providências do administrador.

E se vencí, apezar de tudo, e posso de conciência serena encarar os meus patrícios, certo de não os haver desservido ou enganado, se consegui, sem falsa modéstia, um saldo que me é largamente favorável, devo-o, antes de tudo, à nobreza e amizade que os riograndenses nunca me negaram.

Sómente êste civismo que tanto singulariza o gaúcho, êste espírito público, que o opulenta, sua incrivel pertinácia ante os reveses e sua capacidade de trabalho, e sua fôrça de vida e de riqueza, e sua fibra e sua têmpera, e, sobretudo, sua constante colaboração a meu govêrno, explicam que êste tenha sobrepujado minhas possibilidades vencendo as barreiras que se lhe antepuzeram.

Disto oferece provas sobejas a sobranceira situação do Rio Grande, após 4 anos de guerra e dois de calamidades climatéricas.

Poucos Estados brasileiros mais foram atingidos em sua economia, pela hecatombe desta nova conflagração, do que o do extremo sul.

Sua posição geográfica e a natureza de sua produção não permitiram, em verdade, que a desgraça universal da guerra lhe trouxesse motivos de maior expansão produtora e afluxo de capitais criadores. Ao contrário, fundamente perturbada a navegação marítima, nenhum mais do que o Rio Grande passou a sofrer as angústias do insuficiente transporte terrestre. E a carência dos combustíveis liquidos, não apenas agravou ao extremo a penúria das correntes comerciais internas, como acarretou embaraços até então desconhecidos à lavoura e à indústria.

Isto não obstante, mau grado ainda a terrivel escassez, senão falta total de muitas matérias primas essenciais, hauriu nosso organismo econômico alento, que se diria inexplicável, para continuar a marcha ascencional dos principais índices de sua prosperidade.

Assim, a produção industrial em 1941, ultrapassou de 2 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, a agrícola foi superior a um bilhão e a pecuária subiu à casa dos 900 milhões, enquanto o movimento comercial interno atingiu a Cr\$ 8.758.592.504,00.

A exportação, apezar da penosíssima situação dos transportes, apresentou, mesmo em 1942, as mais altas cifras registradas, quer no imenso aumento de valor — Cr\$ 1.617.083.000,00 — quer também quanto ao volume físico — 915.092 toneladas.

Demonstra-se, pois, que através das vicissitudes da guerra e apezar dos flagelos dêsses anos, a estrutura econômica do Estado, graças às excepcionais qualidades de seus obreiros, tem condições insuperáveis de solidez e resistência.

Os altos índices de opulência acima referidos explicam, d'outra parte, que não haja a fazenda pública sofrido os abalos daqueles eventos pela estagnação de suas fontes de receita.

Bem ao contrário, refletindo a pujança da produção e das correntes exportadoras, não fizeram senão crescer as arrecadações fiscais nos cinco anos em exame:

#### RECEITA GERAL DO ESTADO

| Anos | Receita Cr\$       | Ns. Indices |
|------|--------------------|-------------|
| 1937 | 262.880.160,89     | 100         |
| 1938 | 287.077.259,06     | 109         |
| 1939 | 328.065.661,72     | 124         |
| 1940 | 340.601.087,36     | 129         |
| 1941 | 349 . 736 . 076,60 | 133         |
| 1942 | 433.267.977,50     | 164         |

Seja frisado, do mesmo passo, que tão extraordinários resultados não derivaram da exasperação de aumentos tributários, de molde a asfixiar a economia pelo esgotamento de sua capacidade contributiva. Longe disto, a progressão das receitas deve ser atribuida, muito menos a pequenos aumentos de tarifas, do que à prosperidade da produção do Rio Grande e à incessante valorização de seus artigos.

Foram tais e assim abundantes recursos financeiros que permitiram a meu govêrno imprimir o acelerado ritmo de suas reformas e realizações.

Desencadeado o impulso, que só a confiança explica e permite, avolumou-se a produção que forneceu as receitas e estas, convertidas em iniciativas de interêsse geral e fomento e estímulo às fôrças econômicas, propiciaram novos surtos de riqueza.

Entre os Govêrnos e as coletividades existe, portanto, profunda vinculação de recíproca dependência, que não permite a uns e a outras, senão a custa de tremendas penas, operar isoladamente. O êxito de minha gestão, eu o considero fruto direto do espírito de cooperação e da vontade de realizar que animam a gente riograndense. Nada mais ela pede do que lhe prometi e lhe poude dar: — ambiente de tranquilidade e confiança, ordem e disciplina, filhas da liberdade e do respeito, que não da violência e, da fôrça, amparo e auxílio do Estado para a eclosão da potencialidade econômica.

Nestas poucas linhas poderia resumir o programa de govêrno que V. Excia. me traçou e espero haver cumprido.

Ao iniciar uma visão panorâmica de desdobramento de atividades de meu quinquênio orgulho-me de poder asseverar que nenhum setor do organismo estatal deixa de apresentar sensíveis marcas de reformas, inovações ou desenvolvimentos, operados sob minha administração.

Grande era a obra a enfrentar, neste sentido, em 1938 pois que a máquina governamental de então se não achava à altura das necessidades de um Estado atual e dos reclamos da coletividade.

Fácil me foi, por isto, e aos dirigentes dos principais departamentos da administração, encontrar campo para fecunda atividade.

E por isto, também, o opulento acervo de empreendimentos, reformas e felizes realizações que enche, com os devidos esclarecimentos e comprovantes quadros estatísticos, os relatórios parciais dos titulares de Secretarias e Departamentos do Estado.

Remetendo o leitor ao exame dessas minudentes exposições, limitarme-ei a bosquejar em largos traços, quanto a cada um daqueles setores, a parte essencial da tarefa cumprida.

O quadro de distribuição da despesa pública, pelos diversos serviços estaduais, no lustro em aprêço, denota e evidencia desde logo as preferências e características de meu período de govêrno.

Comprovam as cifras as preocupações cardiais que me guiaram a ação. O velho trinômio — educação, saúde e estradas — seduziu e empolgou meu govêrno porque entre nós as necessidades que êle exprime clamam com a fôrça da mais crua realidade.

São verdadeiramente os três problemas fundamentais de nosso meio.

Sómente com homens instruidos e profissionalmente aptos, e com um povo sadio e forte, poderemos tentar a imensidade da obra civilizadora a que o Brasil está chamado. Nem doutra forma teremos capacidade para realizar a esmagadora grandeza de nossa potencialidade econômica, nem teremos títulos que nos mantenham merecedores de uma das maiores e mais felizes extensões da terra.

De estradas carecemos e, especialmente carecia o Rio Grande em 1938, para que se não esclerose a incipiente circulação de nossos produtos e para que possamos entrar na posse efetiva da nossa vastidão territorial.

Ao trinômio poderia acrescentar, se dêle não fôsse decorrência inevitável, o estímulo à produção.

Também a esta sediça verdade não fugiu meu govêrno e o desvelado amparo que emprestei à ação da Secretaria da Agricultura e às autarquias econômicas disso fornece exuberante comprovação.

#### EDUCAÇÃO E CULTURA

Não perderei palavras em ressaltar a precípua e fundamental importância do ensino e da educação públicas em Estados brasileiros. Passaram já à categoria dos lugares-comuns, à força de conhecidas e reeditadas.

Limitar-me-ei, entretanto, a frisar que, no Rio Grande, o problema não tange apenas à necessidade primordial de preparar e capacitar, social, política e economicamente, as novas gerações, mas também, em grande parte de seu território, à não menos substancial necessidade de conquistar jovens brasileiros para integrá-los no espírito e na conciência nacionais.

E' que em grande área de nosso território, justamente a de maior densidade demográfica e econômica, a concentração de colônias teutas e italianas, de uma parte, e o descuro e indiferença dos poderes públicos, de outra, criaram problema peculiar aos Estados sulinos, matriz de imensos e gravíssimos perigos à unidade espiritual e à coesão política da nacionalidade.

Com o deflagar da guerra europeia, em 1939, já alertado meu govêrno para a maquinação nazista em plena atividade corruptora, bem se delineou a profundidade do mal, revelando a projeção que lhe daria o futuro, se medidas radicais não fôssem adotadas desde logo.

E se a luta contra a monstruosa conspiração estrangeira, cúpida de nossas riquezas, fez a glória da organização policial riograndense, pelo brilhantismo do triunfo conquistado, não menores devem ser os títulos de benemerência devidos à orientação traçada e desenvolvida pela política educacional do Estado.

Se a polícia, com bravura e energia logrou desmantelar a rede armada sôbre o Rio Grande para sufocá-lo e incorporá-lo ao delirio do pangermanismo fascista, se, portanto, coube à polícia reprimir e extirpar o perigo já existente — coube à Secretaria da Educação tarefa não menos brilhante e de frutos não menos opimos e duradouros: a missão de erradicar de nosso meio o terreno propício à eclosão de futuros surtos desnacionalizantes.

Imperioso se fazia prender e banir os agitadores nazistas que nos minavam o organismo nacional; não menos imperativo era, porém, pôr têrmo ao estado moral de poderosos núcleos populacionais cuja mentalidade era moldada, desde a infância, pela língua, pela cultura e pela tradição estrangeiras.

A polícia sanara o mal momentâneo, a crise; cabia à educação curar a causa da endemia, para que se não repetisse. Impunha-se, pois, condenar definitivamente a indiferença e a desatenção do Estado para com esta verdadeira nacionalização dos brasileiros oriundos das correntes imigratórias do último século. Era preciso penetrar nesses densos aglomerados teuto e ítalo-brasileiros não apenas com a administração pública e a autoridade policial, mas tambem e principalmente com a escola, e, por intermédio desta, com a língua, a história, o civismo e o culto da tradição pátrias.

Pensando nestas incontestáveis verdades e pesando o saldo das realizações verificadas, rememorando as penas e as dificuldades vencidas, creio que nenhum outro título pode mais honrar meu lustro de administrador. Sem falsa modéstia, julgo poder afirmar que foi atacado, com a única terapêutica adequada, um problema de importância e gravidade impares.

Assim, visando o duplo objetivo acima referido, dedicou o govêrno o máximo de seus esforços e possibilidades à causa da instrução pública.

Seus resultados são conhecidos e proclamados, mercê de Deus, dentro e fóra do Rio Grande.

Generosa demasia do eminente pedagogo Lourenço Filho chegou a asseverar que o programa realizado neste lustro da vida estadual constitui empreendimento sem paralelo na história da educação brasileira.

Sem vaidade, é-me lícito afirmar que, dentro de nossos limites orçamentários e do tempo decorrido, tudo foi feito, em todos os setores e aspectos do problema.

A começar pela face material das escolas, prédios, instalações e aparelhamento.

Nestes poucos anos foram construidas, para dar à população das escolas primárias prédios condignos que substituissem as pobres e, por vezes, míseras casas particulares alugadas de antes, nada menos de

- 10 com capacidade para 200 alunos;
- 13 com capacidade para 350 alunos;
- 7 com capacidade para 500 alunos; e

3 com capacidade para 750 alunos — num total de 33 novos edifícios escolares, exclusivamente em sedes municipais

No programa de construções para a zona rural erigimos 71 novas unidades, sendo 34 de alvenaria e 37 de madeira.

Em plano assim ousado de edificações mais de 20 MILHÕES DE CRUZEIROS foram aplicados (incluido nesse total o auxílio federal de 5 milhões).

A localização dessas novas escolas obedeceu critério racional e seguro, tendo em vista, inalteravelmente, as necessidades derivadas da concentração demográfica e, d'outra parte, o imperativo, já focado, de infiltrar, no mais alto grau, o ensino nacionalista nas zonas de maior condensação de escolas estrangeiras. Era preciso levar a luta ao seu próprio terreno. Quasi inexistiam escolas públicas nacionais nas zonas de maior população teuta e ítalo-brasileira. E as escassas aulas, tão desprovidas eram de material e eficiência, que, embora gratuitas, não podiam competir com as abastadas unidades particulares, fartamente subvencionadas por cofres políticos dos países conquistadores.

As escolas, agora sediadas em prédios construidos sob orientação técnica, ou, quando menos, em casas reformadas, adptadas e limpas, foram distribuidos aparelhamento, instalações e material didático, se não opulento, conveniente e satisfatório. Nos cinco anos, mais de TRÊS MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS inverteram-se nessas áplicações, afim de que o ensino pudesse dar seus frutos e resultados.

Com os novos edifícios, mais os antigos e inúmeros locados, foi a Secretaria de Educação alargando seu movimento de expansão.

Abandonando o tipo de "escolas isoladas", condenado técnica e administrativamente, substituindo-as sempre que possivel, fundindo-as em "escolas reunidas", registrou o Rio Grande, no período em exame, um surto de criação de "grupos escolares" como jamais se conhecera.

A simples indicação numérica fala por sí.

Grupos Escolares existentes e em funcionamento:

| Anos: | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| Ns-:  | 170  | 281  | 365  | 422  | 456  | 518  |

Em cinco anos - 348!

Ao mesmo ritmo e sob o mesmo impulso do govêrno do Estado, iam as Prefeituras aumentando o número das escolas municipais, especialmente na zona rural, passando o número destas, de 2.830, em 1938, para 3.325, no ano findo.

Diminuiu no período, entretanto, o número das escolas particulares que, de 1.841, passaram a 1.512.

O fenômeno é altamente sugestivo. Certo que a 241 se viu o Govêrno forçado a fechar, porque pretenderam fraudar a vigilância e as normas asseguradoras do espírito nacionalista que deve animar a obra de educação. Baldados os esforços e a ação suasória para mantê-las ativas, porém ao serviço do Brasil, sempre que esgotados os recursos amigáveis característicos da atuação desta fase governamental, tivemos de recorrer à medida drástica da ablação dos focos desnacionalizadores. Mas, além dessas, muitas dezenas de outras cerraram as portas sem qualquer coação da autoridade. E nisto se deve colher prova de que as novas escolas públicas, com prédios e aparelhamento condignos e sob magistério competente, puderam mover mortal concorrência aos estabelecimentos privados.

Somadas, porém, as escolas estaduais, as particulares e as municipais, contava o Rio Grande, em 1942, com 5.655 unidades de ensino primário que registraram, nesse ano, a matrícula real e efetiva de 317.986 alunos.

Representa tal cifra 86,2 % da população infantil em idade escolar, entre 7 e 10 anos, tomando por base os resultados preliminares do recenseamento de 40.

E se considerarmos apenas a população urbana, em idade escolar, vemos que das 98.358 crianças existentes, nada menos de 88.683, ou 90,1%, tiveram matrícula real em colégios primários.

O obstáculo que tolhe resultado mais completo, ainda é, praticamente, irremovível: reside na baixíssima densidade demográfica dos municípios pastorís, onde apenas 5,3 habitantes se registram por quilometro quadrado.

Tão expressivos índices poderiam dispensar maior desenvolvimento a êste capítulo.

Devo, entretanto, ressaltar que não apenas numéricamente ou quantitativamente se reflete a atuação do setor educacional de meu govêrno. Embora não se lhe possa dar expressão concreta e objetiva, penso poder asseverar que igualmente desvanecedores foram os progressos do ensino quanto à qualidade, à eficiência e à técnica.

Antes de mais nada, a assertiva assenta na qualidade do elemento humano chamado ao magistério.

Encerrando o vezo tradicional do nepotismo e o arbítrio, promulgou a Secretaria leis orgânicas que fixaram critérios infrangíveis para a nomeação, sempre por concurso, e os acessos, na carreira de professor.

1.534 mestres novos foram nomeados em cinco anos, todos diplomados e selecionados por concurso de títulos.

E o entusiasmo, a dedicação e a proficiência da maioria dessas jovens, assim lançadas a todos os quadrantes do Rio Grande, para ensinar a ler e a servir o Brasil, foram excelente material e o eficiente instrumento através do qual as mais fecundas e racionais técnicas pedagógicas puderam ser adotadas entre nós.

Constante e incansável aplicação dos órgãos superiores do ensino não cessa de realizar cursos, reuniões e conferências, mensais, umas, semanais outras; de promover a vinda de especialistas e professores, até nós; de renovar extensões e aperfeiçoamentos; de levar mestras riograndenses aos maiores centros brasileiros de ensino; e de ensaiar, pesquizar e experimentar métodos e processos científicos, adaptando-os ao meio e à psicologia infantil riograndenses, afim de que o ensino se torne cada vez mais adiantado e perfeito.

Neste mesmo sentido faz-se digno de menção o cuidado de ministrar ensino integral, levando às crianças também o cultivo físico e ainda o da música e dos trabalhos manuais.

Outro empreendimento, que se tornará da maior valia e proveito, é o relativo à orientação técnica a que, desde o último ano, passaram a se sujeitar os professores primários das escolas municipais. Continuando administrativamente submetidos à esfera comunal, poderão agora, sob a direção técnica de competentes professoras estaduais, especialmente eleitas para o mistér, enriquecer sua benemérita tarefa com as luzes dos progressos científicos de que tão opulenta se mostra a pedagogia moderna.

Não me seria lícito encerrar o assunto sem dar o merecido destaque às generosas instituições escolares mantidas ou desenvolvidas em minha gestão.

Dentre outras, não menos nobres, quero destacar a Associação Cooperadora da Escola, em Pôrto Alegre, e as Associações de Amigos da Escola, no interior.

A assistência alimentar, através da chamada "sopa escolar" constituiu uma das medidas mais alevantadas e salutares, em benefício do ensino e das classes proletárias.

De Julho de 40, quando foi instituida, a Dezembro de 41, nela gastou o govêrno cêrca de duzentos mil cruzeiros, e instalou, desde então até o ano findo, 48 cozinhas.

A caixa escolar, mantida por livre contribuição dos alunos para favo-

recer as crianças pobres, obteve, em 1942, a impressionante importância de Cr\$ 527.889,00.

A partir de Janeiro de 1938, a realização de 12 colônias de férias, para menores débeis, permitiu a 791 dêles gozarem as vantagens dessas estações de recreio e saúde.

Assim como para o ensino primário, esmerou-se o órgão educacional no desenvolvimento e progresso do ensino normal e do secundário.

E' fundamental, o primeiro, à obra da instrução pública, já que deve fornecer o elemento humano que a ministra. Assim, além do Instituto de Educação, paradigma que honra o Estado, em Pôrto Alegre, pela perfeição de seu aparelhamento e de seus cursos, mais três Escolas Normais e três Complementares funcionam no Rio Grande, com o máximo de eficiência possivel. Afora estas, 15 estabelecimentos particulares foram equiparados às escolas complementares e, sob a assistência e vigilância da Secretaria da Educação, ministram ensino normal. Também fiscalizadas e subvencionadas, existem três Escolas Normais rurais, preparando professores especializados para o ensino nas zonas agricolas. Dispendeu o erário, só em 1942, quasi DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS com êste grau de ensino, seguro índice para avaliar de seu acuro e proficiência.

Quanto ao secundário, coube a meu govêrno reiniciá-lo, com a reabertura do tradicional Ginásio Júlio de Castilhos, e ainda mais ampliá-lo, criando-o no Instituto de Educação, na Capital, e nas Escolas Normais de Alegrete e Santa Maria. Subvenciona, ainda, ginásios municipais em Rio Grande, São Gabriel, Taquara e São Borja, e distribue, anualmente, entre crianças necessitadas, cinco matrículas gratuitas em cada estabelecimento particular reconhecido. Graças a isto poude o Estado outorgar instrução secundária gratuita a 1.336 escolares, em 1942.

No ensino superior há a registrar, como maior conquista de meu govêrno, a resolução de torná-lo inteiramente gratuito, atendendo, assim, uma das mais antigas aspirações da classe acadêmica e facultando a todas as camadas populares o acesso aos graus superiores do ensino. A deliberação foi tomada no corrente ano e deverá entrar em vigor a partir do próximo exercício.

Penso que o Rio Grande, com esta medida, se coloca na vanguarda do Brasil e da América do Sul em assunto de tanta relevância e repercussão.

Registra, também o período em aprêço a instalação, em 1942, da

Faculdade de Filosofia que fôra criada por decreto de 1936, ainda não efetivado.

Autorizada a funcionar, por decreto federal de Junho do último ano, desde logo inaugurou e manteve em plena atividade os cursos de matemática e física, química e história natural, com invulgar entusiasmo dos corpos docente e dicente.

Os demais institutos e faculdades de ensino superior mantiveram sua perfeita normalidade e eficiência, havendo novas ampliações e aparelhamentos em todos êles, de acôrdo com as necessidades e desenvolvimento de seus cursos.

Há a mencionar, especialmente, a instalação do Instituto de Ciências Naturais, com excelente aparelhamento, sediado no pavimento térreo da Faculdade de Direito.

As despesas gerais do ensino superior, suprem o laconismo dos tópicos que lhe dedico: de 2.763.000 cruzeiros, em 1938, passaram a 3.833.000, no ano findo.

Posso, portanto, fechar êste capítulo, oferecendo o quadro das verbas dispendidas em todos os graus de ensino, confiando à eloquência das cifras o comentário que não devo fazer. E não preciso mais para a tranquilidade de minha conciência, quanto aos deveres de um governante para com êste fundamental setor de atividade pública.

DESPESAS EFETUADAS COM O ENSINO, SEGUNDO OS SEUS DIVERSOS GRAUS — 1938/1942

| Grau de ensino | 1938       | 1939       | 1940       | 1941       | 1942       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                | Cr\$       | Cr\$       | Cr\$       | Cr\$       | Cr\$       |
| Primário       | 15.281.368 | 21.937.580 |            |            |            |
| Secundário     | _          | 321.970    | 1.352.225  |            | 1.480.510  |
| Normal         | 1.204.320  | 1.202.391  | 920.000    | 897.000    | 964.200    |
| Superior       | 2.763.337  | 2.737.103  | 3.553.852  | 3.433.874  | 3.870.841  |
| Técnico Pro-   | 3          |            |            |            |            |
| fisional       |            | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    |
| Artístico      | 400.437    |            | _          | _          | _          |
| Emendativo     | 216.760    | 461.800    | 536.400    | 536.400    | 1.001.100  |
| Militar        | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 168.000    |
| Ed. Física     | 25.542     | 32.000     | 97.000     | 150.000    | 150.000    |
|                |            |            |            |            |            |
| TOTAL          | 19.951.764 | 27.352.844 | 38.811.484 | 32.906.241 | 33.369.942 |

#### DESPESAS COM A EDUCAÇÃO E ENSINO — 1937/1942

|      | DESPESA O  | RÇADA  | DESPESA EFETUADA |         |               |  |  |
|------|------------|--------|------------------|---------|---------------|--|--|
| ANOS | Valor em   | N.º    | Valor em         | N.º     | % s/a Despesa |  |  |
|      | cruzeiros  | Indice | cruzeiros        | Indices | orçada        |  |  |
| 1937 | 18.184.317 | 100    | 20.099.934       | 100     | + 10,53       |  |  |
| 1938 | 18.125.895 | 99     | 22.071.510       | 109     | + 21,76       |  |  |
| 1939 | 25.608.185 | 140    | 29.890.674       | 148     | + 16,72       |  |  |
| 1940 | 37.916.305 | 208    | 40.872.882       | 203     | + 7,69        |  |  |
| 1941 | 37.545.249 | 208    | 35.615.799       | 177     | - 5,14        |  |  |
| 1942 | 35.581.997 | 195    | 36.176.776       | 179     | + 1,67        |  |  |

# DESPESAS EFETUADAS COM O ENSINO PRIMARIO — 1937/1942

| Valor em<br>Cruzeiros | % sôbre o total despen-<br>dido com a Educação<br>e o Ensino       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 13.937.459            | 69,3                                                               |
| 15.281.368            | 69,2                                                               |
| 21.937.580            | 73,3                                                               |
| 31.692.007            | 77,5                                                               |
| 25.770.883            | 71,7                                                               |
| 2 <b>5.13</b> 5.291   | 71,6                                                               |
|                       | 13.937.459<br>15.281.368<br>21.937.580<br>31.692.007<br>25.770.883 |

### DILATAÇÃO DA RÊDE ESCOLAR — UNIDADES DE ENSINO PRIMÁRIO MANTIDOS PELO ESTADO — 1937/1942

| ANOS | GRUPOS ESCO-<br>LARES |         | ESCOLA<br>LAD |         | TOTAL    |            |
|------|-----------------------|---------|---------------|---------|----------|------------|
|      | Unidades              | Indices | Unidades      | Indices | Unidades | Indices    |
| 1937 | 170                   | 100     | 732           | 100     | 902      | 100        |
| 1938 | 281                   | 165     | 564           | 76      | 845      | 93         |
| 1939 | 365                   | 214     | 465           | 63      | 830      | 92         |
| 1940 | 422                   | 248     | 378           | 51      | 807      | <b>8</b> 9 |
| 1941 | 456                   | 268     | 362           | 49      | 818      | 90         |
| 1942 | 518                   | 304     | 360           | 49      | 870      | 96         |

#### UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PRIMARIO EXISTENTES NO ESTADO — 1937/1941

| ANOS | Estaduais | Municipais | Particulares | TOTAL |
|------|-----------|------------|--------------|-------|
| 1937 | 902       | 2.830      | 1.841        | 5.573 |
| 1938 | 845.      | 2.888      | 1.987        | 5.720 |
| 1939 | 830       | 3.023      | 1.644        | 5.497 |
| 1940 | 807       | 3.273      | 1.598        | 5.678 |
| 1941 | 818       | 3.325      | 1.512        | 5.655 |
|      |           |            |              |       |

## PREDIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS PELO ESTADO NAS SEDES MUNICIPAIS E ZONAS RURAIS — 1937/1942

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAIS, CO  | DES MU<br>DM CAP.<br>DE PARA   | ACI-  | ZONA                                  | s RU                              | RAIS                                     |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MUNICÍPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alu-alu-a | 500 750<br>alu-alu-<br>nos nos | Total | s/re-<br>si-<br>den-<br>cia           | De ma- dei- ra c/re- si- den- cia | Total                                    | TOTAL                                       |
| Alegrete Alfredo Chaves Arroio do Meio Bagé Bom Jesus Caçapava Cachoeira Caí Camaquã Candelaria Cangussú Caxias Cruz Alta D. Pedrito Encantado Estrela Farroupilha Flores da Cunha Garibaldi Getulio Vargas Gravataí Guaporé Ijuí Iraí Itaquí Jaguarão Jaguarí José Bonifácio Julio de Castilhos Lajeado Lagôa Vermelha Livramento Montenegro Novo Hamburgo Osório Palmeira Passo Fundo Pelotas Pinheiro Machado Piratiní Pôrto Alegre Prata Rio Pardo |           |                                |       | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                                   | 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1212112122122111111111121212113112121112112 |

### PRÉDIOS ESCOLARES CONSTRUIDOS PELO ESTADO NAS SÉDES MUNICIPAIS E ZONAS RURAIS — 1937/1942

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAS SÉDES MUNICI-<br>PAIS, COM CAPA-<br>CIDADE PARA |                           |                               |                                         | NAS ZONAS RURAIS |                             |                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | alu-a                                               | ılu-al                    | 500 750<br>lu-lalu-<br>os nos |                                         |                  | s/re-<br>si-<br>den-<br>cia | De<br>ma-<br>dei-<br>ra<br>c/re-<br>si-<br>den-<br>cia | Total                                     | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Santa Cruz Santa Maria Santa Rosa Santa Vitória Santiago Santo Angelo Santo Angelo Santo Antônio São Borja São Fco. de Assis São Fco. de Paula São Gabriel São Jerônimo São José do Norte São Lourenço São Lourenço S. L. Gonzaga São Pedro São Vicente Soledade Tapes Taquara Taquara Taquarí Torres Tupanciretã Uruguaiana Venancio Aires Viamão TOTAL | 1                                                   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 - 2 1          | 3<br>1<br>                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  | 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 | 1<br>4<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |

#### PROFESSORAS NOMEADAS PARA O MAGISTERIO PÚBLICO — 1938/1942

|      | · NÚMERO DE PROFESSORAS |             |             |                    |       |  |  |  |
|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--|--|--|
| ANOS | De                      | E           | SPECIALIZAD | PAS                |       |  |  |  |
|      | letras                  | Musica      | Desenho     | Educação<br>física | TOTAL |  |  |  |
| 1938 | 384                     | 33          | 3           | _                  | 420   |  |  |  |
| 1939 | 429                     | , <b>12</b> | . 4         | -                  | 445   |  |  |  |
| 1940 | 276                     |             | _           | -                  | 276   |  |  |  |
| 1941 | 199                     | 11          | _           | 57                 | 267   |  |  |  |
| 1942 | 246                     | 8           | 8           | _                  | 262   |  |  |  |
|      |                         |             | . 1         |                    |       |  |  |  |

#### TABELA DE VENCIMENTOS MENSAIS DO PROFESSORADO ESTADUAL — 1942

| ESPECIFICAÇÃO                                        | CRUZEIROS |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Professor contratado (antigo subvencionado) Classe A | 300,00    |
| Idem " (privativo ou letras) Classe C                | 400,00    |
| Estagiario, Classe C                                 | 400,00    |
| Professor de 1.ª entrância, Classe D                 | 450,00    |
| Idem " 2.a " " E                                     | 500,00    |
| Idem " 3.a " " F                                     | 600,00    |

#### INSTITUIÇÕES ESCOLARES EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO — 1940/1942

|                           | FUNCIONAMENTO |      |      |  |  |
|---------------------------|---------------|------|------|--|--|
| NOME DA INSTITUIÇÃO       | 1940          | 1941 | 1942 |  |  |
| Caixa Escolar             | 145           | 399  | 500  |  |  |
| Merenda Escolar           | 52            | 145  | 119  |  |  |
| Círculo de Pais e Mestres | 49            | 133  | 141  |  |  |
| Clube Agrícola            | 11            | 73   | 119  |  |  |
| Cooperativa Escolar       | 9             | 44   | 62   |  |  |
| Biblioteca                | 4             | 259  | 268  |  |  |
| Clube de Leitura          | 18            | 58   | 59   |  |  |
| Grêmio Cívico             | _             | 32   | 58   |  |  |
| Liga da Bondade           | -             | 16   | 6    |  |  |
| Pelotão de Saúde          | 1             | 65   | 123  |  |  |
| Clube de ex-alunos        | _             |      | 3    |  |  |
| Jornal Escolar            | 6             | 32   | 54   |  |  |
| Museù                     | 11            | 52   | 65   |  |  |
| Gremio Esportivo          | <u></u> ·     | 12   | 17   |  |  |
| Clube Musical             | _             | 9    | 15   |  |  |
| Ligas das Boas Maneiras   | _             | 4    | 7    |  |  |
| Grupo de Escoteiros       | _             | 1    | 7    |  |  |
| Outras Instituições       | -             | 17   | 69   |  |  |

A renda global das caixas escolares atingiu, em 1942, á extraordinária importancia de Cr\$ 527.889,00.

### INSTITUIÇÕES ESCOLARES — MOVIMENTO GERAL DA SOPA ESCOLAR NA CAPITAL — 1940 / 1941

|                                  | DADOS NUMERICOS |             |            |  |
|----------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                    | 1940            | 1940   1941 |            |  |
| SOPA ESCOLAR                     |                 |             |            |  |
| Custo de Julho a Dezembro (Cr\$) | 60.742,00       | 120.000,00  | 180.742,00 |  |
| Número de cozinhas e refeitórios | 24              | 16          | 40         |  |
| Número de crianças atendidas     | 5.191           | 9.481       | 14.672     |  |
|                                  |                 |             |            |  |

#### COLONIAS DE FÉRIAS — REALIZADAS DE 1938/1943

| T OCAT IZA CEO               | e co-                | de du-                         | ALUNOS         |               | CUSTO Cr\$ |            | veita-<br>mé-<br>grs. |                                        |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| LOGALIZAÇÃO                  | N.º de co-<br>lônias | Periodo de du-<br>ração - dias | Mas-<br>culino | Femi-<br>nino | Total      | Total      | Por alu-<br>no        | Aproveita-<br>mento mé-<br>dico - grs. |
| Pôrto Alegre — Yate Club     | 1                    | 13                             | 40             | _             | 40         | 6.666,00   | 166,65                | 770                                    |
| Pôrto Alegre — Country Club  | 1                    | 15                             | 40             | _             | 40         | 6.666,00   | 166,65                | 870                                    |
| Pôrto Alegre — G. E. B. Novo | 1                    | 14                             | 75             | _             | 75         | 7.934,50   | 105,79                | 1.150                                  |
| Pôrto Alegre — G. E. B. Novo | 1                    | 15                             | <b>7</b> 5     | _             | 75         | 7.934,50   | 105,79                | 1.581                                  |
| Pôrto Alegre — G. E. B. Novo | 1                    | 15                             | 73             | _             | 73         | 7.162,50   | 98,12                 | 1.606                                  |
| Farroupilha — G. Esc.        | 1                    | 13                             | 48             | _             | 48         | 6.666,00   | 138,87                | 1.520                                  |
| Farroupilha — G. Esc.        | 1                    | 16                             | 71             | _             | 71         | 9.216,50   | 129,80                | 1.350                                  |
| Farroupilha — G. Esc.        | 1                    | 15                             | 42             | 38            | 80         | 9.013,20   | 112,66                | 916                                    |
| Farroupilha — G. Esc.        | 1                    | 15                             | 20             | 51            | 71         | 10.706,00  | 150,78                | 696                                    |
| F. da Cunha — G. Esc.        | 1                    | 45                             | 45             | _             | 45         | 23.400,00  | 520,00                | 1.817                                  |
| Torres — G. Escolar          | 1                    | 15                             | 40             | 41            | 81         | 22.226,90  | 274,40                | 1.200                                  |
| Torres — G. Escolar          | 1                    | 16                             | 43             | 41            | 84         | 27.800,00  | 330,95                | 874                                    |
| TOTAL                        | 12                   | 207                            | 612            | 171           | 783        | 145.592,10 | 185,68                | 14.350                                 |

### CURSOS E REUNIÕES DE CARÁTER TÉCNICO, REALIZADOS NO PERIODO DE 1939 / 1942

| ANOS  | NÚMERO DE CURSOS<br>E REUNIÕES | NÚMERO DE SESSÕES |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 1939  | 12                             | _                 |
| 1940  | 7                              | 142               |
| 1941  | 4                              | 65                |
| 1942  | 9                              | . 208             |
| TOTAL | 32                             | _ 415             |

### ENSINO NORMAL — ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EXISTENTES EM 1943

| LOCALIZAÇÃO      | DENOMINAÇÃO                    | CATEGORIA          |
|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Pôrto Alegre     | Instituto de Educação          | Oficial            |
| Alegrete         | Escola Normal "Osvaldo Aranha" | Oficial            |
| Santa Maria      | Escola Normal "Olavo Bilac"    | Oficial            |
| Pelotas          | Escola Normal "Assis Brasil"   | Oficial            |
| Cachoeira        | Escola Complementar            | Oficial            |
| Caxias           | Escola Complementar            | Oficial            |
| Passo Fundo      | Escola Complementar            | Oficial            |
| Bagé             | Escola Espirito Santo          | Equiparada         |
| Cruz Alta        | Escola Santissima Trindade     | Equiparada         |
| Montenegro       | Escola São José                | Equiparada         |
| Uruguaiana       | Escola Nossa Senhora do Horto  | Equiparada         |
| Uruguaiana       | Escola União                   | Equiparada         |
| Itaquí           | Escola S. C. de Jesus          | Equiparada         |
| D. Pedrito       | Escola Nossa Senhora do Horto  | Equiparad <b>a</b> |
| Novo Hamburgo    | Escola Santa Catarina          | Equiparada         |
| Livramento       | Escola Santa Tereza            | Equiparada         |
| Rio Grande       | Escola Santa Joana D'Arc       | Equiparada         |
| Vacaria          | Escola São José                | Equiparad <b>a</b> |
| São Leopoldo     | Escola São José                | Equiparada         |
| Bento Gonçalves  | Escola São Carlos              | Equiparada         |
| Lajeado          | Escola Madre Barbara           | Equiparada         |
| Guaporé          | Escola Monsenhor Scalabrini    | Equiparada         |
| Pôrto Alegre     | Escola Normal Arquidiocese     | Rural              |
| São Luiz Gonzaga | Escola Normal Cerro Azul       | Rural              |
| Caxias           | Escola Normal Murialdo         | Rural              |

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO NORMAL — DESPESA TOTAL DO ESTADO — 1933/1942

| DESPESA<br>em Cr\$ |
|--------------------|
| 1.190.712          |
| 1.204.320          |
|                    |
| 1.624.800          |
| 1.624.800          |
| 1.860.000          |
|                    |

Não estão incluídas nas verbas acima as subvenções às Escolas Normais Rurais, que somam Cr\$ 90.000.

### ENSINO SECUNDÁRIO — ESTABELECIMENTOS MANTIDOS E SUBVENCIONA- ${\color{blue} \textbf{DOS PELO ESTADO - 1943}}$

| LOCALIZAÇÃO  | DENOMINAÇÃO                                  | CATEGORIA     | MANUTENÇÃO        |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Pôrto Alegre | Instituto de Educação                        | Oficial       | Governo do Estado |
| Pôrto Alegre | Colégio Julio de Castilhos                   | Oficial       | 29 29 29          |
| Alegrete     | Escola Normal "Osvaldo Aranha" — curso anexo | Oficial       | 29 29 39          |
| Santa Maria  | Escola Normal "Olavo Bilac" — curso anexo    | Oficial       | 99 99 99          |
| Rio Grande   | Ginásio "Lemos Junior"                       | Subvencionado | Municipal         |
| São Gabriel  | Ginásio Municipal                            | Idem          | н                 |
| São Borja    | Ginásio Municipal                            | Idem          | 29                |
| Taquara      | Ginásio Municipal                            | Idem          | 99                |

### ENSINO SECUNDARIO — MATRICULAS GRATUITAS DISTRIBUIDAS E DESPESAS EFETUADAS COM O ENSINO — 1939/1940/1942

|            | Discriminação | Dados numéricos   |
|------------|---------------|-------------------|
|            | ( Em 1939     | _                 |
| Matriculas | { Em 1940     | 86                |
| Matriculas | Em 1942       | 193               |
| Despesas   | ( Em 1939     | Cr\$ 321.970,00   |
| Despesas   | { Em 1940     | Cr\$ 1.352.225,00 |
|            | Em 1942       | Cr\$ 1.864.012,00 |

## EDUCAÇÃO FÍSICA — ALUNOS DIPLOMADOS NA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA — 1940/1942

| Habrainia azo boa           | NÚMERO DE ALUNOS EM |      |      |       |  |
|-----------------------------|---------------------|------|------|-------|--|
| ESPECIFICAÇÃO DOS<br>CURSOS | 1940                | 1941 | 1942 | TOTAL |  |
| Normal                      | 107                 | 50   | 44   | 201   |  |
| Superior                    |                     | -    | 11   | 11    |  |
| Medicina                    | _                   | 4    | 2    | 6     |  |
| Técnica desportiva          | _                   | 4    | 5    | 9     |  |
| Treinamento e massagem      | _                   | _    | 1    | 1     |  |
| TOTAL                       | 107                 | 58   | 63   | 228   |  |
| TOTAL                       | 107                 | 90   | 63   | 24    |  |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# EDUCAÇÃO FÍSICA — PESSOAL DOCENTE E ALUNOS DIPLOMADOS — 1940/1942

| FCDPGVPVQ 4 G Z Q                           | DADOS NUMERICOS |      |      |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------|------|------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO                               | 1940            | 1941 | 1942 |  |  |
| PESSOAL DOCENTE                             |                 |      |      |  |  |
| No Departamento Estadual de Educação Física | 11              | -    | 11   |  |  |
| Nos Grupos Escolares da Capital             | 47              | -    | 65   |  |  |
| Nos Grupos Escolares do Interior            | 19              |      | 43   |  |  |
| TOTAL                                       | 77              | -    | 119  |  |  |
| ALUNOS DIPLOMADOS                           |                 |      |      |  |  |
| Masculinos                                  | 20              | 8    | 10   |  |  |
| Femininos                                   | 87              | 50   | 53   |  |  |
| TOTAL                                       | 107             | 58   | 63   |  |  |



# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# UNIVERSIADE DE PORTO ALEGRE — DESPESA REALIZADA — 1938/1942 DADOS, POR INSTITUTOS — 1938/1942

| INSTITUTOS             | ARRECADAÇÃO EM Cr\$ |            |            |            |                    |              |  |  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|--|--|
| INSTITUTOS             | 1938                | 1939       | 1940       | 1941       | 1942               | TOTAL        |  |  |
| Faculdade de Direito   | 145.535,00          | 121.996,00 | 120.130,00 | 102.115,00 | 78.380,00          | 568.156,00   |  |  |
| Escola de Comércio     | 19.545,00           | 8.985,00   | 33.480,00  | 30.085,00  | 37.440,00          | 129.535,00   |  |  |
| Escola de Agronomia    | 26.590,00           | 35.574,00  | 45.068,00  | 39.090,00  | 37.875,00          | 184.197,00   |  |  |
| Escola de Engenharia   | 25.693,00           | 31.155,00  | 26.336,10  | 42.121,50  | 55. <b>547,</b> 00 | 180.872,60   |  |  |
| I. de Belas Artes      | 71.385,00           | _          | _          |            | -                  | 71.385,00    |  |  |
| Faculdade de Filosofia | -                   | -          | _          | _          | 5.405,00           | 5.405,00     |  |  |
| TOTAIS                 | 288.748,00          | 197.710,00 | 225.014,10 | 213.431,50 | 214.647,00         | 1.139.550,60 |  |  |



# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE DE PORTO ALEGRE — ALUNOS MATRICULADOS NOS DIVERSOS CURSOS — 1938/1942

| ESPECIFICAÇÃO DOS CURSOS             |      | NÚMERO DE ALUNOS |      |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------|------|------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO DOS CORSOS             | 1938 | 1939             | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |  |  |  |
| Direito                              | 493  | 419              | 312  | 276  | 248  | 293  |  |  |  |
| Escola de Comércio (Comércio)        | 77   | 49               | 92   | 121  | 107  | 143  |  |  |  |
| Escola de Comércio (Adm. e Fin.)     | 19   | 13               | 19   | 31   | 37   | 45   |  |  |  |
| Agronomia                            | 19   | 19               | 22   | 24   | 32   | 44   |  |  |  |
| Veterinária                          | 42   | 73               | 85   | 72   | 60   | 40   |  |  |  |
| Engenharia Civil                     | 55   | 56               | 47   | 69   | 89   | 123  |  |  |  |
| Engenheiros Mecânicos e Eletricistas | 5    | 5                | 2    | 7    | 14   | 20   |  |  |  |
| Químicos Industriais                 | 2    | 2                | 4    | 6    | 14   | 34   |  |  |  |
| Filosofia                            |      |                  |      |      | 22   | 137  |  |  |  |
| TOTAL                                | 712  | 636              | 583  | 606  | 623  | 879  |  |  |  |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIVERSIDADE DE PORTO ALEGRE — ALUNOS MATRICULADOS NOS

| ANOS | VALOR EM Cr\$ |                     |  |  |
|------|---------------|---------------------|--|--|
| ANOS | TOTAL         | DIFERENÇA           |  |  |
| 1938 | 2.763.337,00  | _                   |  |  |
| 1939 | 2.737.103,00  | - 26.234,00         |  |  |
| 1940 | 3.553.852,00  | + 816.749,00        |  |  |
| 1941 | 3.433.874,00  | <b>— 119.978,00</b> |  |  |
| 1942 | 3.833.521,00  | + 399.647,50        |  |  |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA BIBLIOTECA PÚBLICA — OBRAS DOADAS A' BIBLIOTECA E POR ESTA ADQUIRIDAS — 1937/1941

| ANOS | DOADAS |         | ADQU  | IRIDAS  | TOTAL |         |  |
|------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--|
| ANUS | Obras  | Volumes | Obras | Volumes | Obras | Volumes |  |
| 1937 | 361    | 427     | 104   | 170     | 485   | 597     |  |
| 1938 | 641    | 850     | 252   | 858     | 893   | 1.708   |  |
| 1939 | 450    | 500     | 1.227 | 1.480   | 1.677 | 1.980   |  |
| 1940 | 455    | 691     | 246   | 282     | 701   | 973     |  |
| 1941 | 4.862  | 5.065   | 3.449 | 3.497   | 8.311 | 8.562   |  |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# BIBLIOTÉCA PÓBLICA — OBRAS EXISTENTES E NÚMERO DE CONSULENTES 1937/1942

| A N O G | OBRAS EX | Número de |             |  |
|---------|----------|-----------|-------------|--|
| ANOS    | Número   | Volumes   | consulentes |  |
| 1937    | 24.350   | 42.256    | 19.039      |  |
| 1938    | 26.354   | 47.704    | 20.782      |  |
| 1939    | 27.247   | 49.412    | 22.585      |  |
| 1940    | 27.910   | 50.465    | 29.368      |  |
| 1941    | 36.273   | 58.465    | 32.887      |  |
| 1942    | 44.584   | 67.425    | 33.743      |  |
| 1       |          |           |             |  |

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# TEATRO SÃO PEDRO - ESPETACULOS REALIZADOS - 1937/1942

| ESPĒCIFICAÇÃO                  | Número de espetaculos |          |      |      |      |      |       |  |
|--------------------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|-------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                  | 1937                  | 1938     | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | Total |  |
| Audição orfeônica e instrumen- |                       |          |      |      |      |      |       |  |
| tal                            | _                     | 5        | _    | _    | _    | _    | 5     |  |
| Audição orfeônica              | :                     | 2        |      | 9    | 5    | 2    | 18    |  |
| Audição musical                |                       |          |      |      | 1    | _    | 7     |  |
| Bailados                       | 6                     | 7        | 14   | 8    | 5    | 7    | 47    |  |
| Colação de grau                | 4                     | <u> </u> | _    | 5    | 8    | 9    | 26    |  |
| Comédia                        | 1                     | 6        |      | 3    | 1    | 22   | 33    |  |
| Concerto sinfônico             | 3                     | 8        | . 8  | 10   | 8    | 5    | 42    |  |
| Idem de canto                  | 5                     | 8        | 7    | 8    | 4    | 15   | 47    |  |
| Idem de piano                  | 3                     | 3        | . 8  | 10   | 5    | 12   | 41    |  |
| Idem de violino                | 2                     | 5        | 1    | 4    | 5    | 3    | 20    |  |
| Idem de música de câmera       | 3                     | _        |      | 6    | 3    | _    | 12    |  |
| Idem de Harpa e Flauta         |                       |          | 1    |      | 1    | :    | 1     |  |
| Idem de Violoncelo             | _                     |          | —    | _    | 1    | 1    | 2     |  |
| Idem de Violão                 |                       |          | _    | _    | 1    | 1    | 2     |  |
| Idem de Acordeona              | _                     | _        |      |      | _    | 1    | 1     |  |
| Drama                          |                       | 58       | 96   | 2    | 65   | 15   | 236   |  |
| Opera                          | 3                     | _        |      | _ i  |      | _    | 3     |  |
| Opereta                        | 45                    | 43       | 9    | \    | 8    |      | 105   |  |
| Sessão cívica                  | 10                    | 12       | 6    | 5    | · —  | 2    | 35    |  |
| Idem religiosa                 | 8                     | 2        | _    | 3    | _    |      | 13    |  |
| Revista                        | _                     |          | 2    | 4    | 2    | 2    | 10    |  |
| Variedades                     | 2                     | 2        | _    | 3    | _    |      | 7     |  |
| Diversos                       | 4                     | 8        | 24   |      | 26   | 68   | 130   |  |
| TOTAL                          | 99                    | 169      | 175  | 80   | 149  | 165  | 837   |  |



#### HIGIENE E SAUDE PUBLICAS

Tarefa primordial de qualquer Estado, a da higiene e saúde pública avulta, muito particularmente, em nosso país. Vale o asserto por um truismo, tanto são conhecidas as míseras condições sanitárias em que vivem nossas populações rurais e, nas cidades, as grandes camadas proletárias. Sem instrução e esclarecimento, guiadas quasi que exclusivamente pela ignorância, superstições e hábitos anti-racionais, sem disporem de recursos mesmo para obter alimentação sadia e satisfatória, vestimenta apropriada ao clima e habitação rudimentarmente adequada, sem possibilidade de assistência médica e dentária — grande massa de nossas populações se faz presa inerme da tuberculose, da sifilis e das verminoses, enquanto as crianças perecem nos primeiros anos de vida, vitimadas pela alimentação perniciosa e as perturbações digestivas dela derivadas.

Curar de tal estado de cousas é sabidamente, não apenas imperativo de humanidade, como obra de defesa social inadiável e ditame de patriotismo.

Assim compenetrado da transcendência do problema, fiz ponto de honra enfrentá-lo em minha gestão e, se não resolvê-lo integralmente, deixá-lo equacionado e atendido em suas linhas mestras.

Lançada a estrutura de uma eficiente organização e posta em atividade na elaboração e execução dos planos e das providências, caberia a mim, como competirá a meus sucessores, permitir os desenvolvimentos ulteriores afim de, paulatina e porfiadamente, completar a obra multiforme que a ciência e a técnica vão traçando à órbita da ação do Estado no campo da saúde coletiva.

Para cumprir o desiderato, solicitei do Departamento Nacional de Saúde a vinda de um competente especialista, o dr. José Bonifácio Paranhos da Costa, e só tenho motivos para me congratular com o Rio Grande pelo acêrto da escolha, tal o êxito da missão por êle desempenhada.

Decidido a dar a êste relatório feitio o mais possivel esquemático e objetivo, creio que os quadros estatísticos da prestação de contas daquele técnico, relativos às atividades de seu Departamento, bem comprovam a excelência, a multiplicidade e a proficiência dos serviços realizados.

O esfôrço de meu govêrno, a respeito, desde logo se reflete nos meios orçamentários de que dispunha o antigo órgão, em 1937, e os de que passou a usufruir o novo, sempre em maior grau, de 1938/1942, assim como na decisão, tomada pelo decreto-lei n.º 31 de 8 de Setembro de 1940, que desligou o Departamento de Saúde da Secretaria de Educação, dando-lhe completa autonomia administrativa.

VERBAS ORÇAMENTÁRIAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE — 1938/1942

| Anos                                           | Material                                               | Números<br>Índices | Pessoal                                                 | Números<br>Índices | Total                                                      | Números<br>Índices              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1938 .<br>1939 .<br>1940 .<br>1941 .<br>1942 . | Cr\$ 1.947.020 5.774.900 5.604.660 7.069.583 7.792.565 | 297<br>288<br>363  | Cr\$ 3.030.840 7.223.150 8.093.200 8.884.753 10.205.469 |                    | Cr\$ 4.977.860 12.998.050 13.697.860 15.954.336 17.998.034 | 100<br>261<br>275<br>320<br>362 |

Como se vê, as dotações de material cresceram 300 % em cinco anos, e as de pessoal 237 %, dando o aumento global de 262 %.

Igual impressão de desenvolvimento se colhe do exame do quadro especificando o pessoal técnico e administrativo de que dispoz êsse órgão através dos anos em causa, revelador de seu contínuo enriquecimento, quanto ao elemento humano, para o cumprimento de suas finalidades.

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - 1937/1942

|                              | Número de Funcionários |      |      |       |       |       |  |  |
|------------------------------|------------------------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| Discriminação                | 1937                   | 1938 | 1939 | 1940  | 1941  | 1942  |  |  |
| Funcionários administrativos | 21                     | 21   | 97   | 125   | 140   | 157   |  |  |
| Fiscais sanitários           | 96                     | 96   | 212  | 179   | 218   | 242   |  |  |
| Laboratoristas               |                        |      | 45   | 59    | 72    | 83    |  |  |
| Enfermeiros                  | 7                      | 7    | 7    | 79    | 79    | 79    |  |  |
| Educadoras sanitárias        | 19                     | 19   | 92   | 135   | 154   | 185   |  |  |
| Médicos                      | 50                     | 50   | 117  | 194   | 205   | 226   |  |  |
| Dentistas                    | <u> </u>               |      | 13   | 15    | 17    | 23    |  |  |
| Químicos                     | 4                      | 4    | 71   | 11    | 11    | 11    |  |  |
| Auxiliares de dispensário    |                        |      | 35   | 35    | 37    | 57    |  |  |
| Vacinadores                  | 5                      | 5    | 10   | 14    | 15    | 15    |  |  |
| Desinfetadores               | 10                     | 10   | . 10 | 10    | 10    | 10    |  |  |
| Extranumerários diversos     | 71                     | 71   | 115  | 267   | 291   | 477   |  |  |
| TOTAL                        | 283                    | 283  | 764  | 1.123 | 1.249 | 1.565 |  |  |

Com tais recursos e pessoal, nenhum de seus setores deixou de apresentar substanciais reformas e ampliações. Os serviços de bio-estatística, de epidemiologia, educação e propaganda sanitária, de inspeções de saúde, de fiscalização do exercício profissional, fiscalização de gêneros alimentícios, higiene escolar e de laboratórios, ou foram inteiramente criados, ou renovados e desenvolvidos à altura das necessidades ou, quando menos, das possibilidades atuais. O aparelhamento laboratorial, por exemplo, antes escasso e antiquado, foi enriquecido de instrumentos modernos de trabalho, quer no campo da microbiologia, quer no da química e da parazitologia, contando êste com microscópio entomológico e mais instalações aperfeiçoadas. Foram ainda instituidos, com aparelhamento condigno, o serviço de anatomia patológica e o serviço de profilaxia da raiva.

CENTROS DE SAÚDE E POSTOS DE HIGIENE. Para a execução de seu imenso programa, impunha-se, porém, inicialmente, dotar o Estado de uma rede completa de assistência médico-sanitária. Enquanto isto não fôsse feito, continuaria a sede do organismo a limitar-se à capital do Estado, ou a mais uma ou duas de suas grandes cidades, deixando ao desamparo a grande massa da população urbana e rural do Rio Grande. Seria manter uma timidez de ação que implicava a vacuidade de um sistema de fachada.

Começaram a ser criados, em consequência, progressivamente, centros de saúde e postos de higiene, em cada sede municipal.

3 Centros de Saúde existem hoje em Pôrto Alegre, dada a extensão da tarefa na maior aglomeração urbana e proletária do Estado, sendo que um dêles, construido como paradigma, é talvez o maior da América do Sul, havendo seu edifício e instalações somado o valor de dois milhões de cruzeiros.

Em Pelotas e Rio Grande, as maiores cidades depois da capital, foram localizados os outros dois Centros.

Os Postos de Higiene haviam atingido, até 1942, nada menos de 70 sedes comunais, todos devidamente montados e em pleno funcionamento. E o decreto-lei n.º 367, de 24 de Agôsto último, acaba de criar mais 15 postos a serem instalados em breve. Temos assim todo o território riograndense recoberto da rede médico sanitária capaz de realizar a obra de saúde pública de que carecíamos.

Através de seus funcionários técnicos, os Centros e Postos proporcionam à população do Estado:

- a) higiene da alimentação, pela fiscalização dos gêneros e artigos de consumo;
- b) higiene do trabalho, pela visitação médica dos operários e inspeção dos estabelecimentos fabrís, impondo-lhes condições higiênicas;
- c) higiene pré-natal, pela assistência desvelada às gestantes, e sua adequada educação;
- d) higiene infantil pela assistência aos recém nascidos e instrução de suas mães, imunização contra a tuberculose, difteria, varíola, e, ainda, fornecimento de alimentos próprios;
- e) higiene pré-escolar, pela assistência às crianças de 2 a 6 anos, curando de sua saúde e desenvolvimento físico e mental, dando-lhes hábitos higiênicos e imunizando-as contra a varíola, difteria, tifoses, desinterias e combatendo a verminose;
- f) higiene escolar, pela assistência às crianças escolares, continuando e desenvolvendo a recebida no estágio anterior, e pelo afastamento das que são portadoras de moléstias contagiosas;
- g) higiene dentária, pela assistência às gestantes, aos pré-escolares, escolares e frequentadores de dispensários, dando-lhes, outrossim, instrução sôbre a higiene da boca;

- h) polícia sanitária e saneamento, promovendo a higienização das habitações, proibindo construções sem os requisitos necessários e incrementando o seneamento das agremiações urbanas;
- i) luta contra as verminoses, a malária e a doença de Chagas, pela extirpação dos focos de mosquitos e "barbeiros";
- j) luta contra o tracoma, pela profilaxia e instrução das populações acêrca dêste mal, tão cruelmente disseminado no meio rural brasileiro;
- combate à lepra, pelo registro e fichamento de casos novos, seguido pelo isolamento dos contagiantes, assim como pelo tratamento das formas fechadas e afastamento das crianças;
  - m) combate à tuberculose, pela mesma forma;
- n) combate às moléstias venereas, pela descoberta de doentes, seu fichamento e tratamento;
- o) combate às moléstias transmissíveis agudas, pela forma acima indicada, isolamento e vacinação.

Especial menção deve ser feita à criação do corpo de Educadoras Sanitárias cuja missão consiste em realizar nos Postos, e levar ao próprio domicílio dos necessitados, as tarefas de higiene e educação sanitária acima arroladas. Instituido em 1938, as candidatas a êste novo mistér são submetidas a um curso intenso e, após aprovação em exame, podem ser nomeadas para o exercício de suas nobres funções. Já atualmente 185 Educadoras estão disseminadas pelo Estado.

ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL. Também às instituições de assistência médico social foram prodigalizados a atenção e os recursos que nossas posses financeiras permitiam.

A assistência a psicopatas, inteiramente a cargo do Estado, teve notável desenvolvimento, sendo incontáveis os melhoramentos e ampliações verificados nos cinco anos. As verbas orçamentárias que se lhe destinaram cresceram de dois milhões e duzentos mil cruzeiros, em 1938, para quatro milhões e duzentos mil, isto é 94 % maior.

Aos lázaros o Rio Grande pode orgulhar-se de ministrar modelar amparo e assistência. A Colônia Itapoã, cuja construção começára em 1937, veiu a inaugurar-se em 1940 e constituiu a perfeita solução ao doloroso problema médico social da morféa. O custo de suas áreas, construções e instalações montaram a seis milhões de cruzeiros e a manutenção dos hansenianos recolhidos somára, até 31-12-1942, cêrca de três milhões. E'

de 447 doentes sua atual população, que representa alta percentagem do total de morféticos registrados no Rio Grande.

Completando a obra do Leprosário, a iniciativa particular construiu o AMPARO SANTA CRUZ, para o isolamento e assistência dos filhos de lázaros, invertendo quantia aproximada a novecentos mil cruzeiros, que bem fala de suas proporções. O Departamento de Saúde presta todo auxílio médico, dentário, farmacêutico, e mesmo alimentar, à humanitária instituição.

Igual assistência outorga o Departamento aos infantários existentes no Rio Grande que são ainda, exceção feita do da Fábrica Renner, eficazmente subvencionados pelo Govêrno.

Aos hospitais, ambulatórios e recolhimentos particulares, fiscaliza e assiste o D. E. S., prescrevendo-lhes normas técnicas, determinando o fechamento de alguns e orientando devidamente a instalação de novos. Já atualmente há 5 leitos hospitalares, no Estado, para cada 1.000 habitantes e, em futuro não remoto, graças às determinações do Departamento, a respeito da reserva de leitos a indigentes, 62,5% dos leitos existentes serão destinados à assistência médico social gratuita.

Para o magnânimo desiderato contribue o Estado com largas subvenções que alcançaram no quinquênio a Cr\$ 14.000.000,00.

Merece ser destacado, neste passo, o PAVILHÃO DALTRO FILHO, na Santa Casa de Misericórdia de Pôrto Alegre, inteiramente a cargo do Govêrno que alí dispendeu Cr\$ 3.285.000,00. O chamado Pavilhão Daltro Filho constitui, em verdade, um bloco hospitalar completo, contendo clinicas médicas, cirúrgicas, gerais e especializadas, ambulatórios, dispensários, etc.

Quanto ficou dito, se demonstra o desvêlo e preocupação governamentais pela higiene e saúde públicas, longe está de pretender a benemerência de uma realização sem lacunas e imperfeições.

Do pouco que encontramos, chegamos hoje, graças à capacidade dos corpos técnicos e administrativos do D. E. S., a alguma cousa digna de ser apresentada com legítima ufania.

Não se perde, entanto, minha conciência de administrador na vaidade das conquistas, e antes se abisma na imensidade do programa a cumprir para o futuro.

Pingues, ou mesmo impressionantes, podem parecer as verbas destinadas a êstes problemas, quando postas em cotêjo com as encontradas. Minguadas se tornam, porém, se postas em face da magnitude do que resta a corrigir e executar.

Desde logo, os problemas de engenharia sanitária, de abastecimento de águas saudáveis e de instalações de esgôtos aos maiores centros urbanos, são de molde a absorver as possibilidades financeiras do Rio Grande por prolongados lustros.

A construção de novos Centros de Saúde, o acabamento da rede de Postos de Higiene, a construção de sedes condignas, o aumento das assistências que se afanam em ministrar, a multiplicação das colônias de férias, a ampliação dos serviços médicos e dentários às gestantes, às crianças e escolares — todos são aspectos que se impõem ao administrador, reclamando recursos materiais e humanos que o Govêrno longe está de possuir.

Nem aludí ao angustiante flagelo da peste branca, porque, tornado lugar comum, constitue problema que entrosa, não apenas no campo médico social, como no econômico e de política distributiva. Para enfrentá-lo proficientemente, com a disseminação de hospitais, sanatórios e da assistência preventiva, cumpre melhorar o padrão de vida de nossas classes proletárias, permitindo-lhes alimentação sadia e abundante. E' mister que o aumento da riqueza e sua melhor distribuição marche a par da polícia sanitária e da educação higiênica das populações.

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAODE POLÍCIA SANITARIA E SANEAMENTO — HIGIENE DO TRABALHO — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                                                     | 1939                        | 1940                        | 1941                        | 1942                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SERVIÇO DE MÉDICOS:                                                               |                             |                             |                             |                             |
| Visitas a casas vazias<br>Visitas para atender recla-                             | 3.528                       | 4.711                       | 4.734                       | 5.873                       |
| mações<br>Visitas de polícia sistemática<br>Verificação de intimações             | $2.240 \\ 20.615 \\ 4.091$  | 2.313<br>27.799<br>6.372    | 1.720<br>29.682<br>7.460    | 2.178<br>32.201<br>8.032    |
| SERVIÇO DOS FISCAIS:                                                              |                             |                             |                             |                             |
| Visitas a casas vazias<br>Visitas para atender recla-                             | 12.996                      | 20.170                      | 21.566                      | 24.803                      |
| mações                                                                            | 4.494                       | 5.212                       | 4.758                       | 5.211                       |
| ca                                                                                | 261.819<br>33.045<br>51.831 | 351.354<br>55.116<br>91.442 | 433.880<br>58.106<br>87.423 | 522.976<br>63.924<br>87.264 |
| HIGIENE DO TRABALHO                                                               |                             |                             |                             |                             |
| SERVIÇO DOS MÉDICOS:                                                              |                             |                             |                             |                             |
| Visitas para licenciamento<br>de estabelecimentos<br>Visitas de inspeção sistemá- | 654                         | 644                         | 795                         | 695                         |
| tica a fábricas e oficinas. Outras visitas                                        | 1.590<br>3.323              | 2.878<br>3.842              | 4.238<br>4.706              | 5.319<br>6.352              |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                                                             | 1939    | 1940    | 1941         | 1942          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------|
| SERVIÇO DOS MÉDICOS:                                                                      |         |         |              |               |
| Visitas para licenciamento de                                                             |         |         |              |               |
| estabelecimentos                                                                          | 1.369   | 1.493   | 1.347        | 1.279         |
| Visitas para atender reclama-<br>ções                                                     | 984     | 1.161   | 1.139        | 1.006         |
| Visitas de polícia sistemática a feiras                                                   | 458     | 580     | 715          | <b>3</b> 33   |
| Outras visitas de polícia siste-<br>mática                                                | 8.612   | 15.073  | 13.148       | 14.540        |
| Visitas de inspeção a mata-<br>,douros avícolas, arma-<br>zens, trapiches e merca-<br>dos | 6.067   | 8.719   | 10.496       | 17.166        |
| Aves e pequenos animais inspecionados nos matadouros avícolas                             | 518.575 | 755.862 | 564.332      | 406.920       |
| Aves e pequenos animais inu-<br>tilizados por impróprios<br>para o consumo                | 12.200  | 4.831   | 10.981       | <b>5.</b> 068 |
| Carteiras de manipuladores fornecidas                                                     | 26.418  | 24.660  | 22.466       | 23.433        |
| Carteiras de manipuladores<br>revalidadas                                                 | 4.578   | 15.599  | 23.726       | 31.488        |
| SERVIÇO DOS FISCAIS:                                                                      | :       |         |              |               |
| Visitas de inspeção a mata-                                                               | ೧೯೮೮ ಕ  |         |              |               |
| douros avícolas, arma-<br>dos                                                             | 53.961  | 87.257  | 85.967       | 133.733       |
| Gêneros inspecionados nos armazens e trapiches (toneladas)                                | 478.884 | 659,208 | 588.265      | 411.845       |
| Gêneros inutilizados por impróprios para o consumo (quilos)                               | 93.075  | 311.283 | 9.076.261(*) | 100.033       |

<sup>(\*)</sup> Enchente de 1941

#### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAUDE

#### HIGIENE ESCOLAR — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                            | 1939   | 1940   | 1941   | 1942   |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Estabelecimentos de ensino visitados                     | 1.135  | 1.671  | 1.802  | 1.864  |
| Estabelecimentos de ensino fichados                      | . 303  | 181    | 125    | 243    |
| Escolares examinados                                     | 20.465 | 53.103 | 64.544 | 66.463 |
| Escolares fichados                                       | 29.417 | 41.570 | 51.769 | 61.306 |
| Escolares afastados por doen-<br>ça                      | 618    | 1.079  | 1.104  | 1.169  |
| Escolares afastados por doen-<br>ça em pessoa da família | 41     | 360    | 195    | 335    |
| Escolares transferidos de au-                            | 22     | 16     | 52     | 267    |
| Escolares encaminhados a serviços médico-dentários       | 2.390  | 9.121  | 14.834 | 20.662 |
| Cartas aos pais                                          | 3.547  | 4.854  | 9.910  | 11.003 |
| Preleções nas escolas                                    | 839    | 1.178  | 907    | 1.019  |
| Professores e funcionários e-<br>xaminados               | 475    | 1.795  | 1.702  | 911    |
| Professores e funcionários a-<br>fastados                | 53     | 183    | 78     | 132    |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SACDE

# HIGIENE DENTARIA — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO              | 1939   | 1940    | 1941   | 1942   |
|----------------------------|--------|---------|--------|--------|
| PARA CRIANÇAS              |        |         |        |        |
| Total de comparecimentos . | 15.829 | 46.135  | 55.531 | 71.205 |
| Extrações                  | 4.717  | 11.861  | 15.872 | 19.770 |
| Obturações                 | 4.029  | 13.508  | 18.529 | 25.053 |
| Curativos                  | 19.285 | 62.168  | 65.595 | 83.397 |
| PARA GESTANTES:            |        |         |        |        |
| Total de comparecimentos   | 2.094  | 6 - 621 | 10.210 | 14.558 |
| Extrações                  | 1.073  | 2.780   | 5.026  | 7.611  |
| Obturações                 | 479    | 1.670   | 2.950  | 4.599  |
| Curativos                  | 2.804  | 9.007   | 10.712 | 16.196 |
|                            |        | (       |        |        |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                             | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Oraca da deserva hamanizad                                |         |         |         |         |
| Casos de doenças transmissíveis notificados               | 13.994  | 18.489  | 17.605  | 20.161  |
| Casos de doenças transmissí-<br>veis confirmados          | 9.713   | 12.111  | 13.513  | 16.257  |
| Investigações epidemiológicas<br>realizadas por médicos . | 5.082   | 5.689   | 5.813   | 9.181   |
| Investigações epidemiológicas<br>realizadas por Educado-  |         |         |         |         |
| ras Sanitárias                                            | 3.954   | 3.875   | 4.189   | 6.248   |
| Vacinações contra a varíola.                              | 172.924 | 134.741 | 130.383 | 129.243 |
| Revacinações contra a varíola                             | 78.073  | 95.642  | 92.917  | 109.464 |
| Pessoas imunizadas contra febre tifóide                   | 78.283  | 146.136 | 253.060 | 270.672 |
| Pessoas imunizadas com anatoxina diftérica                | 5.014   | 16.223  | 19.566  | 19.570  |
| Pacientes medicados com sô-<br>ro antidiftérico           | 456     | 1.029   | 1.306   | 763     |
| Contagiantes internados em hospitais                      | 1.408   | 1.410   | 1.489   | 1.659   |
| Visitas de Educadoras Sani-<br>tárias                     | 14.097  | 14.181  | 15.651  | 20.202  |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE

# DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS — SÍFILIS — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                     | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Comparecimento para 1.º                           |         |         |         |         |
| exame                                             | 13.059  | 20.734  | 20.469  | 37.192  |
| tos para reexame  Doentes com manifestações       | 16.760  | 26.628  | 30.982  | 56.931  |
| primárias                                         | 3.314   | 3.403   | 3.251   | 4.936   |
| Doentes com manifestações secundárias             | 6.492   | 9.610   | 14.144  | 14.387  |
| Doentes com manifestações viscerais               | 2.621   | 6.902   | 7.946   | 14.308  |
| Total de consultas                                | 29.819  | 47.362  | 51.451  | 94.123  |
| njeções Arsenicais                                | 11.743  | 17.316  | 15.266  | 33.285  |
| njeções de Bismuto                                | 52.609  | 121.147 | 152.055 | 355.983 |
| njeções Mercuriais                                | 20.956  | 32.482  | 23.473  | 21.443  |
| Outras injeções                                   | 24.336  | 57.191  | 53.554  | 85.981  |
| Total das injeções<br>Amostras de sangue colhidas | 109.644 | 228.136 | 244.348 | 496.692 |
| para Wassermann                                   | 4.785   | 8.152   | 7.876   | 16.194  |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAODE

#### TUBERCULOSE — LEPRA — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | 1939                       | 1940                | 1941                  | 1942                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| TUBERCULOSE                                                                                             |                            |                     |                       |                      |
| Comparecimento para 1.º exame                                                                           | 8.760                      | 15.930              | 13.643                | 18,552               |
| Comparecimentos para re-                                                                                | 3.422                      | 6.665               | 5.426                 | 11.612               |
| Reconhecidos como tubercu-<br>losos                                                                     | 4.744                      | 2.687               | 2.348                 | 2.387                |
| Comparecimentos para con-<br>sulta                                                                      | 12.889                     | 35.040              | 36.257                | 36.821               |
| Comparecimentos para pneu-<br>motorax                                                                   | 3.042                      | 7.145               | 6.570                 | 9.032                |
| Total de consultas                                                                                      | 28.113                     | 64.780              | 61.896                | 76.017               |
| Radioscopias executadas<br>Radiografias executadas (in-                                                 | 1.807<br>5.380             | 2.890<br>6.978      | 4.592                 | 3.718<br>4.583       |
| cluidas abreugrafias)<br>Fórmulas medicament o s a s                                                    | 7.651                      | 41.740              | 47.634                | 70.130               |
| fornecidas                                                                                              | 19.378                     | 40.695              | 53.651                | 79.953               |
| ouro                                                                                                    | $\substack{1.171\\55.264}$ | 3.330<br>144.761    | 3.175<br>159.038      | 2.634<br>209.990     |
| hospitais                                                                                               | 578                        | 600                 | 635                   | 806                  |
| tárias                                                                                                  | 4.822                      | 9.996               | 9.910                 | 14.600               |
| nitárias                                                                                                | $3.797 \\ 1.594 \\ 0$      | 6.172<br>5.657<br>8 | 7.282<br>4.539<br>183 | 8.684<br>6.260<br>13 |
| LEPRA                                                                                                   |                            |                     |                       |                      |
| Comparecimentos para 1.º exame                                                                          | 894                        | 2.888               | 2.974                 | 3.852                |
| Total de pacientes atendidos<br>por médicos<br>Reconhecidos como leprosos<br>Comparecimentos para inje- | 3.514<br>192               | 4.650<br>230        | 3.481<br>153          | 4.301<br>108         |
| ções de preparados chaul-<br>moógricos                                                                  | 2.147                      | 2.726               | 1.710                 | 1.091                |
| nitárias                                                                                                | 338                        | 570                 | 398                   | 237                  |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE

#### LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA — 1939/1942

| ESPTCIFICAÇÃO                                                                                               | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Sôro diagnóstico da sífilis  Total dos exames bacterio-lógicos   Pesquisas diversas                         | 12.051  | 19.089  | 18.633  | 37.211  |
|                                                                                                             | 1.402   | 1.737   | 2.158   | 2.990   |
|                                                                                                             | 265     | 163     | 130     | 178     |
|                                                                                                             | 5.029   | 6.995   | 3.461   | 1.843   |
|                                                                                                             | 2.885   | 3.317   | 2.249   | 1.161   |
|                                                                                                             | 1.507   | 921     | 395     | 3.686   |
| DóSES PREPARADAS DE<br>VACINAS                                                                              |         |         |         |         |
| Antitifodisentérica                                                                                         | 55.286  | 148.154 | 223.708 | 131.229 |
|                                                                                                             | 172.908 | 248.480 | 274.739 | 331.182 |
|                                                                                                             | 110.940 | 119.822 | 95.976  | 36.755  |
|                                                                                                             | 12.667  | 29.553  | 26.982  | 24.950  |
|                                                                                                             | 16.617  | 33.177  | 36.660  | 53.323  |
|                                                                                                             | 10.790  | 8.363   | 8.585   | 18.913  |
|                                                                                                             | 892     | 350     | 7.328   | 7.809   |
| VACINAS  Antitifodisentérica Antitifica A e B Antivariólica Antidiftérica B C G Antirrábica Outros produtos | 72.074  | 133.508 | 221.340 | 136.404 |
|                                                                                                             | 150.703 | 218.234 | 260.604 | 356.817 |
|                                                                                                             | 270.757 | 216.060 | 79.070  | 44.700  |
|                                                                                                             | 13.929  | 29.892  | 23.817  | 24.252  |
|                                                                                                             | 15.185  | 30.473  | 35.149  | 49.812  |
|                                                                                                             | 17.671  | 8.363   | 8.555   | 17.162  |
|                                                                                                             | 722     | 760     | 5.806   | 7.708   |
| ANALISES BROMATOLÓGI-<br>CAS                                                                                |         |         |         |         |
| Prévias  Fiscais  Outras análises  Serviço de química analítica e                                           | 336     | 475     | 396     | 410     |
|                                                                                                             | 494.193 | 514,468 | 481.623 | 540.850 |
|                                                                                                             | 1.599   | 9,102   | 6.727   | 4.523   |
| experimental                                                                                                | 5.138   | 7.958   | 6.566   | 11.300  |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE LABORATÓRIOS DOS CENTROS DE SAÚDE E POSTOS DE HIGIENE — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                 | 1939                            | 1940                     | 1941                               | 1942                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| EXAMES REALIZADOS:                                                                                                            |                                 |                          |                                    |                                    |
| Tuberculose Lepra Blenorragia Verminoses Malária Exames de urina                                                              | 4.000                           | 6.384                    | 7.950                              | 10.272                             |
|                                                                                                                               | 516                             | 827                      | 993                                | 857                                |
|                                                                                                                               | 482                             | 565                      | 1.129                              | 2.772                              |
|                                                                                                                               | 2.932                           | 8.429                    | 20.641                             | 20.698                             |
|                                                                                                                               | 1.256                           | 792                      | 308                                | 139                                |
|                                                                                                                               | 11.410                          | 29.179                   | 30.253                             | 35.605                             |
| Outros exames praticados Total de exames praticados.  OFTALMOLOGIA                                                            | 1.847                           | 7.066                    | 48.329                             | 136.379                            |
|                                                                                                                               | 22.443                          | 53.242                   | 109.603                            | 206.722                            |
| Comparecimentos para 1.º exame                                                                                                | 3.607<br>3.474<br>13.102<br>319 | 7.066<br>6.975<br>15.349 | 8.269<br>10.604<br>18.764<br>4.021 | 8.782<br>12.478<br>24.166<br>3.102 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA  Comparecimentos para 1.º exame Reexames e consultas simples Amigdalectomias Adenoitectomias Tratamentos | 2.880                           | 6.329                    | 5.778                              | 6.081                              |
|                                                                                                                               | 2.058                           | 6.050                    | 6.321                              | 7.576                              |
|                                                                                                                               | 137                             | 380                      | 272                                | 151                                |
|                                                                                                                               | 310                             | 399                      | 300                                | 234                                |
|                                                                                                                               | 2.202                           | 6.829                    | 9.017                              | 14.377                             |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE PROFILAXIA DA RAIVA — PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIA — 1939/1942

| Existiam em tratamento (no último dia do ano anterior)  Começaram tratamento  Abandonaram tratamento  Terminaram o tratamento  Estão em tratamento  Injeções feitas  PROPAGANDA E EDUCAÇÃO  SANITÁRIO  Notas e conselhos enviados à Imprensa  Notas e conselhos enviados às estações de rádio  Publicações distribuidas  Existiam em tratamento (no último dia do ano anterior)  28  30  49  45  45  45  45  45  45  45  45  45                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                | 1939   | 1940   | 1941   | 1942    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Existiam em tratamento (no último dia do ano anterior)  Começaram tratamento  Abandonaram tratamento  Terminaram o tratamento  Estão em tratamento  Injeções feitas  Notas e conselhos enviados à Imprensa  Notas e conselhos enviados às estações de rádio  Publicações distribuidas  Existatiam em tratamento  847  541  568  49  49  20  29  3  41  45  45  45  41  42  41  42  42  43  45  45  45  45  45  46  47  48  48  49  40  40  40  40  40  40  40  40  40                                                                                                                                                                                                                                                 | PROFILAXIA DA RAIVA          |        |        |        |         |
| último dia do ano anterior)       28       30       19       1         Começaram tratamento       847       541       568       49         Abandonaram tratamento       74       20       29       3         Terminaram o tratamento       771       532       544       45         Estão em tratamento       30       19       14       2         Injeções feitas       13.023       8.265       8.512       9.35         PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIO       3.745       9.069       10.277       10.79         Notas e conselhos enviados à estações de rádio       13.776       14.206       17.084       22.58         Publicações distribuidas       271.006       247.048       233.815       204.57         |                              | 1.976  | 1.455  | 1.624  | 1.609   |
| Começaram tratamento         847         541         568         49           Abandonaram tratamento         74         20         29         3           Terminaram o tratamento         771         532         544         45           Estão em tratamento         30         19         14         2           Injeções feitas         13.023         8.265         8.512         9.35           PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIO         3.745         9.069         10.277         10.79           Notas e conselhos enviados às estações de rádio         13.776         14.206         17.084         22.58           Publicações distribuidas         271.006         247.048         233.815         204.57 | ·                            |        |        | 40     | **      |
| Abandonaram tratamento  Terminaram o tratamento  Estão em tratamento  Injeções feitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * 4                          |        |        |        | 14      |
| Terminaram o tratamento  Estão em tratamento Injeções feitas  PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIO  Notas e conselhos enviados à Imprensa  Notas e conselhos enviados às estações de rádio  Publicações distribuidas  771 532 544 45 22 544 45 29 30 19 10 11 12 12 13 13 13 15 14 20 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 0      | V      |        |         |
| Estão em tratamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 74     |        |        | 36      |
| Injeções feitas       13.023       8.265       8.512       9.35         PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIO       3.745       9.069       10.277       10.79         Notas e conselhos enviados às estações de rádio       13.776       14.206       17.084       22.58         Publicações distribuidas       271.006       247.048       233.815       204.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 771    | 532    | 544    | 454     |
| PROPAGANDA E EDUCAÇÃO SANITÁRIO         3.745         9.069         10.277         10.79           Notas e conselhos enviados às estações de rádio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estão em tratamento          | 30     | 19     | 14     | 20      |
| SANITARIO         Notas e conselhos enviados à Imprensa       3.745       9.069       10.277       10.79         Notas e conselhos enviados às estações de rádio       13.776       14.206       17.084       22.58         Publicações distribuidas       271.006       247.048       233.815       204.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Injeções feitas              | 13.023 | 8.265  | 8.512  | 0.351   |
| Imprensa       3.745       9.069       10.277       10.79         Notas e conselhos enviados às estações de rádio       13.776       14.206       17.084       22.58         Publicações distribuidas       271.006       247.048       233.815       204.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1                          |        |        |        |         |
| Notas e conselhos enviados às estações de rádio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Notas e conselhos enviados à |        |        |        |         |
| estações de rádio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 3.745  | 9.069  | 10.277 | 10.798  |
| Publicações distribuidas 271.006 247.048 233.815 204.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 43 776 | 14 206 | 17 084 | 22,584  |
| Tubilouções distribuidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            |        |        |        | 204.579 |
| raiestras realizadas 1.000   1.022   5.001   2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                            | ~~~~   | ~      |        | 2.684   |
| Filmes projetados (conselhos) 12.842 13.531 14.583 17.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |        | 2.0    |        | 17.190  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | -      | 14     |        |         |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL — 1939/1942

| ESP                  | PECIFICAÇÃO                                                      | 1939   | 1940   | 1941   | 1942   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Diplomas             | registados                                                       | 195    | 137    | 137    | 108    |
| Estabeleci           | mentos registados .                                              | 162    | 133    | 90     | 83     |
| rias                 | le farmácias, droga-<br>e †estabelecimentos<br>neres             | 186    | 292    | 242    | 334    |
| mácia                | de licenças a far-<br>ls, drogarias e esta-<br>mentos congêneres | 631    | 669    | 693    | 647    |
| Visitas a f          | Carmácias, drogarias<br>pratórios                                | 1.785  | 2.704  | 3.185  | 4.147  |
| Consultóri           | os visitados                                                     | 1.167  | 1.478  | 1.765  | 2.353  |
|                      | le entorpecentes vi-                                             | 40.094 | 37.506 | 36.193 | 39.045 |
| Requisiçõe           | es de entorpecentes                                              | 2.109  | 1.491  | 1.428  | 1.541  |
| Visitas pa<br>estabe | ra licenciamento de<br>elecimentos                               | 137    | 83     | 42     | 173    |
|                      | / Licenças                                                       | 1.491  | 2.380  | 3.623  | 4.473  |
|                      | Aposentadorias                                                   | 473    | 325    | 375    | 345    |
|                      | Concurso                                                         | 1.998  | 423    | 1.146  | 68     |
| Exames<br>médicos    | Ingresso                                                         | 1.869  | 2.446  | 2.997  | 2.705  |
| ,                    | Efetividade                                                      | 1.028  | 132    | 45     | 22     |
|                      | Prénupciais                                                      | 0      | 0      | 88     | 170    |
|                      | Outros exames                                                    | . 0    | 0      | 2.979  | 9.271  |
|                      | Total dos exames                                                 | 6.859  | 5.706  | 11.253 | 17.054 |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SACDE

# Assistência a Psicopatas — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                   | 1939    | 1940<br>- | 1941    | 1942        |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| Doentes passados do ano an-                     |         |           |         |             |
| terior                                          | 1.961   | 1.967     | 2.054   | 2.243       |
| ano                                             | 1.388   | 1.636     | 1.796   | 1,681       |
| óbitos                                          | 354     | 372       | 443     | 350         |
| Altas                                           | 1.175   | 1.177     | 1.164   | 1.223       |
| DAS ALTAS VERIFICADAS:                          |         |           |         |             |
| Curados                                         | 529     | 602       | 511     | <b>57</b> 5 |
| Melhorados                                      | 293     | 236       | 272     | 264         |
| Sem melhoras                                    | 146     | 120       | 128     | 125         |
| Provisórias                                     | 133     | 120       | 129     | 103         |
| Fugas                                           | 41      | 68        | 80      | 97          |
| Sem moléstia mental<br>Transferidos para a San- | 30      | 28        | 38      | `53         |
| ta Casa                                         | 3       | 2         | 4       | 0           |
| Transferidos para o Ma-                         |         |           |         |             |
| nicômio Judiciário<br>Transferidos para o Ser-  | 0       | 0         | 1       | 1           |
| vico Aberto                                     | 0       | 0         | 0       | 1           |
| Sem diagnóstico                                 | 0       | 1         | 1       | 4           |
| Injeções aplicadas                              | 191.701 | 176.605   | 136.800 | 164.424     |
| Fórmulas aviadas                                | 36.560  | 37.906    | 39.541  | 44.132      |
| Curativos                                       | 4.957   | 10.882    | 53.274  | 43.211      |
| Pequenas intervenções                           | 164     | 186       | 187     | 142         |
| Grandes intervenções                            | 51      | 36        | 31      | 47          |
| Doentes atendidos em ambu-                      |         | 7         |         |             |
| latório                                         | 29.795  | 33.113    | 17.826  | 7.576       |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÓDE HOSPITAL DE ISOLAMENTO E COLONIA ITAPOÃ — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | 1939   | 1940   | 1941    | 1942   |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| HOSPITAL DE ISOLAMENTO                                             |        |        |         |        |
| Doentes passados do ano anterior                                   | 21     | 4      | 14      | 19     |
| Doentes entrados durante o ano                                     | 75     | 113    | 355     | 227    |
| O'bitos                                                            | 2      | 15     | 44      | 37     |
| Altas                                                              | 90     | 88     | 306     | 185    |
| Injeções aplicadas                                                 | 193    | 625    | 5.326   | 4.859  |
| Fórmulas aviadas                                                   | 398    | 492    | 3.818   | 2.327  |
| Curativos                                                          | 903    | 78     | 981     | 0      |
| Pequenas intervenções                                              | 0      | 8      | 160     | 0      |
| Grandes intervenções                                               | 0      | 20     | 70      | 0      |
| COLONIA DE ITAPOÃ                                                  |        |        |         |        |
| Doentes passados no ano anterior                                   | 0      | 0      | 348     | 456    |
| Doentes entrados durante o                                         | 33     | 244    | 155     | 138    |
| Doentes passados do Hospital<br>de Emergência, em junho<br>de 1940 | 0      | 100    | 0       | 0      |
| O'bitos                                                            | 1      | 11     | 18      | 18     |
| Altas                                                              | 3      | 2      | 29      | 137    |
| Injeções aplicadas                                                 | 11.780 | 18.304 | 43.861  | 49.314 |
| Fórmulas aviadas                                                   | 3.490  | 5.344  | 8.101   | 13.286 |
| Curativos                                                          | 19.796 | 56.058 | 115.173 | 82.476 |
| Pequenas intervenções                                              | 9      | 20     | 42      | 26     |
| Grandes intervenções                                               | 1      | 4      | 3       | 17     |

# DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE

# SERVIÇOS ESPECIAIS — 1939/1942

| ESPECIFICAÇÃO                          | 1939                         | 1940                         | 1941                         | 1942                         |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SERVIÇO DE POLÍCIA DE MOSQUITOS        |                              |                              |                              |                              |
| Número de prédios inspecionados        | 647.018<br>37.880<br>15.887  | 767.349<br>35.818<br>14.678  | 766.293<br>24.962<br>11.853  | 900.702<br>20.529<br>18.136  |
| SERVIÇO DE DESRATIZA-<br>ÇÃO           |                              |                              |                              |                              |
| Número de doses de raticida preparadas | 598.003<br>706.328<br>43.891 | 543.448<br>546.768<br>29.810 | 575.721<br>513.299<br>73.112 | 406.165<br>273.343<br>33.169 |



#### **AGRICULTURA**

É o Rio Grande um Estado essencialmente agro-pecuário. Certo, não lhe faltam atividades maquinofatureiras e seu parque industrial, o terceiro do país, constitue justo orgulho da capacidade criadora de seus filhos. Mas, ressalvadas exceções, que se vão tornando numerosas, sua produção transformativa é ainda decorrência da riqueza agrícola e pastoril.

A aplicação fabríl na indústria da alimentação representa 50 % (Cr\$ 1.174.564.000,00) do total de dois bilhões e duzentos milhões de cruzeiros, o que bem comprova o asserto.

E se êsses valores são altamente confortadores e dignos de aprêço, não menos verdade é que, por ora, os artigos que enchem as pautas de nossas exportações ou derivam da agricultura e da pecuária, ou da transformação de produtos delas oriundos.

Assim, no valor global de nossas vendas, em 1942, como evidencía o quadro abaixo, 31 % cabem às matérias agricolas, 30 % às pecuárias, 6 % a produtos agricolas manipulados e 17 % aos da transformação pecuária.

EXPORTAÇÃO GERAL DO ESTADO - 1942

| PRODUTOS                                                  | Pêso em<br>quilos | %      | Valor<br>(Em Cr\$) | %      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Prod. de origem vegetal<br>Prod. agrícolas industrializa- | 462.083.513       | 50,52  | 505.782.527        | 31,28  |
| dos                                                       | 41.699.380        | 4,55   | 90.995.504         | 5,62   |
| COLAS                                                     | 503,782,993       | 55,07  | 596,778,031        | 36,90  |
| Prod. de origem animal<br>Prod. da pecuária industriali-  | 96.950.779        | 10,59  | 480.713.077        | 29,75  |
| zados                                                     | 44.620.280        | 4,87   | 268.261.924        | 16,58  |
| CUARIA                                                    | 141.571.059       | 4546   | 748,975,001        | 46,33  |
| Prod. manufaturados                                       | 16.094.650        | 1,75   | 219, 129, 907      | 13,33  |
| Prod. minerais                                            | 247,175,482       | 27.02  | 26.931.191         | 1,66   |
| Outros prod. não classif TOTAL DOS PROD. INDUS-           | 6.467.699         | 0,70   | 25.268.545         | 1,56   |
| TRIAIS                                                    | 269.737.831       | 29,47  | 271.329.643        | 16,77  |
| TOTAL DA EXPORTAÇÃO                                       | 915.091.883       | 100,00 | 1.617.082.675      | 100,00 |

Estatisticamente demonstrando esta indiscutível verdade, desejo, por esta forma objetiva, fundamentar o reconhecido imperativo governamental de estimular e aprimorar a atividade agricola e pastoril do Rio Grande.

No campo econômico esta é, sem dúvida, a preocupação primária do gestor estadual. Somos já o proclamado "celeiro" do Brasil, constituimos importante mercado produtor de carnes e cereais, universalmente conhecido. Mas longo e árduo é ainda o caminho a trilhar, no sentido de desenvolver quantitativa e qualitativamente estas preciosas fontes de produção. Repisemos o velho mandamento econômico: precisamos produzir mais, melhor e mais barato, que áspera desde já é a concorrência nacional e estrangeira a enfrentar.

O desfavor de nossa posição geográfica e os ônus de um caríssimo sistema de transportes, exigem-nos dobrados e incessantes esforços. Somente a abundância, a qualidade e o baixo custo nos permitem vencer êsses fatores adversos.

Cumpre, d'outra parte, reconhecer que à iniciativa particular e à capacidade produtora de seus filhos, deve o Rio Grande quási exclusivamente a brilhante posição econômica que desfruta. Desajudado e sem estimulo governamental, construiu o gaúcho, à custa de sua tenacidade, de sua têmpera e de um clíma propício, a grandeza de sua civilização.

Nada o comprova melhor que o fato de ser a repartição pública encarregada do amparo à agricultura e à pecuária, à indústria e ao comércio, representada por uma simples "diretoria" até 1936, e somente a partir de 1929, ano de sua instalação na Secretaria de Obras Públicas.

Em consequência, a não ser eventual e indiretamente, não contava o Estado, até 14 anos atrás, qualquer órgão técnico para essa missão fundamental.

Criada a atual Secretaria de Estado, em 1936, só para o ano seguinte obteve o primeiro titular verbas relativamente capazes de dar início a uma atividade fecunda. Havendo estas, porém, se mantido praticamente intactas, ainda em 1937, somente em 1938, em realidade, com dotações condignas e efetivamente aplicadas, começou o govêrno riograndense a cumprir seu comezinho dever para com o produtor.

Conciente destas verdades, tudo empreendeu meu govêrno, no límite de suas posses, para remediar o mal e ganhar um pouco do tempo perdido.

O substancial crescimento das cifras orçamentárias, agora realmente dispendidas, fala eloquentemente dêste critério.

De cinco milhões e setecentos mil cruzeiros, em 1936, passou a Secretaria a dispor de dezenove milhões e duzentos mil, no último ano, ou seja um aumento de 233 %.

Os esquemas e quadros estatísticos que se encontram anexos, e pormenorizado relatório do titular da pasta, dizem suficientemente da forma pela qual foram os recursos aplicados. Tudo estando, praticamente, por fazer, a todos os setores e aspectos do problema teve aquele departamento de levar o surto de suas atividades, reformas e desenvolvimentos. As cifras arroladas o denotam: as construções materiais multiplicaram-se, disseminaram-se as estações experimentais, os campos de multiplicação de sementes, os de cooperação, os postos zootécnicos, os de monta, os laboratórios, os institutos, a distribuição de sementes, mudas, reprodutores. Quando se não criava, inteiramente novo, o que inexistia, aparelhava-se a instituição antiga, duplicando e triplicando as áreas, os prédios e as instalações. Qualquer confronto o comprova, nos inúmeros quadros indicativos do que havia e do que foi feito.

Enfrentamos, portanto, o problema, com bravura e sem medir sacrificios. E a obra realizada não deve ser medida pelas messes colhidas, pois que neste terreno, como no da fábula célebre, hoje se planta para que colham as gerações futuras. No campo da experimentação e do aprimoramento agrícola e pecuário, longo tempo se requer para os verdadeiros resultados se manifestarem em toda a grandeza.

Anos a fio consome o beneditino esfôrço que, muito a miude, baldado se torna, diante de fôrças naturais adversas e insubjugáveis. Vence por fim a ciência, mas o tempo e a paciência hão de ser seus aliados.

Posso afirmar, portanto, que, sob minha administração, foram lançadas, em sólidas bases e sob rigoroso critério, as linhas mestras do organismo técnico e científico de proteção, fomento e aperfeiçoamento de nossas imensas possibilidades agrícolas.

E adiantando que os enormes êxitos já obtidos representam parte mínima, se postos em cotejo com os resultados próximo vindouros, tenho feito o louvor que merece o desvelado corpo de funcionários daquela Secretaria.

Isto ressalta, por exemplo, do infatigável trabalho experimental das estações fitotécnicas. Quanto ao trigo, que desde 1929 constitui um de seus maiores desideratos, já se podem alinhar conquistas que se fizeram conhecidas e gabadas por institutos e autoridades de renome mundial. Não cessou, antes muito se desenvolveu, o labor de pesquizas, experimentações, cruzamentos e seleções. Infatigavelmente são procuradas as varidades

mais próprias a nosso meio físico, corroborando a verdade de que para a genética moderna todos os milagres se tornam possiveis: o cruzamento, a hibridação e a seleção alcançam sempre os típos capazes de se adaptarem às condições ambientes.

Assim, depois das famosas variedades do trigo "Fronteira" e "Surpresa", já comprovadamente excelentes, a novas se têm dedicado os genetistas estaduais, no afã de chegarem a espécies de melhor maturação, maior resistência e mais altos rendimentos industriais e alimenticios. O "Rio Negro" e o "Frontana I", para citar apenas as mais recentes descobertas, são novos laureis de nossa atividade científica.

Esta atividade, mais a do intensivo fomento tríticola, expressa pela distribuição constante de sementes e pela zelosa assistência ao agricultor, refletem-se nas crescentes colheitas do rei dos cereais, sempre que as condições climatéricas não fraudam as esperanças e os sacrifícios do camponês.

Valem iguais esclarecimentos e descrições para o milho, a mandioca, a batata, os bulhos, o linho, a vide, a cevada, o lúpulo, o arroz, os citrus, as rosáceas. As principais espécies vegetais que fazem a riqueza riograndense estão sendo objeto das mesmas pesquizas e do mesmo esfôrço de seleção, aprimoramento e disseminação. Estudam-se as pestes que frustam colheitas e labores, procuram-se as causas e os remédios, selecionam-se as variedades resistentes, distribuem-se as mudas e sementes, dá-se assistência técnica ao lavrador.

E poderia citar, ilustrando a tese, quanto se tem feito a respeito da viti-vinicultura e da rizicultura.

Quanto à primeira, além dos descritos processos seletivos, e da farta distribuição de enxertos e bacelos, ésmera-se a Secretaria, através da modelar estação de Caxias, em prestar assídua assistência ao agricultor, corrigindo a rotina e o empirismo, levando-o a cultivar castas finas e ensinando-lhe os cuidados que estas reclamam. Dá-se-lhes cursos práticos de poda sêca e poda verde. Realizada a vindima, depois de garantido justo prêço ao agricultor, exercem os corpos fiscais rigorosa vigilância sôbre a qualidade e as condições da uva entregue às cantinas e da própria fabricação do vinho, havendo em 1942, 70 % da safra passado sob a rigorosa fiscalização da autoridade pública.

Quanto ao arroz, afora as instalações adequadas e os trabalhos experimentais referidos, dispõe a Estação de Gravataí de uma hospedaria para abrigar os rizicultores que ali recebem orientação e instruções técnicas para a melhoria da graminea que é um dos esteios da agricultura e da riqueza riograndense.

Manda a justiça que se destaque, a propósito, a ação de alta benemerência do Instituto Rio-Grandense do Vinho e do Instituto Rio-Grandense do Arroz.

Reorganizado aquele pelo decreto e regulamento de 7 de Julho de 1939 e ainda pelo de 31 de Agôsto do mesmo ano, afim de colocá-lo em suas verdadeiras funções de órgão de amparo da viticultura e proteção, progresso e defesa da vinicultura, passou a autarquia a desenvolver fecunda atuação através de mil providências que têm assegurado a prosperidade das classes rurais, assim como de industriais e comerciantes do vinho. Este produto, moralizado em sua fabricação e seu comércio, graças à inflexivel fiscalização exercida diretamente nos estabelecimentos vinificadores, continua mantendo destacada posição em nossa corrente exportadora e a calma e satisfação reinantes nos setores econômicos interessados atestam a excelência de seu órgão controlador.

Iguais assertos comporta a autarquia rizícola. Reconstituida em normas sadias no ano de 1938, passou a dispor, a partir de 1939, de organização e meios necessários para o cumprimento de suas finalidades. A aplicação da taxa de defesa, então criada, permitiu-lhe êxito sem precedentes na história da agricultura sulina, através do sistema de financiamentos instituido em favor dos lavoureiros. Interveiu sempre o Estado, avalizando os empréstimos, obtendo-os ou adiantando-os, convicto de que a custosíssima cultura carece, mais do que outra qualquer, do apôio financeiro do poder público.

Trata-se de empreendimento excepcionalmente arriscado e que requer amplas inversões de capital e de trabalho. Ou o Estado e a Autarquia protejem eficazmente o homem da terra, ou êste se vê despojado pela ganância onzenária do financista e do "atravessador".

A carteira agricola do Banco do Brasil deve ser especialmente citada, neste passo, pelo largo e patriótico apôio que dispensou, nas últimas safras, a êste setor de nossa produção, fazendo-se credora do reconhecimento da economia sulina.

Graças à multiforme proteção da Secretaria da Agricultura, do Instituto do Arroz e do Banco do Brasil, teve o produto progresso excepcional na escala dos valores estaduais, e, reconhecido como um dos melhores do

mundo, tem sido disputado pelas mercados americanos e europeus. Tão sólida a situação e eficiente a defesa que mesmo as tremendas adversidades climatéricas dos últimos anos não trouxeram prejuizos sensíveis a nossos rizicultores.

No zelo de reforçar estrutura protetara de tão vital importância e, especialmente, afim de prevenir os abalas que a cultura pode sofrer após guerra, aconselharam a previdência e a cautela a promulgação de nova decreto-lei, em 1942, outargando aa Instituto maiores recursos e poderes para o desempenho de sua missão. Com êstes, poderá a autarquia, nas anas de prasperidade, devida especialmente aa fechamento dos mercados cancarrentes, armazenar os meios de proteção eficiente para quando a dureza da competição, depois da guerra, puder fazer periclitar a abundância de nossa produção. Renova aqui a confiança que deposito nas disposições do novo diplama legislativo e espero que o Ria Grande lhe há de reconhecer os benfazejos resultados.

Inúmeras outras iniciativas e trabalhos da Diretoria de Pradução Agrícala deveriam merecer exame e esplanação, se quizesse fielmente retraçarlhe tada a atividade.

A tal ponto é esta multiforme que, atendo-me às grandes linhas acima, a respeito das tarefas de maior envergadura, não posso sequer enumerar as serviças desenvolvidos em favor do linho, da cevada, do centeio, assim camo das árvores frutíferas de clíma temperado, do fumo, da oliveira, e de outras tantas espécies de funda significação na economia atual, cama nas futuras possibilidades agrícolas de nossa terra.

Devem ainda citação os serviços de horticultura e de silvicultura. Para ambos, possue a Secretaria Campas Experimentais próprios, onde se procedem aos mesmos estudos, investigações e pesquizas que acima foram indicados, assim como à máxima distribuição possivel de sementes e mudas. O Campo de Silvicultura, particularmente, responde a uma necessidade há muito sentida entre nós. Cuida da expansão de nossas essências florestais, tão preciosas quão maltratadas, recalhenda-as e multiplicando-as afim de dar inicio à obra de nosso reflorestamento. Examina, outrossim, as variedades adaptáveis a nosso meia, já vulgarizadas ou nãa, afim de estabelecer quais as mais úteis e vantaĵosas.

Ainda serviço de mérito é o que visa a fixação das dunas, básico para o desenvolvimento da região litorânea. Árduo e penoso, mantém sem de-

sânimo a luta inglória contra os azares da natureza, conseguindo sempre, à custa de duras penas, ir aumentando a área fixada.

Para encerrar a parte agrícola, menciono o fecundo trabalho cumprido na antiga região canavieira do Estado, abrangendo largas extensões dos municípios de Tôrres, Osório, Gravataí e Santo Antônio. Arrimada antes na indústria do açúcar, a decisão do Instituto Nacional dêste artigo, proibindo-lhe a fabricação, lançou à miséria grande massa de agricultores. Para curar a situação, e levantar o teor econômico desta zona de vales e terras promissores, traçou a Secretaria um interessante programa de fomento visando incrementar alí a cultura simultânea de oleaginosas, tubérculos, cereais, mandioca e arvores frutíferas e, d'outra parte, a das pequenas indústrias rurais, como avicultura, apicultura e suinocultura. O plano vem tendo segura execução, com crescente distribuição e vigilante assistência, já sendo tangíveis os resultados obtidos, com o reerguimento econômico da região, ora sob novo influxo de esperanças e atividades.

#### **ORÇAMENTOS** — 1936/1942

| ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | NOMEROS<br>INDICES |
|------|--------------------|--------------------|
| 1936 | 5.779.472          | 100                |
| 1937 | 11.657.375         | 202                |
| 1938 | 12.476.315         | 216                |
| 939  | 16.084.100         | 278                |
| 940  | 15.669.400         | 271                |
| 941  | 16.843.200         | 291                |
| 1942 | 19.272.000         | 333                |

#### ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA

| 1.ª SECÇÃO: AGRONOMIA<br>E INSPEÇÃO   | Campo Experimental Horticultura Campo Experimental de Mandioca Estação Experimental Fitotécnica Estação Experimental Fitotécnica Estação Experimental Fitotécnica Estação Experimental de Arroz Campo de Cooperação Campo de Cooperação | Caí Alfredo Chaves Bagé Osório Gravataí S. J. do Norte               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                       | Inspetoria de Fumo                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 2.ª SECÇÃO: ASSISTÊN-<br>CIA E DEFESA | Inspetoria de Silvicultura { Serviço fi                                                                                                                                                                                                 | xação de Dun <b>as</b><br>Experimental                               |
|                                       | Inspetoria de trigo (Campos de Multiplicação de Sementes                                                                                                                                                                                | J. de Castilhos<br>Encruzilhada<br>Vacaria<br>D. Pedrito<br>Palmeira |
|                                       | Entreposto de Sementes                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|                                       | Estação Experimental Pomicultura<br>Estação Experimental de Viticultura                                                                                                                                                                 | Taquarí                                                              |
| 3.ª SECÇÃO: FRUTICUL-<br>TURA         | e Enologia                                                                                                                                                                                                                              | Caxias                                                               |
|                                       | Campos de Cooperação                                                                                                                                                                                                                    | Garibaldi<br>Farroupilha<br>Livramento                               |

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA AGRÍCOLA LABORATÓRIO DE QUÍMICA AGRÍCOLA

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E FITOTÉCNICA DA FRONTEIRA — BAGE'

|       | Area ocupada                   | 1928<br>                                                             |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | NOVAS CONSTR                   | UÇÕES, INSTALAÇÕES E AUMENTOS                                        |
| 1937— | Valor Cr\$                     | 1938 — Valor 1939 — Valor Cr\$                                       |
|       |                                | asas + 2.210.000m2 - 270.000 entral 239.517 i casa 2 galpões 270.000 |
| 1941  | Construções Aparelhagem        | 2 Casas de Material Edifício para usina 1 Depósito                   |
|       | Usina de luz e                 | força 29.804                                                         |
| TOTAI | S — Area da esta<br>Verba empr | prédios                                                              |

### SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL VITICULTURA E ENOLOGIA — CAXIAS

| ANOS   | AREA EM M2 | CONSTRUÇÕES                                                                        | VALOR EM CR\$ |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1929   | 210.000    | 1 Edifício Central<br>1 Casa alvenaria                                             | ,             |
| 1938   | -          | 1 Casa residencial 1 Edifício para enxertia 1 Estábulo 1 Estrumeira 1 Reservatório | 145.863       |
| 1942   | + 210.000  |                                                                                    | 100.000       |
| TOTAIS | 420.000    | 7                                                                                  | 245.863       |

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL — OSÓRIO

| ANOS   | ÁREA EM M2 | CONSTRUÇÕES                                                       | VALOR EM CR\$ |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1929   | 1.460.000  | 1 Edifício Central                                                | _             |
| 1939   |            | 1 Pocilga<br>1 Estábulo<br>1 Estrumeira<br>1 Aviário<br>1 Reforma | 119.187       |
| TOTAIS | 1.460.000  | 6                                                                 | 119.187       |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SILVICULTURA — SANTA MARIA

|                      | CONSTRUÇÕES                      | VALOR EM CR\$ |
|----------------------|----------------------------------|---------------|
| Instalada em 1942    | 2 Casas residenciais<br>1 Hangar |               |
| Área em m2 5,462,800 | 1 Estábulo<br>1 Estrumeira       | 295.673       |
|                      | 1 Ripado                         |               |

#### CAMPO EXPERIMENTAL DE HORTICULTURA — RIO GRANDE

| ANOS  | AREA EM M2 | CONSTRUÇÕES                      | VALOR EM CR\$ |
|-------|------------|----------------------------------|---------------|
| 1936  | 1.110.000  | -                                | -             |
| 1938  |            | 1 Casa residencial<br>1 Hangar   |               |
| 1939  |            | 1 Casa residencial<br>1 Estábulo | 279.718       |
| 1942  |            | 1 Estrumeira<br>1 Celeiro        |               |
| 1942  | + 430.000  |                                  | 60.000        |
| TOTAL | 1.540.000  | 6                                | 339.718       |
|       |            |                                  |               |

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MANDIOCA - CAÍ

| ANOS  | ÁREA EM M2 | CONSTRUÇÕES                                      | VALOR EM CR\$ |
|-------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1937  | 1.440.000  |                                                  |               |
| 1939  |            | 1 Casa residencial<br>1 Hangar                   |               |
| 1940  |            | 1 Casa residencial<br>1 Estábulo<br>1 Estrumeira | 152.871       |
| TOTAL | 1.440.000  | 5                                                | 152.871       |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE POMICULTURA E PARQUE APÍCOLA — TAQUARÍ

| ANOS  | AREA EM<br>M2 | CONSTRUÇÕES                                                                                          | VALOR EM |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1937  | 2.610.000     | 1 Casa residencial                                                                                   | _        |
| 1938  | _             | 1 Casa residencial                                                                                   | 73.170   |
| 1939  | _             | 1 Casa residencial 1 Laboratório 1 Edifício central 1 Reservatório 1 Estábulo 1 Aviário 1 Estrumeira | 169.940  |
| TOTAL | 2.610.000     | 10                                                                                                   | 243.110  |

#### ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARROZ — GRAVATAÍ

|          | ANOS | AREA EM<br>M2 | CONSTRUÇÕES                     | VALOR EM<br>Cr\$ |
|----------|------|---------------|---------------------------------|------------------|
| FUNDAÇÃO | 1939 |               | 5 Casas residenciais \ 1 Galpão |                  |
|          | 1940 |               | 2 Celeiros                      | 582.152          |
| ÁREA     |      | 60.000        | , autogo                        | 1.500.000        |
| TOTAIS   |      |               | 12                              | 2.082.152        |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### CAMPOS DE MULTIPLICAÇÃO DE SEMENTES

| ANOS                 | LOCALIZAÇÃO     | AREA EM M2               | CONSTRUÇÕES                                                            | VALOR EM |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1938<br>1939<br>1940 | J. de Castilhos | 1.837.930                | 2 Casas residenciais<br>1 Celeiro<br>1 Casa p.ª máquinas<br>1 Estábulo | 179.111  |
| 1941<br>1938<br>1942 | Encruzilhada    | + 1.060.000<br>3.484.800 | 1 Casa residencial<br>1 Hangar<br>1 Celeiro                            | 211.673  |
| 1939<br>1942         | Vacaria         | 3.753.713                | d Casa residencial d Hangar d Estábulo d Celeiro                       | 261.768  |
| 4020                 | D. Dodnika      | 2 000 046                | 1 Casa residencial                                                     | 73.477   |
| 1939<br>TOTAL        | D. Pedrito      | 3.822.816<br>13.959.259  | 1 Casa residencial<br>1 Hangar                                         | 726.029  |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### CAMPOS DE COOPERAÇÃO — 1938/1942

| DATA DA<br>INSTALAÇÃO | LOCALIZAÇÃO      | AREAS<br>EM M2 | CONSTRU-<br>ÇÕES EXIS-<br>TENTES | VALOR TOTAL DAS CONSTRUÇÕES |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1938                  | Garibaldi        | 160.000        | Uma                              | 1                           |
| 1939                  | Farroupilha      | 250.000        | Residência                       |                             |
| 1940                  | Soledade         | 800.000        | е                                |                             |
| 1941                  | Lagôa Vermelha.  | 1.000.000      | Construções                      | G-2 400 000 00              |
| 1941                  | S. José do Norte | 700.000        | Auxiliares                       | Cr\$ 130.000,00             |
| 1942                  | Livramento       | 2.450.000      | Em                               |                             |
| 1943                  | Palmeira         | 1.600.000      | Cada                             | 1                           |
| TOTAL                 |                  | 6.960.000      | Campo                            | 1                           |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### CONSTRUÇÕES NAS ESTAÇÕES E CAMPOS DO INTERIOR

| ESPÉCIES            | 1929-1938 | ESPÉCIES            | 1938-1942 | VALOS DAS<br>CONSTRUÇÕES<br>1938/1942 |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| Casas residenciais  | 6         | Casas residenciais  | 38        |                                       |
| Celeiros            | 1         | Celeiros            | 10        |                                       |
| Hangar              |           | Hangar              | 9         |                                       |
| Estábulo            | 1         | Estábulo            | 9         |                                       |
| Edifícios centrais. | 3         | Edifícios centrais. | 6         |                                       |
| Estrumeira          | _         | Estrumeira          | 6         |                                       |
| Reservatórios       | _         | Reservatórios       | 3         |                                       |
| Depósitos           | 1         | Depósitos           | 3         | Cr\$ 5.046.708                        |
| -                   | -         | Casa de Máquinas    | 2         |                                       |
| -                   | -         | Aviários            | 2         |                                       |
|                     | -         | Pocilga             | 1         |                                       |
| -                   | -         | Edifício p.ª Labrt. | 1         |                                       |
| _                   | -         | Hospedarias         | 1         |                                       |
| _                   | - 1       | Garage e Almox      | 1         |                                       |
| -                   | -         | Ripado              | 1         | 1                                     |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA — FOMENTO AGRICOLA

#### Distribuição de sementes, mudas, etc.

1938-1942

| ESPÉCIES                          | Uni-  |         | A       | N O S   |         |         |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ESPECIES                          | dade  | 1938    | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
| 1. CEREAIS                        |       |         |         |         |         |         |
| Arroz                             | Kg.   | _       | _       | 123.300 | _       | _       |
| Aveia                             | "     | 2.580   | 4.780   | 1.200   | 1.440   | 5.975   |
| Centeio                           | , "   | 3.000   | 835     | 1.080   | 450     | 1.020   |
| Cevada                            | "     | 2.200   | 700     | 960     | 300     | 450     |
| Milho                             | "     | 12.000  | 16.640  | 42.000  | 5.082   | 145.519 |
| Trigo                             | "     | 279.204 | 420.000 | 237.865 | 238.920 | 290.760 |
| 2. RAIZES, TUBÉRCULOS<br>E BULBOS |       |         |         |         |         |         |
| Mandioca e aipim                  | Muda  | _       | _       | _       | 62.000  | 244.605 |
| Batata inglesa                    | Caixa | _       | 6.500   | 1.970   | 1.000   | _       |
| Batata inglesa                    | Kg.   | _       | _       | _       | _       | 282.229 |
| Cebola semente                    | "     | _       | _       | 22      | 325     | 25      |
| Cebola                            | Muda  | _       | _       | _       | _       | 367.100 |
| 3. LEGUMINOSAS                    |       |         |         |         |         |         |
| Ervilhas                          | Kg.   | -       | _       | _       | _       | 7.290   |
| Feijão                            |       | -       | 1.190   | 420     | 34.800  | 301.365 |
| Feijão soja                       | "     | _       | 480     | _       | _       |         |
| Lentilhas                         | ,,,   | - 1     | _       |         | 1.200   | 32.650  |
| Tremoços                          | "     | _       | _       | 60      | _       | _       |
| 4. OLEAGINOSAS                    |       |         |         |         |         |         |
| Amendoim                          | Kg.   | -       | _       |         | _       | 175.400 |
| Girasol                           | "     | _       | 650     | 2.000   | 120     |         |
| Linho                             | "     | 8.000   | 9.650   | 9.000   | 1.740   | 15.550  |
| Tungue                            | "     | _       | 14      | 30      | 19      | _       |
| 5. FORRAJEIRAS                    |       |         |         |         |         |         |
| Alfafa                            | Kg.   | _       | _       | _       | _       | 9.396   |
| 6. FRUTÍFERAS                     |       |         |         |         |         |         |
| Bananeiras                        | Muda  |         | _       | 700     | _       | _       |
| Morangueiros                      | "     | _       | _       | 28.000  | _       | _       |
| Videiras                          | "     | 122.243 | 112.000 | 174.000 | 92.547  | 82.653  |
| Diversas                          | "     | 16.493  | 14.750  | 17.164  | 11.388  | 15.105  |
| 7. DIVERSOS                       |       |         |         |         |         |         |
| Fumo                              | Kg.   | _       | _       | 22      | 5       | 9       |
| Hortaliças                        |       | _       | _       | -1      | -       | 471     |
| Lúpulo                            | "     | _       | _       | - 1     | 2.500   | _       |
| Essencias Florestais              |       | _       |         | - 1     | J - 1   |         |

## SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DA AGRICULTURA — FOMENTO A' APICULTURA

#### Distribuição de abelhas e plantas melíferas 1939/1942

|      | DISCRIMINAÇÃO |                |               |         |             |         |  |
|------|---------------|----------------|---------------|---------|-------------|---------|--|
| ANOS | PLAN          | TAS MELIF      | TAS MELIFERAS |         |             | HAS     |  |
|      | Coleções      | Sementes<br>Kg | Mudas         | Estacas | Familias    | Mestras |  |
| 1939 | 125           | _              | . –           | _       | _           | -       |  |
| 1940 | 284           | 312            | 3.437         | 4.960   | 18          | 72      |  |
| 1941 | 500           | 675            | 18.000        | 3.500   | 158         | 206     |  |
| 1942 | 437           | <b>6</b> 36    |               |         | <b>2</b> 27 | 455     |  |
|      |               |                |               |         |             |         |  |

#### DIRETORIA DA AGRICULTURA

#### PUBLICAÇÕES, CONSULTAS, ETC.

| DISCRIMINAÇÃO                          |                                                  | - ANOS           |                         |                   |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                        |                                                  | 1939             | 1940                    | 1941              | 1942                     |
| Trabalhos científi                     | cos publicados                                   | 18               |                         | _                 | _                        |
| Laboratório de<br>Biologia<br>Agrícola | Consultas                                        | _<br>_<br>_<br>_ | 474<br>211<br>359<br>21 | 533<br>166<br>396 | 308<br>—<br>—<br>—<br>12 |
| Laboratório de<br>Química<br>Agrícola  | Análises de terras Trabalhos técnicos publicados | -                | 81<br>—                 | 2                 | 353<br>—                 |

#### DIRETORIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO

#### SERVIÇO DO VINHO

#### 1940/1942

| TITULOS                                | 1940       | 1941       | 1942       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| Amostras p/ exame                      | 32.546     | 28.108     | 21.949     |
| Determinações                          | 132.729    | 123.175    | 116.114    |
| Guias de trânsito                      | 23.673     | 30.330     | 34.420     |
| Estabelecimentos fiscalizados          | -          | 125        | 221        |
| Uva fiscalizada (Kg)                   | 61.007.813 | 16.537.719 | 76.304.516 |
| Uva refugada (Kg)                      |            | _          | 1.107.630  |
| % da safra alcançada pela fiscalização | 60%        | 62%        | 70%        |
| N.º de fiscais                         |            | 141        | 320        |
| N.º de Km. percorridos em fiscalização | _          | 15.846     | 25.042     |

#### FISCALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS

| PORTOS       |       | e certifica-<br>pedidos | Taxa arrecadada em |         |  |
|--------------|-------|-------------------------|--------------------|---------|--|
|              | 1941  | 1942                    | 1941               | 1942    |  |
| Pôrto Alegre | 1.340 | 5.589                   | 102.236            | 565.628 |  |
| Pelotas      | 514   | 4.615                   | 44.758             | 265.568 |  |
| Rio Grande   | - ,   | -                       | -                  | 140.763 |  |

#### **PECUÁRIA**

Os cuidados, o amparo, fomento e assistência técnica, referidos quanto à parte agrícola, estendem-se e aplicam-se no que à pecuária diz respeito. Esta é, por excelência, a riqueza tradicional de nosso Estado. Ela o caracteriza desde que êste se tornou conhecido e muito antes de qualquer iniciação de agricultura propriamente dita.

Hoje, não obstante o extraordinário incremento desta, mau grado o honroso título de "celeiro" de que desfrutamos, ainda é da pecuária que haurimos as maiores parcelas de nosso comércio exportador. A afirmativa adquire maior evidência na parte concernente às nossas vendas para o exterior, em que cêrca de 85% do valor global das exportações procedem dos produtos de origem animal. As carnes, as gorduras, couros, lãs e os sub-produtos, constituem a base principal das correntes comerciais riograndenses para o estrangeiro e, no momento atual, nossa maior contribuição para o esforço de guerra das nações aliadas.

Sabido é, entretanto, que as atividades pastoris no Estado tem sido animadas exclusivamente pela iniciativa privada.

O extraordinário desenvolvimento que alcançaram e o elevado grau de qualidade a que chegou a criação bovina e ovina em grandes zonas do Estado, atestam o admirável espírito progressista, a tenacidade e o arrôjo da gente gaúcha.

É realmente surpreendente o apuro atingido por grande número de fazendeiros na criação das mais nobres raças e linhagens animais, evidenciadas em exposições pecuárias, nacionais e estrangeiras, embora desajudados dos poderes públicos e sem outro estímulo que o de seu proprio patriotismo.

Urgia, portanto, que o Estado começasse a partilhar com seus filhos dos generosos esforços em prol do aprimoramento de nossa criação. Impunha-se levar-lhes a contribuição de uma zeloza assistência, de experimentações zootécnicas, de disseminação de exemplares caros e proteção e defesa sanitária.

Estes mandamentos, verdadeiros para gado vacum, maior aplicação encontram para o ovino e o porcino.

Quanto aos últimos, e especialmente ao suíno, ainda muito há a fazer, predominando o atraso e a rotina entre os criadores. Para as ovelhas, exige-se, não somente larga distribuição de bons reprodutores, afim de melhorar o rebanho, procurando as espécies mais aconselhadas a nosso meio e de maior produtividade de lãs, como e principalmente se faz imperioso dar combate incessante às duas pragas que mais comprometem nossos esforços: a sarna e a lombriga.

A respeito do porco, cuja criação tem estado entregue à economia colonial, maiores estímulos e cuidados se reclama dos govêrnos. Imperativo se faz propiciar aos humildes suinocultores maiores elementos de amparo, fornecendo-lhes, em condições favoráveis, bons reprodutores das raças mais vantajosas aos interêsses da indústria. Nossos rebanhos suinos, por uma série de circunstâncias desfavoráveis, naturais e econômicas, acham-se seriamente comprometidos, quer quanto ao número, quer quanto à qualidade. Ao Poder Público corre, portanto, cuidar desta situação, fornecendo os meios e assistência a uma classe de produtores que, ao invés do que se passa com os criadores de bovinos e ovinos não tem, em geral, recursos, nem espírito de iniciativa, nem esclarecimento necessários para tomar a si a penosa tarefa.

Assim convencido dêstes princípios, envidou meu govêrno permanente esfôrço em benefício do melhoramento dos rebanhos e da assistência e defesa sanitária animal.

Nos postos zootécnicos, nas inspetorias veterinárias, elevadas de 10 para 24, nos postos de monta e nos laboratórios e pesquizas ciêntíficas, incessante foi o trabalho nos cinco anos em aprêço.

Assim, v.g., no Pôsto Zootécnico da Serra, em Tupanciretã, procedeu-se a adiantadas experimentações e observações sôbre diversas raças, investigando de seus tratamentos e métodos de engorde. Nas inspetorias veterinárias e nos laboratórios curou-se, continuamente, da assistência e defesa sanitárias, pesquizando as causas de várias epizootias, especialmente a raiva bovina, responsável por grandes perdas, nestes últimos anos, e procurando sanar os males ou dar-lhes remédio. Somam a centenas de milhares as vacinas e doses de sôro distribuidas, como especificam os quadros estatísticos anexos. Fez-se, outrossim, a maior distribuição possivel de reprodutores, por empréstimo ou por venda, a preços e condições excelentes, assim como se realizaram centenas de coberturas aos animais de agricultores pobres. Pen-

so que em nenhum outro lustro, tais atividades jamais atingiram a igual vulto, em favor do melhoramento dos rebanhos. Para alimentar os plantéis finos de nossos Postos não perdemos oportunidade de importar espécimes das mais reputadas procedências e mais altas linhagens, quer acêrca de bovinos de corte ou de leite, quer de ovinos e suínos, como ainda de cavalares. Animais houve que custaram 80.000 cruzeiros, preço revelador da excelência de seus pédigrees. Animou e favoreceu o Govêrno, d'outra parte, a compra por particulares de animais importados.

Dignas de menção especial são, neste assunto, duas grandes iniciativas da Secretaria da Agricultura: o Serviço de Peles e Lãs e o Serviço de Agrostologia.

Foi particularmente fecunda a atividade do Serviço de Peles e Lãs que, dotado de moderno aparelhamento técnico e competentes especialistas, tem multiplicado sua atuação, já no campo de pesquizas e classificação de lãs, já no da assistência aos criadores, já no da propaganda e divulgação de métodos, processos e tratamentos, aconselhando-os e estimulando-os para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos rebanhos, e instruindo-os no combate às epizootias e moléstias.

O Serviço Agrostológico, embora não tenha disposto do tempo suficiente para colher os resultados de suas laboriosas finalidades, está fixando, com seus trabalhos de experimentação, as linhas mestras de um grandioso programa, de cujos ensinamentos muito deve esperar o Rio Grande. Trata-se alí do exame e dos ensaios das pastagens naturais do Estado, assim como das que lhe são mais próprias e convenientes. Estudam-se variedades e espécies, em função do meio e de nossas necessidades, primeiro passo no sentido do melhoramento de nossa criação, dando-lhe seguro assento científico e econômico.

Outra preocupação de grande alcance constituiu na fiscalização dos reprodutores importados. Vencendo resistências, oriundas de interêsses feridos, já se exerceu esta vigilância sôbre muitos milhares de animais estrangeiros destinados a nossos rebanhos, com resultados que bem justificam sua benemerência em favor da pecuária gaúcha.

A Diretoria da Produção Animal tem dedicado sua atenção também à apicultura, mantendo um parque em Taquarí e distribuindo fartamente sementes de árvores melíferas e familias de abelhas.

Regulamentou a caça e pesca e, quanto a esta, promoveu a organização de uma cooperativa de pescadores em Tramandaí. Sob a sua assistência e

carinhoso amparo material, os míseros pescadores daquela costa atlântica puderam vender peixe fresco, diariamente, à capital riograndense, colhendo magnificos resultados.

Também o Registro Genealógico se mantém ativo, prosseguindo em sua útil tarefa. O mesmo se diz do serviço de contrôle leiteiro e do de auxílio a exposições.

# SECRETARIA DA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

| 1                              | Serviço de Agrostologia                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Serviço de Registro Genealogico                                                                 |
| 1                              | Serviço de Marcas e Sinais                                                                      |
| 4 8 Sagaña Tootéanian          | Serviço de Leite e Laticinios                                                                   |
| 1.ª Secção Zootécnica          | Serviço de Peles e Pesca                                                                        |
|                                | Posto Zootécnico da Fronteira - Uruguaiana                                                      |
|                                | " " Serra - Tupanciretã " " Colonia - Montenegro                                                |
|                                | " Colonia - Montenegro                                                                          |
|                                |                                                                                                 |
| 2.ª Secção de Defêsa Sanitária | Com 10 Inspetorias Veterinarias<br>+ 14 Inspetorias Veterinárias (criadas en-<br>tre 1938/1942) |
| De                             | 1938 / 1942                                                                                     |
|                                | 3 Laboratórios                                                                                  |
| 3.4 Serviço de Biologia Animal | 3 Laboratórios<br>Estação Experimental de Agrostologia                                          |
|                                |                                                                                                 |

#### DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

#### NOMERO DE FUNCIONARIOS, INSPETORIAS E INSTALAÇÕES

| DISCRIMINAÇÃO                                                                   | 1938                                                                                   | 1938/1942                                                                                                                                                                                                              | VALOR DAS<br>OBRAS<br>Cr\$<br>1938/1942 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| N.º de funcionários técnicos                                                    | 23                                                                                     | 54                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Inspetorias veterinárias                                                        | 10                                                                                     | 24                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| Casas e instalações.                                                            | 6 Casas residenciais 2 Galpões 4 Estábulos 1 Pocilga 3 Aviários 4 Caixa d'água 1 Paiol | 5 Casas residenciais 2 Silos 5 Estábulos 2 Pocilgas 1 Depósito de Máquinas 1 Caixa d'água 1 Paiol 4 Edificios centrais 1 Fab. de lacticinios 3 Estrumeiras 2 Banheiros 1 Casa de máquinas 1 Poço Aramado 30.440 metros | 1.475.235                               |
| Trabalhos prelimi-<br>nares e aquisição<br>de terras para o<br>Parque Modêlo de |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Exposição e Feira<br>Permanente                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 905.000                                 |
| TOTAL                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 2.380.235                               |
|                                                                                 | 3                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |

#### DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

#### FOMENTO ANIMAL

#### REPRODUTORES CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO — 1939/1942

#### I — BOVINOS

|                                                                     |                                          |                             |                                         |                                           | The state of the s |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                          | A N                         | 0 S                                     |                                           | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R A Ç A S                                                           | 1939                                     | 1940                        | 1941                                    | 1942                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HOLANDESA JERSEY NORMANDA CHAROLÈSA HEREFORD DEVON BED POLLED TOTAL | 14<br>11<br>15<br>2<br>38<br>5<br>1<br>3 | 16<br>9<br>6<br>4<br>14<br> | 9<br>16<br>8<br>5<br>40<br>—<br>—<br>78 | 28<br>37<br>6<br>3<br>45<br>—<br>—<br>119 | 67<br>73<br>35<br>14<br>137<br>5<br>2<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II — OVINOS                                                         | 5                                        |                             |                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ROMEY MARSH                                                         | 13                                       | 4                           | 5                                       | 8                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III — EQUIN                                                         | 0S                                       |                             |                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ARABE 7                                                             | 5                                        | 4                           | 1                                       | 4                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV — SUÍNO                                                          | S                                        |                             |                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DUROE JERSEY POLLAN CHINA BERKSHIRE HAMPSHIRE                       | 15<br>14<br>—                            | 33<br>29<br>3<br>3          | 7<br>10<br>7<br>2                       | 73<br>47<br>29<br>76                      | 128<br>100<br>39<br>81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOTAL                                                               | 29                                       | 68                          | 26                                      | 225                                       | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V — AVES                                                            | ;                                        |                             | 1                                       | ,                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LEGHORN                                                             | 603<br>343                               | 134<br>120                  | 25<br>5                                 | 15<br>3                                   | 777<br>471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL                                                               | 946                                      | 254                         | 30                                      | 18                                        | 1.248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL EMPRESTIMOS E COBERTURAS NOS POSTOS

| A N O S | EMPRESTIMOS DE<br>REPRODUTORES | NÚMERO DE<br>COBERTURAS |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| 1938    | 153                            | 416                     |
| 1939    | 136                            | 401                     |
| 1940    | 128                            | 489                     |
| 1941    | 110                            | 273                     |
| 1942    | 356                            | 400                     |
| TOTAL   | 883                            | 1.979                   |

#### DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

#### REPRODUTORES SUÍNOS VENDIDOS E DOADOS

1938/1942

| NÚMERO DE REPRODUTORES |
|------------------------|
| 118                    |
| 75                     |
| 99                     |
| 104                    |
| 212                    |
|                        |

### **REGULAMENTAÇÃO DA ENTRADA DE REPRODUTORES**1940/1942

| ANOS |         | ANIMAIS INS | SPECIONADOS |           |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|
| ANOS | Bovinos | Ovinos      | TOTAL       | Recusados |
| 1940 | 1.044   | 3.304       | 4.348       | _         |
| 1941 | ()      | ()          | 4.455       | 576       |
| 1942 | ()      | ()          | 4.738       | 383       |

# SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

#### INSPEÇÕES E ASSISTÊNCIA VETERINARIA

| ESPECIFICAÇÃO                   | 1938  | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Tuberculinização                | 3.746 | _       | _       | 8.971   | 4.909   |
| Sôro-Aglutinações               | 852   | _       | _       | _       | 3.316   |
| Contra tristeza                 | 31    | _       | 2.324   | _       | 46      |
| Inspeç. de tropas nos frigorif. | _     | 394.114 | 347.439 | 247.149 | _       |
| Pedidos de assist. aos criad.   | _     | 5.530   | 1.193   | 1.708   | 1.543   |
| Provas de Hudeson               | _     | _       | _       | 1.900   | -       |
| Vacinas anti-rábicas            | -     | -       | - 1     | -       | 150.172 |

#### DIRETORIA DE PRODUÇÃO ANIMAL

#### SERVIÇO DE BIOLOGIA ANIMAL

| ESPECIFICAÇÃO             | 1938    | 1939    | 1940    | 1941    | 1942    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Inoculações experimentais | _       | 473     | _       | _       | 248     |
| Sôro-aglutinações         | -       | 300     | _       | 802     | 496     |
| Exames                    | _       | 32      | -       | _       | 339     |
| Ampolas                   | -       | 600     | 1.337   | . —     |         |
| Indices de Velez          | -       | 100     |         | -       | -       |
| Indices bucocitários      | -       | 100     |         | _       | _       |
| Inclusões em parafina     | _       | 112     | _       | _       | _       |
| Vacinas distribuidas      | 762.496 | 323.313 | 200.615 | 317.654 | 307.371 |
| Tubos de sôros            | 2.710   | 1.282   | -       | _       | 1.635   |

# SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DE PRODUÇAO ANIMAL

#### EXPOSIÇÕES E FEIRAS

|      | NÚMERO DE  | ATTAIT TOG DO                   | MOVIM. DAS EXPOSIÇÕES |               |  |
|------|------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--|
| ANOS | EXPOSIÇÕES | AUXILIOS DO<br>ESTUDO<br>(Cr\$) | .ANIMAIS              | VALOR DAS     |  |
|      |            |                                 | VENDIDOS              | VENDAS (Cr\$) |  |
| 1937 |            | 35.000,00                       | _                     | _             |  |
| 1938 | 16         | 201.000,00                      | _                     | _             |  |
| 1939 | _          | _                               | _                     | <b>-</b> ,    |  |
| 1940 | 27         | 278.000,00                      | 5.504                 | 4.290.459,00  |  |
| 1941 | 20         | 214.000,00                      | 4.664                 | 4.537.520,00  |  |
| 1942 | 21         | 237.000,00                      | 5.873                 | 5.885.400,00  |  |

#### MOVIMENTO DO REGISTRO GENEALÓGICO

|          | NÚMERO DE REGISTROS         |       |                |        |           |  |
|----------|-----------------------------|-------|----------------|--------|-----------|--|
| ANOS     | Pedigree Puro para Mestiços |       | TOTAL Valor da |        |           |  |
| Até 1937 |                             | _     | _              | 13.198 | 93.334,50 |  |
| 1938     | 741                         | 629   | 818            | 2.188  | 13.905,00 |  |
| 1939     | 767                         | 572   | 449            | 1.988  | _         |  |
| 1940     | 707                         | 847 . | 665            | 2.219  | 15.135,00 |  |
| 1941     | _                           | _     |                | 1.548  | _         |  |
| 1942     |                             | -     | _              | 1.575  | 8.225,00  |  |



#### INDUSTRIALIZAÇÃO E DEFESA DA PECUÁRIA

O extraordinário desenvolvimento de seu rebanho bovino, justamente reconhecido, pelo número e qualidade, como o primeiro do Brasil, criou para o Rio Grande dois graves problemas, intimamente conjugados: o da industrialização de seus produtos e o da defesa dos criadores.

Entre nós a atividade transformativa não soube acompanhar a pastoril. Nesta granjeou o gaúcho os laureis, que tanto o nobilitam e que apontei páginas atrás. Mas, na parte fabril, não conseguiu evoluir e continuou na rotina de charqueadas obsoletas e anti-econômicas.

Foram o capital e a técnica estrangeiros que iniciaram aqui a exploração industrial moderna com os Frigorificos instalados pelas Companhias Swift e Armour, por ocasião da 1.ª guerra mundial.

Ao concurso dessas emprêsas deve o Rio Grande o progresso de sua industrialização, a exportação de carnes frigorificadas e a de corned-beef. Em consequência, grandemente beneficiado foi o criador gaúcho, primeiro porque passou a desfrutar das vantagens de maior concorrência entre os compradores de gados gordos, pois antes dependia unicamente da procura saladeril, e segundo porque passou a ter mercado para o gado magro, antes repelido e agora aproveitado para conserva.

Queixam-se, entretanto, fazendeiros, invernadores e charqueadores, com irrecusável verdade, da contra-partida dêsses méritos. É que, graças ao integral aproveitamento da matéria prima, decorrência de suas magnificas instalações fabrís e graças aos proveitos derivados das relações com os mercados internacionais de consumo, podem os frigorificos manter esmagadora concorrência na industrialização do charque e na disputa dos mercados internos. As cifras o comprovam. Em 1939, mataram,, para charquear, . . . . 152.054 rêses, ou sejam 29,75% da safra riograndense de carne sêca, e no ano passado 111.176 cabeças que representaram nada menos de 52,64% do total da produção riograndense de charque. Se dissermos que além dessas matanças, abateram ainda 418.359 bovinos, em 1939, para carnes frias e em conservas, e em 1942 elevaram a exploração com estas finalidades para

511.144, teremos evidenciado que, praticamente, eles se assenhoraram da procura de gados e estão em condições de impor os preços a seu talante. Não os podem enfrentar os vendedores, porque não terão outros a quem oferecer seus animais, já que os charqueadores, dado o máu aproveitamento econômico de seus estabelecimentos, estão impossibilitados de competir.

Como resultado dessa situação, não tem subido o preço do boi na proporção do aumento geral dos outros produtos, na proporção em que o preço das carnes se elevou nos mercados consumidores externos e na proporção dos lucros que, portanto, êle está propiciando a seus industrialistas. De 1940 a 1943, a elevação dos preços do arame, sal, carrapaticida, cimento, grampos, pás, machados e enxadas — tomado o conjunto dêstes artigos — foi de 111,85%, enquanto, no mesmo periodo, o boi teve seu valor aumentado apenas em 55,05%. De 41 para 42 o preço do quilo-vivo subiu Cr\$ 0,28, enquanto de 42 para a safra do ano corrente aumentou apenas 15 centavos.

Em face de tais dados e circunstâncias, parece óbvio que somente será fecunda e proveitosa a política que corrigir os êrros, de que padecemos.

Precisamos praticar largamente a associação cooperativa, abandonando a estéril atitude individualista que tornou possiveis os males atuais. A existência florescente de 5 cooperativas demonstra à evidência a exequibilidade do princípio entre nós, e, ainda, a possibilidade de a associação resistir vitoriosamente à pressão dos fatores acima referidos.

E necessitamos dispor de estabelecimentos que nos permitam a industrialização econômica do boi.

Para tais objetivos, vem o Instituto Sul Rio-Grandense de Carnes desdobrando sábio programa de ação.

Criado em 1934, pela transformação da Cooperativa Sul Rio-Grandense de Carnes Ltda., somente em Junho de 1938 veiu a ser instalado, havendo sofrido reformas por decretos de Agosto e Outubro de 1939. Em Julho de 1938, em sessão do Secretariado de meu govêrno, ficou definitivamente assentado o plano de construções de matadouros, após discussões e projetos que se prolongaram por vários anos.

De acôrdo com êle, poz mãos à obra o Instituto, abrindo logo concorrência pública para a apresentação das plantas dos matadouros de Bagé e Tupanciretã. Como nenhuma proposta fôsse satisfatória, decidiu-se criar uma Divisão de Engenharia no próprio Instituto para elaborar diretamente as plantas e mais estudos técnicos. Isso feito com pleno êxito, depois de longos e pacientes esforços, foram os projetos do Matadouro da Serra aprovados pelo Ministério da Agricultura, em fins de 1942.

Passando à fase de realizações, foram já assinalados os seguintes contratos de construção, todos em andamento ou a serem iniciados imediatamente:

| 64,20 |
|-------|
|       |
|       |
| 21,01 |
| 60,78 |
|       |
| 54,00 |
|       |
|       |
| 00,00 |
| 98,50 |
|       |
|       |
|       |
| 00,00 |
|       |

Acham-se ainda aguardando a solução de concorrências abertas, mais os seguintes:

- a) Compra de máquinas para a central de fôrça e luz elétricas, estimada em 2.600 milhares de cruzeiros (3.ª concorrência);
  - b) Construção do edifício principal avaliado em Cr\$ 6.619.858,90;
  - c) Compra de materiais de construção.

Espera o Instituto ver concluido êste seu primeiro estabelecimento dentro de 18 mêses.

O de Bagé acha-se em fase de estudos e elaboração das inúmeras plantas, especificações, projetos e orçamentos requeridos por obras dêsse vulto.

Já estão prontas, entretanto, cêrca de 40 plantas e, incluindo o valor do terreno, já foram dispendidos Cr\$ 632.928,40.

Pôsto em ação, porém, o matadouro da Serra, dêle advirão para o Rio Grande e, particularmente para os criadores, as vantagens esperadas, capazes de sanar os males de que hoje justificadamente se queixam.

Terão os próprios riograndenses um estabelecimento capaz de industrializar, integral e economicamente, a sua matéria prima. Devem, para

tanto, associar-se em cooperativas, passando a tirar todo o proveito de sua larga e penosa faina de 4 anos com a criação de um novilho, sem permitir que a maior parte do lucro se escoe, como até hoje, para outras mãos.

Terá a econômia do Estado o imediato benefício da elevação do preço do boi, pois que, diminuida vai ser a oferta geral, graças ao estabelecimento que poderá absorver a produção serrana, em proveito dela própria e das demais zonas de engorde.

Haverá ainda as demais vantagens locais, próprias da instalação de uma indústria dessa natureza, e, por último o alívio para o tráfego sobrecarregado da Viação Férrea e a econômia de fretes resultante de remeter produtos industriais ao invés de gado em pé. Enquanto um animal vivo paga Cr\$ 48,57 e 53,31, da Serra respectivamente a Pôrto Alegre e a Rio Grande, transformado em charque e sub-produtos pagará apenas Cr\$ 24,46 e 28,39.

Bem é de ver que com os estabelecimentos de Tupanciretã, Bagé e Alegrete, êste tambem já em estudos preliminares, terá o Rio Grande resolvido o problema da industrialização e o da defesa dos criadores. Basta que êstes saibam tirar os benefícios dos instrumentos de que vão dispor e, sob a forma cooperativista, passem a usufruir totalmente o lucro de seus rebanhos. Terão assegurado, por esta maneira, o mercado interno do charque, cujas perspectivas de estabilidade e desenvolvimento facilmente podem ser medidas pela resistência de que está dando provas no momento presente, enfrentando as mais difíceis condições e uma elevação de preços que fôra julgada impossivel. E terão, outrossim, os meios hábeis para a fabricação de conservas e a exportação de carnes frias, à medida que as possibilidades se oferecerem.

Creio, portanto, que a meu período governativo coube a fortuna de assentar as bases e as linhas cardiais da estrutura industrial de sua econômia pastoril.

Além das obras e planos indicados, o Instituto de Carnes desenvolveu a atividade seguinte:

- 1) Aquisição da charqueada Modêlo de Dom Pedrito, com todas as instalações, edifícios e maquinismo, por Cr\$ 1.495.822,50.
- 2) Montagem de um entreposto frigorífico provisório no Armazem B-1 do Pôrto do Rio Grande, de inadiável necessidade para nossa exportação de carnes e outros artigos, dispendendo 962.299 cruzeiros.

- 3) Exploração, durante um ano, do Matadouro da Serraria, afim de garantir o fornecimento de carne à população pôrto-alegrense, por preço baixo. Cumprindo esta resolução, ditada pelo intúito de amenizar o custo da vida, teve o Instituto o prejuizo de Cr\$ 4.530.375,70.
- 4) Contribuição para a montagem do Laboratório de Defesa Sanitária Animal, da Secretaria da Agricultura, Cr\$ 200.000,00.

Assim, o total das inversões do Instituto, nas obras, aquisições e atividades descritas, foi de Cr\$ 9.486.654,50, nestes cinco anos. Dispõe atualmente de um patrimônio líquido de Cr\$ 24.642.026,80 e, em caixa e à disposição nos bancos e no Tesouro do Estado, Cr\$ 19.366.219,10.

Sua receita provém, como é sabido, da "taxa de cooperação", cuja última arrecadação montou a Cr\$ 3.317.000,00, percebendo, ainda, em juros, arrendamentos e eventuais cêrca de 760 mil cruzeiros que contribuem com 88% das despesas normais de pessoal, material e encargos de sua administração.



#### PRODUÇÃO MINERAL

Pôsto que o Rio Grande conte com rico sub-solo, famoso por suas jazidas de cobre, estanho, tungstênio, carvão, ouro e calcáreos, mantinham-se inexploradas suas minas, salvo a exceção da bacia carbonífera de São Jerônimo.

Mau grado a profunda significação daqueles minérios na economia moderna, nenhuma providência séria fôra ainda tomada pelo Poder Público sulino e a iniciativa particular, fraca para tentame de tal envergadura, tímida permanência.

Somente em 1938 a Diretoria da Produçãa Mineral, da Secretaria da Agricultura, foi munida de recursos, aparelhagem e elementos técnicos capazes de lançar mão à tarefa.

Mas, desde que isto feito, infatigável se mostrou na execução de seu imenso programa. Sabido é que encargos dêste gênero reclamam grandes recursos, inúmero pessoal e largo tempo. Dentro, porém, das possibilidades orçamentárias do Estado e do conjunto dos especialistas de que dispomos, são verdadeiramente admiráveis os trabalhos cumpridos e os resultados já obtidos.

Assim, por exemplo, após as medidas tomadas em Lavras, ainda em 1939, a extração mensal de ouro subiu de 6 para 10 quilogramos.

Estudaram-se jazidas de plumbagina, no município de Estrêla, ocorrências de manganês, em Rosário, jazidas de estanho e tungstênio no município de Encruzilhada, às margens do rio Camaquã, estimando a cubagem, só da mina de estanho de Campinas, em 50.000 toneladas. Examinaram-se ainda os depósitos de xisto betuminoso de São Gabriel, prosseguiu-se a prospecção da região de calcáreos de Vacacaí, estudando, tambem, uma afloração de calcopirita e molibdenita.

O grande triunfo, porém, da Diretoria constituiu na conclusão dos estudos versando as jazidas cupríferas em Seival, cêrro dos Martins, e nas minas Primavera e Andradas. No Cêrro dos Martins foi encontrada a cubagem de 441.000 toneladas de minérios; na mina do Seival, num só depósito a cubagem vai além de 80.000 toneladas de minério a 4%, em média.

Em vista de tais resultados, concluidos os estudos necessários, o Govêrno do Estado promoveu a constituição de uma emprêsa de exploração — A Companhia Brasileira de Cobre — com capitais mixtos, havendo logo adquirido o aparelhamento completo para a finalidade, pela soma de Cr\$ 4.796.000,00. Atualmente, já instalado o maquinário, deverá começar em breve a atividade extrativa em larga escala. Reputo esta uma das mais felizes e adiantadas iniciativas de minha gestão, capaz de exercer profundos reflexos na economia estadual.

Outra pesquiza vitoriosa da Diretoria de Produção Mineral foi a da bacia carbonífera do Rio Negro, em Bagé. Completados os levantamentos e estudos, e determinada a possibilidade da exploração de quatro milhões de toneladas de bom minério por galerias de encostas, decidiu tambem o Estado dar início à sua extração. Foi constituida a Comissão Estadual de Mineração que se acha em pleno funcionamento e aumenta gradativamente o ritmo de seus trabalhos e a tonelagem diária da exploração, com magnificos resultados econômicos.

Outras numerosas investigações e exames procedidos pelos técnicos da Diretoria demonstram os benefícios trazidos ao Rio Grande por êste Departamento da Secretaria da Agricultura, aconselhando a alargar-se-lhes os recursos para novos progressos no estudo de nosso sub-solo.

#### COLONIZAÇÃO

Ainda no âmbito dessa Secretaria, faz-se merecedora de especial referência a atividade da Diretoria de Terras e Colonização. Uma das mais antigas, na máquina administrativa do Estado, tem feito jús, por intermédio de seus dedicados funcionários, ao apreço e ao reconhecimento do Rio Grande. A êles se deve a exploração de imensas áreas de campos e florestas sulinas, desbravando-as, demarcando-as, dando-lhes estradas e condições de colonização e exploração econômica. Toda a grandiosa obra colonizadora, realizada entre nós diretamente pelo Poder Público, deve seu êxito a êstes abnegados servidores que, vencendo as mais duras provas e vivendo a mais áspera luta, garantiram ao Estado a base de sua prosperidade. Nem é menor, no presente, sua benemerência. Continúa a ingente tarefa a exercer-se na região noroeste do Rio Grande, atraindo para a fertilidade de suas terras virgens grande massa de colonos que, d'outra fórma, prosseguiriam a evadir-se das antigas comunas, onde terras caras e exhauridas lhes tornava penosa a atividade.

Graças, portanto, ao serviço de desbravação de terras, demarcação de lotes, aberturas de estradas e concessão de tractos coloniais, mantido por aquela Diretoria, em cadência de que os quadros estatísticos dão noticia minuciosa, tem se desenvolvido a extremos estraordinários uma das mais férteis, ricas e futurosas zonas geográficas do Estado.

## SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

#### COLONIZAÇÃO

#### 1938/1942

|                                         | A N O S    |       |            |            |             |  |  |
|-----------------------------------------|------------|-------|------------|------------|-------------|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO                           | 1938       | 1939  | 1940       | 1941       | 1942        |  |  |
| Autos de legitimação                    | . 32       |       | 24         | _          | 159         |  |  |
| Area legitimada (M2)                    | 61.214.869 | -     | 12.743.645 | 27.683.308 | 21.180.883  |  |  |
| Concessões de lotes                     | 1.313      | 1.165 | 660        | 805        | 965         |  |  |
| Titulos de proprieda-<br>de expedidos   | _          | 2.925 | 595        | 557        | 402         |  |  |
| Arrecadação da divida colonial (Cr\$)   | 3.085.634  | _     | 1.896.356  | 2.119.929  | 3.354.090   |  |  |
| Area das terras dis-<br>criminadas (M2) | 103.141    | -     | 400.976    | 39.752.000 | 359.790.000 |  |  |
| Quantidade de lotes demarcados          | 1.042      | 1.677 | 65.276     | 2.601      | 7.392       |  |  |

Observação — Na área legitimada, no ano de 1941, foram incluidos 18.035.308 metros quadrados de terra legitimavel, transformada, de acôrdo com o regulamento, em concessão pelo preço da medição.

#### SECRETARIA DA AGRICULTURA

#### DIRETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

#### SERVIÇOS, OBRAS E DESPESAS

1938 / 1942

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                       | IMPORTANCIA DISPENDIDA Cr\$ |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Discriminação de terras                          | 283,977                     |
| Demarcação de lotes                              | 1.378,296                   |
| Construção de estradas de rodagem                | 3.981,025                   |
| Construção de pontes                             | 882,385                     |
| Construção e reparação de edificios              | 190,788                     |
| Estudos e instalações urbanas                    | 80,436                      |
| Contratos com a firma "Dahne e Conceição & Cia." | 1.017,569                   |
| Assistência aos nacionais                        | 86,475                      |
| Assistência aos selvicolas                       | 78,904                      |
| Serviços florestais                              | 242,581                     |
| TOTAL                                            | 8.222,434                   |

# SECRETARIA DA AGRICULTURA DIRETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇÃO

#### SERVIÇO FLORESTAL

#### 1938/1942

|                                                   | ANOS  |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO                                     | 1938  | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |  |  |
| Desmatamento (Km)                                 | _     | _    | 8    | 96   | 100  |  |  |
| Destocamento (Km)                                 |       | _    |      | 97   | 72   |  |  |
| Exploração de estradas e caminhos de rodagem (Km) | 77    | _    | 325  | 288  | 319  |  |  |
| Construção de estradas (Km)                       | 38    | 212  | 111  |      |      |  |  |
| Conservação (Km)                                  | 2.868 | 22   | 481  | 185  | 271  |  |  |
| Obras de arte                                     | 2     | 93   | 171  | 149  | 201  |  |  |

#### OBRAS PÚBLICAS - VIAS DE TRANSPORTE

No setor das obras públicas e particularmente em vias de transporte concentrou meu govêrno o máximo de seus esforços e recursos.

Carecia instantemente o Estado de um largo e audacioso programa de ação que lhe desse as condições primaciais para o surto de sua economia. Como já tive oportunidade de afirmar, imenso se apresentava, em 1838, o campo de aplicação para um govêrno imbuido da necessidade de dotar o Rio Grande, e sua máquina administrativa, do aparelhamento e das instalações proprias a uma organização atual. Quasi tudo estava por fazer e cuidei, imediatamente, de recuperar um pouco do tempo perdido.

À Secretaria das Obras Públicas, com suas diversas diretorias, com o Departamento de Estradas de Rodagem e a Viação Férrea, cabia a imensa tarefa.

Passemos, pois, sem mais preâmbulos, à descrição sumária de suas principais iniciativas e realizações.

#### DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Competiu a esta dar começo à renovação das edificações públicas. Eram, e ainda são, verdadeiramente lamentáveis as condições dos próprios em que estão sediadas as Secretarias de Estado, repartições autônomas, escolas, foros e demais serviços riograndenses. Sem dúvida, longe estamos de possuir sedes materiais condignas com nosso progresso e com as necessidades administrativas. Por via de regra, exceção feita das Secretarias da Fazenda e das Obras Públicas, os departamentos e serviços localizam-se, quer no interior como na capital, em casas velhas, destinadas a domicilio familiar, ou, quando muito, em prédios antiquíssimos que mal atendiam as necessidades de há dois decênios. Disseminam-se, em consequência, por múltiplos edifícios, desarticuladamente, as seções e diretorias de u'a mesma repartição, todas mal instaladas e com angústia de espaço,

com grave prejuizo para sua eficiência e para os interêsses do público e da administração.

Muito há a empreender a êste respeito e minha gestão mal poude dar início à resolução do problema, pois que outras necessidades, mais imperiosas, reclamavam os recursos a meu alcance.

Ataquei, por isso, apenas o aspecto da edificação escolar e, em pequena escala, o de alguns foros e outras repartições.

Aquele, como o demonstra a exposição relativa ao ensino, mereceu um plano de grandiosa envergadura, nêle se aplicando 15 milhões de cruzeiros, obtidos por empréstimo, além de um auxílio de 5 milhões, fornecido pelo govêrno federal, e de verbas orçamentárias normais.

A Diretoria de Obras revelou, em tal emergência, a dedicação de seu limitado corpo de engenheiros dando integral cumprimento aos encargos de elaborar as plantas, proceder aos estudos técnicos, organizar as concorrências públicas e fiscalizar, após, a construção 76 prédios rurais e 42 grandes edifícios urbanos, sem incluir o do grupo Juvenal Muller, para 1.000 alunos, em Rio Grande.

Projetou e poz em construção os prédios para o forum de Santa Maria, orçado em 400 mil cruzeiros, assim como de Santana e Cachoeira, além de outros menores. Assim também a respeito da Maternidade de Passo Fundo, de valor aproximado a 350 mil cruzeiros, dos múltiplos pavilhões do Leprosário de Itapoã, e de algumas dezenas de outros próprios estaduais e municipais, cuja enumeração seria ociosa.

Cumpriu-lhe d'outra parte, executar as reformas e ampliações dos prédios existentes e, especialmente, cuidar de sua limpeza e conservação, havendo dispendido somente por êste titulo, em 1942, cêrca de 750 mil cruzeiros.

#### DIRETORIA DE SANEAMENTO E URBANISMO

Imensas se apresentam as necessidades a que esta diretoria se destina. E como requerem recursos excepcionais, limitou-se o Estado a ir atacando e atendendo as mais urgentes e importantes.

Encampou, assim, os serviços de saneamento de Jaguarão e D. Pedrito, passando sua administração diretamente para esta Secretaria, com reais proveitos para as populações e os interêsses públicos.

Executou, também, os trabalhos de captação, filtragem, esterilização e distribuição de água, numa rede de 21.000 metros, para a cidade de São

Gabriel. Promoveu identicos serviços, mediante poços abissínios, em Tôrres. Projetou o aumento da rede de esgôtos de Bagé, a de abastecimento de água a São Leopoldo e ainda outros, incontáveis, de menor vulto.

Também quanto a urbanismo, atendeu a Diretoria as múltiplas solicitações feitas pelas Prefeituras Municipais, realizando estudos atinentes a calçamento, arborização, ajardinamento e planos urbanísticos para as cidades do Interior.

#### DIRETORIA DE ELETRICIDADE E DE FÔRÇAS HIDRAULICAS

Assim como a respeito de saneamento e urbanismo, procede esta diretoria aos trabalhos e projetos de que necessitam as usinas, hidro ou têrmo elétricas, e os serviços de luz e fôrça de todo o interior do Estado. Constitue isto um trabalho incessante que se cifra em centenas de projetos, orçamentos e fiscalizações e é de molde a absorver a atividade de seu reduzido número de técnicos. Têm êstes, ainda, a seu cargo, tudo quanto diz respeito às instalações elétricas dos edifícios públicos estaduais e municipais, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento, ampliando-as e reformando-as.

Realizou, entretanto, a partir de 1939, os estudos para o aproveitamento do potencial hidro elétrico do Jacuí, no local denominado Potreirinho do Salto. Trata-se, como se sabe, de um grandioso projeto, capaz de resolver as principais necessidades riograndenses em matéria de energia barata e abundante. Já se acham concluidos os levantamentos topográficos, os estudos hidrológicos e a maior parte do estudo geológico da região. Fizeram-se as observações linimétricas e pluviométricas e procedeu-se a quatro medições de descarga.

É mistér intensificar êstes trablhos, para ultimar os exames preliminares à monumental iniciativa. Tornarei, porém, ao assunto, na parte final dêste relatório.

#### PÔRTO DO RIO GRANDE - CANAIS INTERIORES - RÊDE FLUVIAL

A maior atenção de meu govêrno foi dedicada, porém, à realização e aperfeiçoamento do sistema de transportes. Este me pareceu constituir o passo fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado, pelo qual clamavam com maior instância a indústria, a agricultura e o comércio. Peiado se achava qualquer surto de progresso no Rio Grande, pela

esclerose de sua rede de transporte, e urgia rasgá-la, para que a circulação da riqueza se processasse livremente. Sem isto, morto seria o estímulo à produção que não pode tolerar o espetáculo de assistir o apodrecimento de seus frutos, amontoados à espera de transporte, ou o aviltamento dos preços, que frauda os sacrifícios dispendidos sem proveito para ninguém.

Enorme a tarefa a empreender, já quanto às vias fluviais e aos canais interiores, já quanto ao sistema rodoviário.

Único acesso marítimo de que dispomos, o pôrto do Rio Grande mereceu, da repartição de obras e reparações que o tem a seu cargo, constante desvêlo, afim de que seus molhes e canais, sua sinalização, instalações e aparelhamento, se mantivessem em perfeito estado para atender sua função, de vital interêsse econômico.

A Diretoria de Obras do Pôrto e Barra, dispondo de material abundante, com um almoxarifado cujas existências montam, normalmente, a mais de dois milhões e meio de cruzeiros, e contando com pessoal apto e zeloso, soube manter nossa via de ingresso marítimo em excelentes condições de eficiência, jamais ocorrendo, neste quinquênio, qualquer falha ou irregularidade que perturbasse o livre movimento dos navios que nos procuram.

Isto pôsto, maior encargo se apresenta ao governante riograndense: — o de assegurar à navegação fácil e garantido acesso aos portos de Pelotas e Pôrto Alegre. Sabido é que somente pelo da capital se escoam cêrca de 50 % da tonelagem total de nossas exportações, sendo sua preponderância decisiva para as correntes comerciais de cabotagem pois que 62 %, em média, do pêso global de nossas vendas para o Brasil partem de Pôrto Alegre. Imperioso, em consequência, para a normalidade dêste tráfego essencial, que se mantenham largos e fundos os canais interiores que nos ligam ao mar.

Abertos em 1922, com 4,50 metros de profundidade, foi esta aumentada de mais um metro no ano de 1928. A partir de então, nada mais se fez, ficando os canais entregues a si mesmos e à ação do tempo. Ora, o assoreamento normal, proveniente do arrastamento e decantação de materiais, areia e lôdo, é, em média, de 390.000 metros cúbicos por ano.

Urgia, portanto, meter ombros à emprêsa, afim de restabelecer as condições imprescindíveis à normalidade e segurança do tráfego entre a Capital e Rio Grande. Ocorria, entretanto, circunstância gravemente pre-

judicial ao trabalho: o material naval e de dragagem, da Diretoria de Viação Fluvial, jazia em completo abandono, incapacitado para qualquer atividade.

A ação do Estado precisou condensar-se, por isto, nos primeiros anos de minha gestão, à integral restauração daquele parque. As despesas efetuadas mostram bem o vulto da obra.

Enquanto de 1929 a 1937, em 9 anos, se haviam dispendido Cr\$ 5.058.927,60, somente nos 5 anos que medeiam entre 38 e 42, gastaram-se Cr\$ 12.028.975,70 em reformas, consêrtos e reparação dêsse precioso material. A média anual de 562.103 cruzeiros, do primeiro período, cresceu quási quatro e meia vezes, passando a ser de 2.405 795 cruzeiros, no último.

Tornou-se preciso, também, renovar os árduos e morosos serviços de marcação dos canais submersos, restabelecendo triangulações, vértices desaparecidos e demais elementos complementares para determinar os taludes primitivos.

Feito isto, verificou-se ter havido, até 31/12/1942, um assoreamento total de 5.403.624 metros cúbicos, dos quais o aparelhamento de dragagem, já refeito, conseguira retirar, nesses anos, 3.342.308. Restam, portanto, mais dois milhões a expelir, além dos novos depósitos anuais. Serão necessários, portanto, ainda três anos de trabalho intenso, para obter a perfeita situação de largura e profundidade dos canais. Só no ano passado foram dragados e transportados 864 mil metros cúbicos, 60 % dos quais no canal da barra do São Gonçalo, cuja grande obstrução, motivada pela enchente de 1941, exigia que ali se intensificassem os serviços embora em detrimento de outros pontos.

Em despesas de dragagem haviam sido gastos nos 9 anos anteriores a 1938 Cr\$ 2.665.790,00, ao passo que nos 5 posteriores, até 1942, consumíram-se Cr\$ 3.184.309,00, elevando a média anual de 296.200 cruzeiros, no primeiro período, para a de 636.861 — mais de 100 % maior — no de meu govêrno.

Também o balizamento dêsses canais e dos baixios da Lagôa dos Patos mereceu o maior cuidado, com ele se dispendendo, apenas no último ano, cêrca de 500.000 cruzeiros.

Como é conhecido, os gastos com todos êstes trabalhos são providos pela chamada "taxa de barra", incidente sôbre as mercadorias impor-

tadas, que, cobrada pela União, é entregue ao Estado, sujeito êste, entretanto, a rigorosa prestação de contas do uso dessa receita.

Em 1938, porém, havía enorme atraso nos serviços de contabilidade respectivos, não se faziam as verificações e tomadas de contas anuais, desde 1934, e inúmeras obras não tinham sido submetidas à prévia aprovação do Govêrno Federal. Foram necessários ingentes esforços para restabelecer o ordem, refazer lançamentos, atualizar a escrituração e sanar as irregularidades, afim de promover as prestações passadas. Graças à dedicação dos funcionários estaduais incumbidos do encargo, já foram tomadas regularmente as contas até o fim de 1940, devendo, ainda no decurso de 1943, ser prestadas as demais, para ficarmos em dia com esta obrigação contratual.

Pelos exames e contas aprovadas, relativas ao período findo em 1940, verificou-se que o Estado recebera da União, pela "taxa de barra", cêrca de 110 milhões e 500 mil cruzeiros e que o saldo em seu poder, esperando aplicação, era ainda de Cr\$ 9.389.835,17. Havíamos, portanto, em 3 anos de atividade, reduzido consideravelmente a dívida de .......... Cr\$ 16.586.819,90 que, por êste título tinhamos recebido. E considerando a diminuição da receita proveniente da Taxa, em face da diminuição das importações, e o crescente aumento das despesas com os serviços, é licito afirmar, com toda segurança, que já a 31/12/1942 conseguiu o Estado quitar-se dêste compromisso.

A Junta de Tomada de Contas poude verificar, outrossim, o montante do capital invertido nos 3 portos riograndenses, chegando às seguintes cifras, altamente expressivas de nosso aparelhamento portuário:

Pôrto do Rio Grande — até 31/12/1940 Cr\$ 135.482.995,74
Pôrto de Pelotas — até 31/12/1940 " 5.905.006,00
Pôrto de Pôrto Alegre — até 31/12/1937 " 48.407.292,23

A Diretoria da Viação Fluvial realizou, ainda, diversas dragagens em canais fluviais e outros serviços de menor monta, assim como construiu novas oficinas de consêrtos em Pelotas e Rio Grande. Seus bens patrimoniais, graças aos novos serviços de contabilidade industrial em aplicação, podem ser estimados, feitas as depreciações de uso, em mais de 4 milhões e meio de cruzeiros.

A seu cargo está, outrossim, a manutenção do serviço de transporte entre Palmares e Tôrres, ferroviário até Osório e lacustre daí ao ponto terminal.

É extremamente penoso manter em bom estado de eficiência tal serviço, especialmente devido às grandes e constantes despesas com a dragagem dos canais lacustres. Sendo, porém, o único sistema regular de transporte da região, tem o Estado alí dispensado todo o acuro possivel e os recursos necessários, arcando com um déficit que, em média, tem sido superior a 500.000 cruzeiros. por ano.

Dentre as dádivas naturais de que desfruta nosso Estado, sua magnifica rede fluvial e lacustre merece especial relevo. A ela deve o Rio Grande o desenvolvimento econômico de extensas e ricas regiões; a ela, ainda nos dias atuais, não obstante o desenvolvimento da viação terrestre, recorre o maior volume de nossos transportes internos, e só ela nos permite a exportação de grande massa de produtos agricolas e minerais, cuja baixa densidade econômica não suportaria os altos fretes rodo e ferroviários.

Incrementar, expandir, desenvolver, ao máximo das possibilidades, o tráfego fluvial e lacustre, parece, portanto, um mandamento capital de bom senso e de prosperidade material. Já fiz sentir, noutro trecho desta exposição, a contingência que nos é imposta pela concorrência e por nossa posição geográfica: ou produzimos e exportamos a custos e preços baixos, ou seremos batidos nos mercados consumidores de nossos principais artigos. Nada poderá melhor o poder público empreender, neste sentido, do que baratear o transporte e nenhum meio de transporte oferece maiores possibilidades de barateamento do que os fluviais e lacustres. Creio, assim, que não pode o Estado esmorecer em sua ação enquanto não tiver posto em condições de navegação regular o máximo possivel da extensão de sua rede hidrográfica.

Com tal desiderato criou meu govêrno, em 1941, o órgão competente para promover os estudos e levantamentos técnicos preliminares e afim de ir dando execução às obras de mais imediato interêsse: a seção de Estudos Hidrográficos da Diretoria de Viação Fluvial.

Já naquele ano entrou em plena atividade e passou a cumprir seu largo programa de levantar as plantas hidrográficas e topográficas para o conhecimento do regime dos rios e lagôas riograndenses e suas possibilidades de aproveitamento.

Prosseguiu, também, o estudo do regime da costa marítima, em correlação com o regime das lagôas, afim de obter bases seguras ao projeto de ligação de Pôrto Alegre ao mar, quando as condições e interêsses econômicos a permitirem.

Deu início ao exame da possibilidade de uma via de comunicação lacustre, direta, de Tôrres a Palmares, e, consequentemente a Pôrto Alegre, evitando as embaraçosas baldeações que atualmente se impõem em Osório e Palmares.

Executou diversos levantamentos nos rios dos Sinos e Caí, Taquarí e Jacuí, especialmente nos últimos que são das maiores artérias fluviais de que dispomos.

Assim, no famoso baixio de Itaipava das Flores, do Taquarí, após as investigações preliminares, foi iniciada a dragagem de um canal com 852 metros de comprimento, 20 de largura e 1,80 de profundidade. Já se dragaram 450 metros, retirando 14.000 metros cúbicos de cascalho.

Também no baixio das Capivaras abriu-se um canal do mesmo tipo, com 206 metros de extensão, extraíndo mais de 12.000 metros cúbicos de material.

No rio Jacuí, está em estudos o projeto referente a seu aproveitamento por embarcações de maior calado, que muito há de favorecer o incremento da produção e do transporte de carvão. Será necessário vencer o baixio da Manga do Frade, na confluência do Taquarí com o Jacuí, e para isto elaboram-se os estudos do regime dêstes dois rios.

#### **RODOVIAS**

Lícito será afirmar que nenhum outro setor da administração era mais descurado, até 1938, do que o da rodoviação.

Três índices concretos o atestam:

A extensão total de estradas de rodagem, em condições de tráfego permanente, naquele ano, cifrava-se em 420 quilômetros.

Devido a isto e à situação da rede rodoviária, em geral, ocupava o Rio Grande do Sul o penúltimo lugar, entre as unidades federativas brasileiras, em matéria de estradas, estando em posição superior somente ao Território do Acre.

Nos 48 anos decorridos desde a proclamação da República, gastara o Estado, por êste título, apenas 62.108 milhares de cruzeiros.

Nada mais será preciso alinhar, depois de tais revelações incontestáveis, para exprimir o abandono a que fôra relegada a política dos transportes terrestres. Deve estar presente à lembrança de todos o aspecto que o Rio Grande oferecia. Suas cidades e povoações constituiam, por via de regra, como que um arquipélago, privadas de comunicação rodoviária entre si e com o interior, durante a maior parte do ano. No inverno, em verdade, e enquanto perduravam os efeitos da estação das chuvas, somente carros de bois ou tropas de equinos e muares se aventuravam a viagens de alguns quilômetros que, até para êles, apresentavam graves riscos e prejuizos.

Assim, era o sol do estio que reparava os caminhos naturais, desamparados de qualquer outro auxílio, e permitia se restabelecesse o precário trânsito rodoviário.

Afora aqueles escassos 420 quilômetros consolidados, era de pura terra o leito das estradas e seguia os traçados que o próprio tráfego fôra desdobrando, através dos anos, pelas linhas de menor resistência. Não se deverá, portanto, falar nas condições técnicas de tais vias para carretas. Bastará afirmar, sem temor à contradita, que os poucos trechos de melhor leito, como o das faixas de cimento de S. Leopoldo e Gravataí a Pôrto Ale-

gre, apresentavam os mais rudimentares defeitos técnicos, para dar idéia do que eram os demais.

Em consequência, padecia a circulação riograndense dos mais graves distúrbios, exposta a contínuos colapsos, e oferecendo as características opostas a um bom sistema de transportes: — incerteza, insegurança, morosidade, careza. Ninguém sabia ao certo quando poderia receber alguma pessoa ou mercadoria que viajasse em rodovia, ninguém podia asseverar se chegaria ao fim de seu percurso; os atrasos se não contavam em horas, mas em dias, ainda nos menores trechos a fazer; e o custo de qualquer transporte arcava as majorações decorrentes dessas circunstâncias.

Esta, portanto, sem exagêros, a situação rodoviária do Estado quando, logo ao começar de 1938, a 21 de Fevereiro, foi atendida a velha aspiração das classes conservadoras e dos engenheiros riograndenses com a instalação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem.

Data daí a total transformação do sistema. A nenhuma outra obra dedicou minha administração maiores empenhos e recursos e talvez nenhuma outra tenha podido dar frutos tão imediatos e abundantes.

Para o novel Departamento foi convocada, juntamente com o antigo grupo de engenheiros da Diretoria de Viação Terrestre, numerosa pleiade de técnicos e especialistas. Saiu-se da rotina e do empirismo, para entrar a largos passos nas rotas da técnica e da planificação.

Foi o primeiro cuidado, realmente, o de estabelecer o plano geral das atividades, afim de determinar, dentro da totalidade da obra a empreender, a hierarquia das necessidades. Fôra impossivel proceder d'outra forma, tanto havia a realizar e tão generalizados e insistentes os clamores dos interêsses econômicos. E sendo impossivel, também, satisfazer convenientemente a todos, adotou-se o critério de, em primeira fase, concentrar os esforços na simples manutensão do tráfego no maior número de estradas. A par desta preocupação preliminar, iria sendo desdobrado o programa de estradas novas, com novos traçados e leitos de sólido revestimento.

A orientação foi nitidamente de critério econômico: urgia assegurar a circulação das riquezas e, em consequência, adensar os trabalhos onde esta era maior e mais frequente. Assim se distribuiram os recursos, sem menosprezar, porém, as conveniências políticas e militares. A todas as regiões era mistér levar o alento de novas vias e a esperança de melhores, para um futuro próximo.

Afim de executar os enormes encargos, tratou o D. A. E. R. de dividir o Estado em 8 zonas, em cada uma sediando uma "Residência" que seria paulatinamente dotada dos recursos hábeis. Hoje se encontram, em todas elas, abundante aparelhamento e material técnico e de obras, boas instalações, rico almoxarifado e completa oficina de reparos e consêrtos, garagens, depósitos, etc.

Aparelhou-se, portanto, convenientemente o novo órgão.

O valor total do que dispunha a Diretoria de Viação Terrestre alcançava apenas 600 mil cruzeiros, e isto diz da penúria de suas possibilidades.

Passados cinco anos, o valor do instrumental, instalações, máquinas, veículos e oficinas do Departamento sobe a VINTE E CINCO MILHÕES!

Foram maciças as aquisições de instrumentos e máquinas modernas, veículos e outros aparelhamentos, desde o primeiro instante.

Houve, então, quem se surpreendesse com o vulto de tais compras. Mas os eventos e realizações posteriores demonstraram a sabedoria dessa orientação. A guerra, pouco mais tarde deflagrada, teria impedido a compra daquela maquinária ou, na melhor hipótese, teria triplicado o seu preço. E há a considerar, ainda, que somente devido a ela foi possivel realizar tanto em tão pouco tempo.

Na situação em que nos achávamos, era decisivo êste fator: urgia realizar, urgia dar caminhos à riqueza gaúcha, urgia multiplicar as obras e as providências. Impossivel operar tal prodígio somente com processos manuais. Será suficiente lembrar que, embora dispondo dos recursos mecânicos obtidos, largos períodos houve em que mais de 4.000 homens operaram em estradas. Sem aquele processo, portanto, nem a metade das realizações teria sido conquistada.

Há, d'outra parte, a atentar para a economia de custo que a mecanização possibilitou. Rigorosas estatísticas do custo dos serviços mecanizados demonstram que êle é, em média, a metade dos manuais, estando devidamente computados, nas parcelas daquele, os juros do capital invertido e as quotas de amortização, calculadas estas em prazos inferiores à duração do material.

Tendo presentes êstes fatores, pode ser asseverado, sem medo de êrro, que toda a aparelhagem do DAER já está largamente resgatada com as economias que permitiu, além do benefício, inestimável, da aceleração das tarefas.

À luz da orientação econômica de seu programa, sob o comando de preceitos técnicos e com o rico e eficiente aparelhamento mecânico, cumpriu o Departamento ricgrandense obra sem parelhas, quer entre nós, quer mesmo no Brasil, levando-se em conta o prazo do trabalho.

Em consequência, os 420 Kms. de tráfego permanente, encontrados em 1938, alongaram-se em 5 anos para nada menos de 4.500, isto é, dez vezes mais.

Em consequência, também, saiu o Rio Grande do penúltimo lugar na classificação das unidades brasileiras, quanto a rodovias, e veiu ocupar honrosíssimo segundo lugar. Hoje, só é excedido por São Paulo, que através de vários lustros de constância e pertinácia, possue uma rede aproximada dos 7.000 quilômetros.

Apontando tais índices, dispensados ficamos de nos perder em pormenores da organização rodoviária construida. Implícita há de ficar a soma imensa de trabalhos, estudos, projetos, orçamentos, locações, investigações de materiais, plantas e cálculos realizados para cada nova estrada. Evidente há de ser o esforço de cada setor do organismo, quer quanto à administração, quer quanto à parte técnica e à executiva.

Poderia facilmente amontoar cifras, dados e elementos reveladores da magnitude da emprêsa.

Limitar-me-ei apenas a enumerar os resultados:

#### 1) Consolidação de estradas.

Em cinco anos a extensão das estradas consolidadas atingiu a 1.822 kms. que representam 35% do total da rede a cargo do Estado.

Particularizando os tipos de revestimento, era a seguinte a situação rodoviária em fins de 1942:

| a) | Concreto de cimento Portland                 | 42,0    |
|----|----------------------------------------------|---------|
| Ь) | Macadã asfáltico e macadã com tratamento as- |         |
|    | fáltico                                      | 20,0    |
| c) | Macadã hidráulico                            | 352,0   |
| d) | Calçamento de pedra irregular                | 12,0    |
| e) | Encascalhamento com seixos                   | 1.147,0 |
| f) | Ensaibramento                                | 271,0   |
| g) | Terreno natural em bom estado                | 2.636,0 |
| h) | Terreno natural com tráfego precário         | 738,0   |
|    | Total                                        | 5.218,0 |

#### 2) Pontes, Pontilhões e Boeiros

No lustro em exame construiram-se 272 pontes novas e reconstruiram-se 129, dando o total de 401.

Dentre elas, devem menção, pela importância, as pontes de concreto armado sôbre os arroios Pelotas, Castelhano, Padre, Passo dos Báios, Carolina e Sampaio e as pontes metálicas do Passo do Inferno e do Forqueta.

Pontilhões novos — 334; reconstruidos — 64; total — 398.

Boeiros novos — 6.487; reconstruidos — 268; total — 6.755.

Para o riograndense, mais não preciso arrolar. Ele viajou em nossas estradas antigas e deve guardar sua amarga recordação. Ele passou a percorrer as novas ou as que ficaram sob os cuidados de manutenção e conservação do Departamento e pode fazer o confronto para medir a obra cumprida. Ele viu os automóveis e as linhas regulares de ônibus se multiplicarem em todos os recantos, onde antes mal se aventuravam carretas. Ele passou a usar o ônibus como meio mais vulgarizado, mais regular e rápido de transporte. Ele poude vir de Passo Fundo ou Carasinho a Pôrto Alegre no mesmo dia, com a naturalidade e a certeza de quem se serve da ferrovia.

A quem desconheça o Estado, além das cifras aduzidas, darei a das parcelas gastas por meu govêrno com a realização desta obra rodoviária, afim de permitir que avalie de sua extensão e dos sacrificios que não soube poupar para a finalidade.

| Anos     | Despesa<br>acumulada | Despe <b>sa</b><br>no ano | Rede em tráfego<br>permanente |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1938     | 26.800               | 26.800                    | 2.635                         |
| 1939     | 59.970               | 33.170                    | 4.131                         |
| 1940     | 99.770               | 39.800                    | 4.260                         |
| 1941     | 152.670              | 52.900                    | 4.410                         |
| 1942     | 197.530              | 44.860                    | 4.458                         |
| 1943 (x) | 225.000              | 27.500                    | 4.500                         |

<sup>(</sup>x) Previsão até Setembro.



#### VIAÇÃO FÉRREA

Nossa rede ferroviária, mau grado as penosíssimas circunstâncias que lhe advieram da enchente de 1941 e das novas condições criadas pela guerra mundial, conseguiu manter um grau de regularidade e eficiência que não teme confronto com qualquer outro período.

Sem desejar descer a minúcias no que se refere à atividade desenvolvida por todos os departamentos e divisões, fáceis de imaginar como são as complexas tarefas de um tão vasto organismo, limitar-me-ei, a respeito, a remeter o leitor ao exame dos quadros anexos que bem traçam, em síntese, suas principais realizações.

Resumindo o aspecto financeiro da Viação Férrea, excluidas as contas patrimoniais — Fundo de Melhoramentos e Subvenção da União — os dados do quadro abaixo evidenciam que a exploração, cujo equilíbrio era instável, de 1938 até 1941, caindo facilmente em déficit, melhorou consideravelmente em 1942, como consequência da majoração de tarifas que entrou a vigorar em fevereiro do referido ano. Fica assim justificada essa majoração, pois que não seria possível fazer face a despesas crescentes dentro de receitas sem aumentos correspondentes.

| ANOS | RECEITA<br>BRUTA | DESPESA DE<br>CUSTEIO | SALD0             | COEFICIENTE<br>DE TRAFEGO |
|------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
|      | Cr\$             | Cr\$                  | Cr\$              | %                         |
| 1938 | 104.117.900,25   | 108.744.942,40        | - 4.627.042,15    | 104,44                    |
| 1939 | 110.324.698,70   | 107.945.475,70        | + 2.379.223,00    | 97,84                     |
| 1940 | 109.034.070,30   | 109.783.041,00        | <b>748.970,70</b> | 100,69                    |
| 1941 | 101.568.876,10   | 105.283.748,30        | - 3.714.872,20    | 103,66                    |
| 1942 | 151.352.475,80   | 136.033.209,10        | + 15.319.266,70   | 89,88                     |

A despesa relativa a materiais oferece uma elevação de cêrca de 39%, de 1941 para 1942, sem que a tonelagem movimentada tenha crescido em igual proporção. Deve-se o fenômeno ao encarecimento de todos os materiais de consumo, havido em consequência da guerra, e que avulta especialmente a respeito dos combustíveis, conforme se vê em quadro anexo.

O saldo de Cr\$ 15.319.266,70, verificado em 1942, será absorvido pelo resgate do déficit da Conta Melhoramentos, mesmo sem prever o aumento geral de vencimentos do pessoal que se impõe em 1943, como decorrência do encarecimento do custo da vida.

Encarando o quinquênio de 1938 - 1943 e levando na devida conta as circunstâncias que o caracterizaram e que maiores proporções adquiriram nos dois últimos exercícios, observa-se que, de um modo geral, houve progresso na Viação Férrea, o qual, embora entravado sensivelmente, não chegou a ser anulado pelas dificuldades consequentes da situação internacional.

Com efeito, a maioria dos índices de 1942 confrontam-se vantajosamente com os correspondentes de 1938 e mesmo com os de outros exercícios do quinquênio.

A rarefação e, em determinadas épocas, a quasi completa paralisação dos transportes marítimos, no último ano, lançaram sôbre as ferrovias do sul do País uma sobrecarga imprevista e tanto mais pesada quanto menos aparelhadas elas se achavam para tal emergência e quanto mais escassas as possibilidades de importar os materiais indispensáveis ao desenvolvimento e até mesmo à boa conservação do aparelhamento que possuem e à eficiência dos serviços normais.

Entretanto, é de assinalar que a Viação Férrea, como atualmente se acha, não é uma rede adequada a produzir transporte realmente barato, nem o seu aparelhamento atual póde ser considerado satisfatório sob êsse aspecto.

As linhas principais, sôbre as quais circula o grosso da tonelagem movimentada, são justamente aquelas em que se encontram os trechos de condições técnicas mais pesadas, que fazem incidir, sôbre a quasi totalidade do tráfego, o encarecimento que produzem. As demais linhas e ramais com melhores condições técnicas, pouco fazem aproveitar com isso a economia geral da rede, pois o tráfego que por alí se processa representa parcela reduzida do total geral.

Ao mesmo tempo, devido à insuficiente renovação do parque de tração, a Viação Férrea é obrigada a manter em serviço ativo, ao lado de unidades modernas, eficientes e econômicas, um número excessivo de velhas locomotivas, cujas características já não correspondem às necessidades e que, além de deficientes e antieconômicas por todos os títulos, o são ainda por não terem sido construidas, nem ser possível adaptá-las, à queima do carvão nacional.

Decorre dessa situação, afora outros inconvenientes, que o consumo, e portanto a despesa de combustível, excede de muito à que se faria com iguais efeitos, si todas ou quási todas as locomotivas em serviço apresentassem as mesmas características e resultados que as modernas têm revelado.

As medidas que se impõem para corrigir êstes males, e evitar situações ainda mais graves e possivelmente intoleráveis, devem incluir em primeiro plano a melhoria das condições técnicas das linhas principais, por meio da construção de variantes, a começar pelas que estão em projeto para a linha Bagé-Rio Grande. Esta linha é a que maior tonelagem movimenta e há nela rampas de 30 por mil, coincidentes com curvas de 120 metros de raio.

Em segundo lugar e sem prejuizo da restauração e reforço da superestrutura, onde isso fôr requerido, deverá rejuvenecer-se o parque de tração, mediante a compra de novas locomotivas, logo que a situação internacional o permitir.

A administração da Viação Férrea orienta-se nesse sentido, já tendo mandado realizar estudos, projetos e orçamentos para as variantes consideradas mais urgentes e capazes de resultados econômicos suficientes para compensar a inversão dos capitais necessários.

Já tem prontas, além disso, as especificações técnicas e demais elementos que servirão de base às encomendas que se fizerem de material de tração, de via permanente e doutros, logo que possivel.

Deve levar-se em conta também o fator negativo que representa a contingência de operar em alguns ramais de fraquíssimo tráfego, construidos e mantidos com finalidades estratégicas, antes de econômicas.

Em face de tais circunstâncias é que deve ser julgado o resultado financeiro da exploração comercial da rede.

Só assim se compreenderá a dificuldade com que luta a administração para cobrir déficits inevitáveis de parte considerável da rede, com as sobras da que é suscetivel de exploração remuneradora, mas que dá presentemente resultados inferiores aos de que seria capaz, precisamente por causa dos defeitos de tração e da deficiência de aparelhamento já apontados.

Além dêsses elementos, referentes às contas de custeio, cabe ligeira exposição das contas de capital ou patrimoniais: "Fundo de Melhoramentos" e "Subvenção da União".

FUNDO DE MELHORAMENTOS — Esta conta, criada pelo Decreto n.º 18.551, de 31 de dezembro de 1928, que promoveu a novação do contrato da Viação Férrea, alimenta-se dos recursos seguintes:

- 1) produto de renda líquida que couber à União e ao Estado durante a execução dos melhoramentos;
- 2) produto de uma taxa adicional de 10% sôbre as tarifas em vigôr;
- 3) importâncias de contribuições do Estado autorizadas pela União e reembolsáveis pelas reservas dêsse fundo.

O vulto dos melhoramentos a executar, muitissimo superior à arrecadação proveniente dos itens  $1.^\circ$  e  $2.^\circ$ , obrigou o Estado a lançar mão da faculdade prevista no item  $3.^\circ$ 

Até 31 de dezembro de 1942 a receita acumulada, proveniente dos recursos previstos nos itens 1.º e 2.º, elevou-se a Cr\$ 168.555.101,23 e a despesa acumulada a Cr\$ 284.538.429,35, havendo, pois, a diferença de Cr\$ 115.983.328,12.

Essa diferença assim se distribue:

|                                            | Cr\$          |
|--------------------------------------------|---------------|
| Déficit, até 31-12-42                      | 29.490.758,27 |
|                                            |               |
| Pagamentos a efetuar pela construção da    |               |
| Variante Barreto - Diretor A. Pestana, ga- |               |
| rantidos por emissão de apólices pelo Go-  |               |
| vêrno do Estado — Saldo                    | 41.081.283,30 |
|                                            |               |
| Pagamentos a efetuar pela construção do    |               |
| ramal de Severino Ribeiro a Quaraí         | 9.450.380,65  |

Pagamentos a efetuar pela aquisição de material, garantidos pela emissão de promissórias avalizadas pelo Govêrno do Esta-

CONTA "SUBVENÇÃO DA UNIÃO" — O Decreto-lei n.º 552, de 12 de julho de 1938, autorizou o Govêrno Federal a conceder a subvenção de 200 milhões de cruzeiros para o reaparelhamento da Viação Férrea, em quotas anuais de 20 milhões.

Nos exercícios de 1939 a 1942 foram recebidos Cr\$ 80.000.000,00.

A despesa realizada assim se distribue:

|       | Cr\$               |
|-------|--------------------|
| 1942  | <br>.18.703.177,80 |
| 1941  | <br>35.995.866,60  |
| 1940  | <br>12.541.104,91  |
| 1939  | <br>9.511.248,30   |
| Total | <br>76.751.397,61  |

O movimento total desta conta, é, pois, até 31 de dezembro de 1942:

|                      | Cr\$          |
|----------------------|---------------|
| Importância recebida | 80.000.000,00 |
| Despesas efetuadas   | 76.751.397,61 |
| Saldo                | 3.248.602,39  |

## MOVIMENTO FINANCEIRO, EXCLUINDO AS CONTAS PATRIMONIAIS, FUNDO DE MELHORAMENTOS E SUBVENÇÕES DA UNIÃO — 1838/1942

|      | RECEITA BRUTA  |                    | DESPESA DE C   | DIRECTOR           |                       |
|------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| ANOS | Cr\$           | Números<br>índices | Cr\$           | Números<br>índices | DIFERENÇA             |
| 1938 | 104.117.900,25 | 100                | 108.744.942,40 | 100                | - 4.627.042,15        |
| 1939 | 110.324.698,70 | 100                | 107.945.475,70 | 99                 | + 2.379.223,00        |
| 1940 | 109.034.070,30 | 105                | 109.783.041,00 | 101                | <b>—</b> 748.970,70   |
| 1941 | 101.568.876,10 | 97                 | 105.283.748,30 | 97                 | <b>—</b> 3.714.872,20 |
| 1942 | 151.352.475,80 | 145                | 136.033.209,10 | 125                | + 15.319.266,70       |

#### CONFRONTO ENTRE A "RECEITA BRUTA" REALIZADA E A RECEITA ARRE-CADADA "POR CONTA DO POBLICO" — 1938/1942

| ANOS | RECEITA EM MILHARES DE CRUZEIROS |                |      |  |  |
|------|----------------------------------|----------------|------|--|--|
| ANOS | Bruta                            | P/c do Público | %    |  |  |
| 1938 | 104.117                          | 84.706         | 81,3 |  |  |
| 1939 | 110.324                          | 89.601         | 81,2 |  |  |
| 1940 | 109.034                          | 87.323         | 80,1 |  |  |
| 1941 | 101.568                          | 83.241         | 81,9 |  |  |
| 1942 | 151.352                          | 124.110        | 82,0 |  |  |

#### PASSAGEIROS TRANSPORTADOS — 1938/1942

|      | PASSAGEIROS   |           |           |               |                    |               |                  |       |
|------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|---------------|------------------|-------|
| ANOS | De 1.a De 2.a | mom. *    | %         |               | Números<br>Índices |               |                  |       |
|      | classe        | classe    | TOTAL     | De 1.ª classe | De 2.ª<br>classe   | De 1.º classe | De 2.ª<br>classe | Total |
| 1938 | 1.241.032     | 1.021.624 | 2.262.656 | 54,9          | 45,1               | 100           | 100              | 100   |
| 1939 | 1.370.243     | 1.073.393 | 2.443.636 | 56,0          | 44,0               | 110           | 105              | 108   |
| 1940 | 1.413.722     | 1.102.279 | 2.518.001 | 56,2          | 43,8               | 114           | 108              | 111   |
| 1941 | 1.245.403     | 1.037.725 | 2.283.128 | 54,6          | 45,4               | 100           | 102              | 101   |
| 1942 | 1.294.593     | 1.036.244 | 2.330.837 | <b>5</b> 5,5  | 44,5               | 104           | 101              | 103   |

#### RECEITA PROVENIENTE DA VENDA DE PASSAGENS - 1938/1942

|      | RECEITA                  |               |        |               |                    |               |               |       |
|------|--------------------------|---------------|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| ANOS | EM MILHARES DE CRUZEIROS |               |        | %             | Números<br>Índices |               |               |       |
|      | De 1.ª<br>classe         | De 2.a classe | TOTAL  | De 1.º classe | De 2.ª<br>classe   | De 1.ª classe | De 2.ª classe | Total |
| 1938 | 12.956                   | 6.562         | 19.518 | 66,4          | 33,6               | 100           | 100           | 100   |
| 1939 | 13.392                   | 6.474         | 19.866 | 67,4          | 32,6               | 103           | 99            | 102   |
| 1940 | 13.820                   | 6.799         | 20.619 | 67,1          | 32,9               | 107           | 104           | 106   |
| 1941 | 12.154                   | 5.925         | 18.079 | 67,3          | 32,7               | 94            | 90            | 93    |
| 1942 | 16.294                   | 7.488         | 23.782 | 68,6          | 31,4               | 126           | 114           | 122   |

#### RESUMO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS, BAGAGENS, ENCOMENDAS E MERCADORIAS — 1938/1942

| ECDECIEI CACTO    | TONEI         | LADAS              | TONELADAS<br>QUILOMETRO |                    |  |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO     | Número        | Números<br>Índices | Número                  | Números<br>índices |  |
| f 1938            | 100.509,150   | 100                | 31.302,909              | 100                |  |
| 1939              | 118.548,300   | 118                | 41.287,464              | 131                |  |
| ANIMAIS           | 156.839,750   | 156                | 60.188,546              | 192                |  |
| 1941              | 123.644,700   | 123                | 50.992,419              | 163                |  |
| 1942              | 153.715,450   | 153                | 62.604,667              | 200                |  |
| ſ 1938            | 1.252,226     | 100                | 424,599                 | 100                |  |
| 1939              | 1.114,929     | 89                 | 400,874                 | 94                 |  |
| BAGAGENS 1940     | 987,028       | 79                 | 352,834                 | 83                 |  |
| 1941              | 732,551       | 58                 | 248,140                 | 58                 |  |
| ( 1942            | 674,067       | 54                 | 264,749                 | 62                 |  |
| ( 1938            | 33.812,064    | 100                | 6.285,386               | 100                |  |
| 1939              | 33.323,535    | 98                 | 5.887,701               | 94                 |  |
| ENCOMENDAS 1940   | 35.444,841    | 105                | 6.241,672               | 99                 |  |
| 1941              | 31.671,285    | 93                 | 5.247,990               | 83                 |  |
| ( 1942            | 34.206,235    | 101                | 6.303,143               | 101                |  |
| ſ 1938            | 1.259.325,646 | 100                | 479.156,334             | 100                |  |
| 1939              | 1.694.423,379 | 135                | 546.783,077             | 114                |  |
| MERCADORIAS 1940  | 1.522.779,234 | 121                | 521.959,910             | 109                |  |
| 1941              | 1.467.667,726 | 117                | 481.009,400             | 101                |  |
| 1942              | 1.589.858,583 | 127                | 603.658,369             | 126                |  |
| ( 1938            | 1.394.899,086 | 100                | 517.169,228             | 100                |  |
| 1939              | 1.847.410,143 | <b>1</b> 32        | 594.359,116             | 115                |  |
| RESUMO GERAL 1940 | 1.716.050,853 | 123                | 588.742,962             | 114                |  |
| 1941              | 1.623.716,262 | 116                | 537.497,949             | 104                |  |
| 1942              | 1.778.454,335 | 128                | 672.830,928             | 130                |  |

#### RECEITA ARRECADADA, SEGUNDO AS DIVERSAS ESPECIES TRANSPORTADAS

#### 1938/1942

| 7777777777        | RECE           | ITA                | Custo do transporte    |  |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO     | Em Cr\$        | Números<br>índices | por unida<br>de - Cr\$ |  |
| f 1938            | 5.579.866,10   | 100                | 55,51                  |  |
| 1939              | 6.792.084,70   | 122                | 57,29                  |  |
| ANIMAIS 1940      | 9.189.226,80   | 165                | 58,59                  |  |
| 1941              | 7.491.343,40   | 134                | 60,58                  |  |
| 1942              | 11.954.280,10  | 214                | 77,76                  |  |
| ( 1938            | 300.670,10     | 100                | 240,15                 |  |
| 1939              | 272.545,90     | 91                 | 244,65                 |  |
| BAGAGENS          | 239.921,40     | 80                 | 243,08                 |  |
| 1941              | 170.238,20     | 57                 | 232,56                 |  |
| 1942              | 217.993,60     | 72                 | 323,43                 |  |
|                   |                |                    |                        |  |
| ( 1938            | 4.006.042,60   | 100                | 118,47                 |  |
| 1939              | 3.784.526,80   | 94                 | 113,57                 |  |
| ENCOMENDAS        | 3.895.129,90   | 97                 | 109,89                 |  |
| 1941              | 3.428.806,50   | 86                 | 108,26                 |  |
| 1942              | 5.407.758,70   | 135                | 158,09                 |  |
| ( 1938            | 62.278.045,40  | 100                | 49,45                  |  |
| 1939              | 66.361.351,80  | 107                | 39,16                  |  |
| MERCADORIAS       | 62.340.253,40  | 100                | 40,93                  |  |
| 1941              | 60.757.249,30  | 97                 | 41,39                  |  |
| 1942              | 92.885.626,50  | 149                | 58,42                  |  |
| ( 1938            | 72.164.624,20  | 100                | 51,73                  |  |
| 1939              | 77.210.509,20  | 107                | 41,79                  |  |
| RESUMO GERAL 1940 | 75.664.531,50  | 105                | 44,09                  |  |
| 1941              | 71.847.637,40  | 99                 | 44,24                  |  |
| 1942              | 110.465.658,90 | 153                | 62,11                  |  |

#### RECEITA ARRECADADA, SEGUNDO AS DIVERSAS ESPECIES TRANSPORTADAS 1938/1942

| Tan.            | Tiorny a Latio | RECEI          | T A     |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ESP             | ECIFICAÇÃO     | Em Cr\$        | %       |
| ( Pa            | ssageiros      | 19.518.916,70  | 21,3    |
|                 | imais          | 5.579.866,10   | 6,1     |
|                 | gagens         | 300.670,10     | 0,4     |
|                 | comendas       | 4.006.042,60   | 4,3     |
| Me              | ercadorias     | 62.278.045,40  | 67,9    |
|                 | TOTAL          | 91.683.540,90  | 100     |
| Pa              | ssageiros      | 19.866.854,80  | 20,5    |
| An              | imais          | 6.792.084,70   | 7,0     |
| 1939 Ba         | gagens         | 272.545,90     | 0,3     |
|                 | comendas       | 3.784.526,80   | 3,9     |
| Me              | ercadorias     | 66.361.351,80  | 68,3    |
|                 | TOTAL          | 97.077.364,00  | 100     |
| Pa              | ssageiros      | 20.619.198,10  | 21,5    |
| Ar              | nimais         | 9.189.226,80   | 9,5     |
| 1940 Ba         | gagens         | 239.921,40     | 0,2     |
| Er              | ncomendas      | 3.895.129,90   | 4,0     |
| Me              | ercadorias     | 62.340.253,40  | 64,8    |
|                 | TOTAL          | 96.283.729,60  | 100     |
| ( Pa            | ssageiros      | 18.079.121,70  | 20,1    |
| Ar              | nimais         |                | 8,3     |
|                 | gagens         | 170.238,20     | 0,2     |
| Er              | ncomendas      | 3.428.806,50   | 3,8     |
| Me              | ercadorias     | 60.757.249,30  | 67,6    |
| `               | TOTAL          | 89.926.759,10  | 100     |
| ( Pa            | ssageiros      | 23.782.927,20  | 17,7    |
| Ar              | nimais         | 11.954.280,10  | 9,0     |
| 1942 Ba         | ngagens        |                | 0,2     |
| Er              | ncomendas      | 5.407.758,70   | 4,0     |
| Mo              | ercadorias     | 92.885.626,50  | 69,1    |
| •               | TOTAL          | 134.248.586,10 | 100     |
|                 |                |                | Números |
|                 |                |                | indices |
| ſ <b>1</b> 9    | 38             | 91.683.540,90  | 100     |
|                 | 39             |                | 106     |
| RESUMO GERAL 19 |                | 96.283.729,60  | 105     |
| 19              |                |                | 98      |
| 19              |                | 134.248.586,10 | 146     |

## RECEITA DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS E DE ANIMAIS 1941/1942

(Por conta do Público, dos Poderes Públicos, da V.F., etc.)

|                         |                  | REC  | EITA             |      | -Aumento re- |  |
|-------------------------|------------------|------|------------------|------|--------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO           | Em 1             | 941  | Em               | 1942 | lativo em    |  |
|                         | Mil<br>cruzeiros | %    | Mil<br>cruzeiros | %    | 1942         |  |
| Por conta do público    |                  |      |                  | •    |              |  |
| Animais vivos           | 7.105            | 11,5 | 11.297           | 11,9 | 59,0         |  |
| Produtos agrícolas      | 14.863           | 24,0 | 21.375           | 22,6 | 43,8         |  |
| Produtos animais        | 5.490            | 8,8  | 6.337            | 6,7  | 15,4         |  |
| Produtos extrativos ve- |                  |      |                  |      |              |  |
| getais                  | 12.713           | 20,5 | 25.657           | 27,1 | 101,8        |  |
| Produtos extrativos mi- |                  |      | 1                |      |              |  |
| nerais                  | 7.103            | 11,4 | 7.772            | 8,2  | 9,4          |  |
| Produtos manufatura-    |                  |      |                  | ,    |              |  |
| dos                     | 14.782           | 23,8 | 22.227           | 23,5 | 50,3         |  |
| TOTAL                   | 62.056           | 100  | 94.665           | 100  | 52,5         |  |
| Resumo                  |                  |      |                  |      |              |  |
| Por conta do público    | 62.056           | 91,3 | 94.665           | 89,8 | 52,5         |  |
| Por conta dos Pod. Pú-  |                  |      |                  |      |              |  |
| blicos, da C/Capital    |                  |      |                  |      |              |  |
| e da V. F. etc          | 5.882            | 8,7  | 10.702           | 10,2 | 82,1         |  |
| TOTAL GERAL             | 67.938           | 100  | 105.367          | 100  | 51,2         |  |

#### RECEITA GERAL SEGUNDO OS TÍTULOS — 1941/1942

| PCDEIGLAGIO                                             | RECEITA        | A EM Cr\$          | Diferença           |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | 1941           | 1942               | absoluta<br>em 1942 |  |
| 1 Alugueis de próprios<br>2 Alugueis dos carros restau- | 191.034,00     | <b>235</b> .045,50 | + 44.011,50         |  |
| rantes                                                  | 16.224,40      |                    | _                   |  |
| tes                                                     | 311.655,20     | 473.442,10         | + 161.786,90        |  |
| 4 Animais em trens de carga                             | 7.179.688,20   | 11.480.838,00      | + 4.301.149,80      |  |
| 5 Armazenagens                                          | 175.820,50     | 224.470,20         | + 48.649,70         |  |
| 6 Bagagens                                              | 170.238,20     | 217.993,60         | + 47.755,40         |  |
| 7 Comissões sôbre cobranças                             |                |                    |                     |  |
| para terceiros                                          | 19.510,60      | 27.692,50          | + 8.181,90          |  |
| 8 Concessões                                            | 74.326,10      | 67.003,50          | <b>—</b> 7.322,60   |  |
| 9 Encomendas                                            | 3.428.806,50   | 5.407.758,70       | + 1.978.952,20      |  |
| 10 Fornecimento d'agua                                  | 59.942,60      | 57.943,40          | <b>—</b> 1.999,20   |  |
| 11 Fornecimento de energia elé-                         |                |                    |                     |  |
| trica                                                   | 78.459,60      | 87.315,20          | + 8.855,60          |  |
| 12 Ingressos                                            | 89.515,20      | 102.245.90         | + 12.730,70         |  |
| 13 Manobras de carros e vagões                          | 350.872,30     | 378.121,60         | + 27.249,30         |  |
| 14 Mercadorias                                          | 60.757.249,30  | 92.885.626,50      | + 32.128.377,20     |  |
| 15 Passagens                                            | 18.628.182,30  | 24.828.105,00      | + 6.199.227,00      |  |
| 16 Percursos e estadias de car-                         |                |                    |                     |  |
| ros e vagões                                            | 279.917,60     | 210.090,80         | <b>—</b> 69.826,80  |  |
| viário                                                  | 232.425,70     | 25.50              | 232.400,20          |  |
| 18 Rádio, telégrafo e telefône                          | 202.444,90     | 224.193,60         | + 21.748,70         |  |
| 19 Receitas diversas                                    | 1.048.083.80   | 2.731.388,70       | + 1.683.304,90      |  |
| 20 Taxa ad-valorem                                      | 8.135.090,10   | 11.152.698,40      | + 3.017.608,30      |  |
| 21 Tomada e entrega a domicilio                         | 37.099,80      | 161.096,20         | + 123.996,40        |  |
| 22 Venda de material inservivel                         | 100.189,20     | 399.380,90         | + 299.191,70        |  |
| TOTAL                                                   | 101.568.876,10 | 151.352.475,80     | + 49.783.599,70     |  |

# VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL RECEITA, SEGUNDO AS ORIGENS E ALGUMAS RUBRICAS — 1941/1942

|                    |                                     | INDICA                                                      | AÇÕES | NUMÉRICAS                                                    |                           |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ם.                 | ISCRIMINACÃO                        | 1941                                                        |       | 1942                                                         |                           |
| D                  |                                     | Cr\$                                                        | %     | Cr\$                                                         | %                         |
| RECEITA TO         | OTAL                                | 101.568.876,10                                              | 100   | 151.352.475,80                                               | 100                       |
| Segundo a          | P/c do Público                      | 83.241.804,20                                               | 82,0  | 124.110.028,60                                               | 82,0                      |
| origem             | P/c dos Pod. Púb. e da V. F         | 18.327.071,90                                               | 18,0  | 27.242.447,20                                                | 18,0                      |
|                    | Passagem Animais Bagagem Encomendas | 18.628.182,30<br>7.491.343,40<br>170.238,20<br>3.428.806,50 |       | 24.828.105,00<br>11.954.280.10<br>217.993,60<br>5.407.758,70 | 16,4<br>7,9<br>0,1<br>3,6 |
|                    | Mercadorias                         | 60.757.249,30<br>175.820,50                                 |       | 92.885.626,50<br>224.470,20                                  | 61,3                      |
| Segundo            | fône                                | 202.444,90                                                  | 0,2   | 224.193,60                                                   | 0,1                       |
| algumas rubricas . | Venda de material inser-<br>vivel   | 100.189,20                                                  | 0,1   | 399.380,90                                                   | 0,3                       |
|                    | Alugueis de próprios                | 1914034,00                                                  | 0,2   | 235.045,50                                                   | 0,1                       |
|                    | Taxa ad-valorem                     | 8.135.090,10                                                | 8,0   | 11.152.698,40                                                | 7,4                       |
|                    | Tomada e entregas a do-<br>micílio  | 37.099,80                                                   |       | 161.096,20                                                   | 0,1                       |

# VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL RECEITA COMPARADA, SEGUNDO AS ORIGENS E ALGUMAS RUBRICAS 1941/1942

| DISCRIMINAÇÃO            |                                                 | EM MILHARES DE CRUZEIROS |                          |     |         |     |        |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------|-----|--------|--|
|                          |                                                 | RECEITA                  |                          | D   | IFER    | EN( | AS     |  |
|                          |                                                 | 1941                     | 1942                     | Alt | osoluta | Rel | lativa |  |
| RECEITA TO               | RECEITA TOTAL                                   |                          | 151.352                  | +   | 49.789  | +   | 49,0   |  |
| Segundo a origem         | p/c do Público<br>p/c. dos Pod.<br>Público e da | 83.241                   | 124.110                  | +   | 40.869  | +   | 49,1   |  |
| (                        | V. F                                            | 18.327                   | 27.242                   | +   | 8.915   | +   | 48,6   |  |
| 1                        | Passagens                                       | 18.628                   | 24.828                   | +   | 6.200   | +   | 33,2   |  |
| 4                        | Animais                                         | 7.491                    | 11.954                   | +   | 4.463   | +   | 59,5   |  |
|                          | Bagagens                                        | 170                      | 217                      | +   | 47      | +   | 27,6   |  |
|                          | Encomendas                                      | 3.428                    | 5.407                    | _   | 21      |     | 0,3    |  |
|                          | Mercadorias                                     | 60.757                   | 92.885                   | +   | 32.128  | +   | 25,8   |  |
|                          | Armazenagens.<br>Rádios, telegr.                | 175                      | 224                      | . + | 49      | +   | 28,0   |  |
| Segundo al-<br>gumas ru- | e telefonias<br>Venda de mate-                  | 202                      | 224                      | +   | 22      | +   | 10,8   |  |
| bricas                   | rial inservivel<br>Alugueres de                 | 100                      | 399                      | +   | 299     | +   | 299,0  |  |
| -                        | próprios Taxa ad-valo-                          | 191                      | <b>23</b> 5 <sup>2</sup> | +   | 44      | +   | 23,0   |  |
|                          | rem Tomadas e en- tregas a domi-                | 8.135                    | 11.152                   | +   | 3.017   | +   | 37,0   |  |
| 1                        | cílio                                           | 37                       | 161                      | +   | 124     | +   | 335,1  |  |

#### DESPESA COMPARADA — 1941/1942

|                                                                                        | MILHARES DE CRUZEIROS                    |                                                  |         |                                           |        |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                          | DESP                                     | ESA                                              | D       | IFER                                      | ΕN     | ÇAS                                    |  |
|                                                                                        | 1941                                     | 1942                                             | Al      | bsoluta                                   | Re     | elativa                                |  |
| DESPESA TOTAL                                                                          | 105.283                                  | 136.033                                          | +       | 30.750                                    | +      | 29,2                                   |  |
| PESSOAL                                                                                |                                          |                                                  |         |                                           |        |                                        |  |
| Administração Central Tráfego e Locomoção Via e Edifícios Comercial e Rodoviária TOTAL | 5.577<br>-35.441<br>14.293<br><br>55.312 | 6.792<br>42.722<br>16.950<br>445                 | +++++++ | 1.235<br>5.281<br>2.657<br>445            | ++++++ | 22,1<br>14,9<br>18,5<br>100,00         |  |
| MATERIAL                                                                               | 00.012                                   | 00.010                                           |         | 11.000                                    |        | 20,0                                   |  |
| Administração Central Tráfego e Locomoção Via e Edifícios Rodoviária e Estações        | 4.462<br>37.622<br>7.885<br>—<br>49.970  | 6.013<br>53.210<br>9.603<br>291<br><b>69.117</b> | ++++++  | 1.551<br>15.588<br>2.515<br>291<br>19.147 | ++++++ | 34,7<br>41,4<br>31,9<br>100,00<br>38,3 |  |

#### DESPESA, SEGUNDO AS VERBAS PESSOAL E MATERAL — 1941/1942

|                        | INDICAÇõES NUMÉRICAS |      |                |               |  |  |
|------------------------|----------------------|------|----------------|---------------|--|--|
| DISCRIMINAÇÃO          | 1941                 |      | 1942           | 1942          |  |  |
|                        | Cr\$                 | %    | Cr\$           | %             |  |  |
| DESPESA TOTAL          | 105.283.748,30       | 100  | 136.033.209,10 | 100           |  |  |
| PESSOAL                |                      |      |                |               |  |  |
| Administração Central  | 5.577.624,80         | 5,2  | 6.792.206,20   | · <b>5</b> ,0 |  |  |
| Tráfego e Locomoção    | 35.441.953,00        | 33,7 | 42.722.503,30  | 31,4          |  |  |
| Via e Edifícios        | 14.293.396,40        | 13,6 | 16.955.939,10  | 12,4          |  |  |
| Comercial e Rodoviária |                      |      | 445.024,40     | 0,3           |  |  |
| TOTAL                  | 55.312.974,20        | 52,5 | 66.915.673,00  | 49,1          |  |  |
| MATERIAL               |                      |      |                |               |  |  |
| Administração Central  | 4.462.635.70         | 4.2  | 6.013.393,70   | 4,4           |  |  |
| Tráfego e Locomoção    | 37.622.415.50        | 35,8 | 53.210.045,70  | 39,1          |  |  |
| Via e Edifícios        | 7.885.722.90         | 7,4  | 9.603.068,70   | 7,1           |  |  |
| Rodoviária e Estações  | -                    |      | 291.028,00     | 0,2           |  |  |
| TOTAL                  | 49.970.774,10        | 47,4 | 69.117.536,10  | 50,8          |  |  |

# VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL PESSOAL EMPREGADO NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS — 1941/1942

| DED A DULA MENUCC           |        | Número de empregados<br>em |   |          |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|----------|
| DEPARTAMENTOS               | 1941   | 1942                       |   | m<br>942 |
| Administração Central       | 970    | 982                        | + | 12       |
| Tráfego e Locomoção         | 7.874  | 5.020                      | _ | 2.854    |
| Via e Edifícios             | 5.219  | 4.851                      |   | 368      |
| Estudos e Construções       | 449    | 590                        | + | 141      |
| Serv. Rodoviário e Estações | _      | 3.210                      | + | 3.210    |
| TOTAL                       | 14.512 | 14.653                     | + | 141      |

## VIAÇÃO FERREA DO RIO GRANDE DO SUL

## ÍNDICES GERAIS DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS, OBTIDOS PELO CUSTO DAS UNIDADES PRODUZIDAS — 1938/1942

| ANOS                                | CUSTO DA<br>TONELADA<br>QUILOMETRO | CUSTO DO<br>TREM<br>QUILOMETRO |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                     | Centavos                           | Cr\$                           |
| 1938                                | 17,25                              | 15,2994                        |
| 1939                                | 15,19                              | 15,0738                        |
| 1940                                | 15,44                              | 14,7766                        |
| 1941                                | 16,32                              | 15,8287                        |
| 1942                                | 17,36                              | 17,4839                        |
| Diferença em 1942 em relação à 1941 | + 1,03                             | + 1,6552                       |
|                                     |                                    |                                |

## VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL

## COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS — 1938/1942

#### CARVAO NACIONAL

|      |            |                    | CONELADAS  | DE CARV.           | ÃO         |                    |  |
|------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| ANOS | DE S. JEI  | RONIMO             | DE RIO     | NEGRO              | ·rotal     |                    |  |
|      | Toneladas  | Números<br>Indices | Toneladas  | Números<br>Indices | Toneladas  | Números<br>Indices |  |
| 1938 | 268.139    | 100                |            | _                  | 268.139    | 100                |  |
| 1939 | 287.996    | 107                | _          | _                  | 287.996    | 108                |  |
| 1940 | 325.720    | 121                |            | -                  | 325.720    | 121                |  |
| 1941 | 320.338    | 119                | 460        | 100                | 320.798    | 120                |  |
| 1942 | 424.234    | 158                | 3.652      | 794                | 427.886    | 160                |  |
|      |            | l                  | VALOR EM ( | RUZEIRO            | S          |                    |  |
| 1938 | 15.310.303 | 100                |            |                    | 15.310.303 | 100                |  |
| 1939 | 16.312.399 | 107                |            |                    | 16.312.399 | 107                |  |
| 1940 | 20.235.658 | 132                | _          | -                  | 20.235.658 | 132                |  |
| 1941 | 20.297.760 | 133                | 9.205      | 100                | 20.306.965 | 133                |  |
| 1942 | 32.874.096 | 215                | 72.950     | 793                | 32.947.046 | 215                |  |
| į    |            | VALOR              | UNITÁRIO E | M CRUZE            | IROS       |                    |  |
| 1938 | 5 <b>7</b> | 100                |            |                    | 5 <b>7</b> | 100                |  |
| 1939 | 5 <b>7</b> | 100                | -          | -                  | 5 <b>7</b> | 100                |  |
| 1940 | 62         | 109                | -          | -                  | 62         | 109                |  |
| 1941 | 63         | 111                | 20         | 100                | 63         | 111                |  |
| 1942 | 78         | 137                | 19         | 100                | 77         | 135                |  |

## VIAÇÃO FERREA DO RIO GRANDE DO SUL

## COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS — 1938-1942 CARVÃO ESTRANGEIRO

|        |                | QUANTIDADES CONSUMIDAS DE      |                |                    |                 |                    |                |                    |
|--------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ANOS   | C. CC          | OQUE                           | C. DE          | FORJA              | C. DE BI        | RIQUETE            | TO             | FAL                |
|        | Tone-<br>ladas | Números<br>Índices             | Tone-<br>ladas | Números<br>Índices | 'Tone-<br>ladas | Números<br>Índices | Tone-<br>ladas | Números<br>fndices |
| 1938   | 435            | 100                            | 873            | 100                | 48.153          | 100                | 49.461         | 100                |
| 1939   | 373            | 86                             | 846            | 97                 | 37.247          | 77                 | 38.466         | <b>7</b> 8         |
| 1940 ن | 364            | . 83                           | 227            | 26                 | 12.858          | 27                 | 13.449         | 27                 |
| 1941   | . 273          | 63                             | 151            | 17                 | 1.270           | 3                  | 1.694          | 3                  |
| 1942   | 230            | 53                             | 41             | 5                  | 3.254           | 7                  | 3.525          | 7                  |
|        |                | VALOR EM MILHARES DE CRUZEIROS |                |                    |                 |                    |                |                    |
| 1938   | 98             | 100                            | 147            | 100                | 10.422          | 100                | 10.667         | 100                |
| 1939   | 121            | 123                            | 197            | 134                | 7.681           | 74                 | 7.999          | 75                 |
| 1940   | 142            | 145                            | 54             | 37                 | 2.937           | 28                 | 3.123          | 29                 |
| 1941   | 176            | 180                            | 38             | 26                 | 338             | 3                  | 552            | 5                  |
| 1942   | 291            | 297                            | 11             | 7                  | 853             | 8                  | 1.155          | 11                 |
| İ      | 0              |                                |                | 3                  |                 |                    |                |                    |
|        |                | . V.                           | ALOR U         | NITARIO            | EM CRU          | JZEIROS            |                |                    |
| 1938   | 226            | 100                            | 169            | 100                | 216             | 100                | 216            | 100                |
| 1939   | 325            | 144                            | 233            | 138                | 206             | 95                 | 208            | 96                 |
| 1940   | 391            | 172                            | 241            | 143                | 227             | 105                | 232            | 107                |
| 1941   | 645            | 285                            | 254            | 150                | 266             | 123                | 325            | 151                |
| 1942   | 1.263          | 559                            | 282            | 167                | 262             | 121                | 327            | 151                |

## VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL

## COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS — 1938/1942 CARVÃO NACIONAL E ESTRANGEIRO

|      | QUANTIDADE EM TONELADAS        |                    |         |                    |         | Percen             |             |                |
|------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|-------------|----------------|
| DOMA | C. NAC                         | CIONAL             | C. ESTR | ANGEIRO            | тот     | AL                 | d<br>cons   | -              |
| ANOS | Número                         | Números<br>fadices | Números | Números<br>Indices | Números | Números<br>Indices | C. Nacional | C, Estrangeiro |
| 1938 | 268.139                        | 100                | 49.461  | 100                | 317.600 | 100                | 84,4        | 15,6           |
| 1939 | 287.996                        | 108                | 39.466  | 77                 | 326.462 | 103                | 88,2        | 11,8           |
| 1940 | 325.720                        | 121                | 13.449  | 27                 | 339.169 | 107                | 96,0        | 4,0            |
| 1941 | 320.798                        | 120                | 1.694   | 4                  | 322.492 | 102                | 99,4        | 0,6            |
| 1942 | 427.886                        | 160                | 3.525   | . 7                | 431.411 | 136                | 99,1        | 0,9            |
|      | VALOR EM MILHARES DE CRUZEIROS |                    |         |                    |         |                    | -           |                |
| 1938 | 15.310                         | 100                | 10.667  | 190                | 25.977  | 100                | 58,9        | 41,1           |
| 1939 | 16.312                         | 107                | 7.999   | 75                 | 24.311  | 94                 | 67,0        | 33,0           |
| 1940 | 20.235                         | 132                | 3.123   | 29                 | 23.358  | 90                 | 86,7        | 13,3           |
| 1941 | 20.306                         | 133                | 552     | 5                  | 20.858  | 80                 | 97,3        | 2,7            |
| 1942 | 32.947                         | 215                | 1.155   | 11                 | 34.102  | 131                | 96,7        | 3,3            |

## VIAÇÃO FERREA DO RIO GRANDE DO SUL

## COMBUSTIVEIS CONSUMIDOS — 1938/1942

#### LENHA E NÓS DE PINHO

|      |         | QUA                | NTIDADE EM | I TONELA           | ADAS    |                    |  |
|------|---------|--------------------|------------|--------------------|---------|--------------------|--|
| ANOS | LEN     | НА                 | NóS DE 1   | PINHO              | TOTAL   |                    |  |
|      | М3      | Números<br>Índices | M3         | Números<br>Indices | МЗ      | Números<br>Indices |  |
| 1938 | 478.432 | 100                | 13.000     | 100                | 491.432 | 100                |  |
| 1939 | 547.690 | 114                | 20.070     | 154                | 567.760 | 116                |  |
| 1940 | 715.378 | 150                | . 40.624   | 312                | 756.002 | 153                |  |
| 1941 | 718.521 | 150                | 29.902     | 230                | 748.423 | 152                |  |
| 1942 | 691.617 | 144                | 17.973     | 138                | 709.590 | 144                |  |
|      |         | VALOR I            | EM MILHARE | S DE CRU           | UZEIROS |                    |  |
| 1938 | 4.653   | 100                | 223        | 100                | 4.876   | 100                |  |
| 1939 | 5.357   | 115                | 372        | 166                | 5.729   | 117                |  |
| 1940 | 7.644   | 164                | 861        | 386                | 8.505   | 174                |  |
| 1941 | 7.722   | 166                | 580        | 260                | 8.302   | 170                |  |
| 1942 | 7.574   | 163                | 387        | 173                | 7.961   | 163                |  |
|      |         |                    |            |                    |         |                    |  |

VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL IMPORTÂNCIA TOTAL DESPENDIDA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 1938/1942

|      |                     | DESPE      | NDIDA EM CRUZ        | ZEIROS       |             |  |
|------|---------------------|------------|----------------------|--------------|-------------|--|
| ANOS | COMBUSTÍ<br>NACIONA | VEIS<br>MS | COMBUSTI<br>ESTRANGE | VEIS<br>IROS | TOTAL       |  |
|      | Importância         | %          | Importância          | %            | Importância |  |
| 1938 | 20.187.127          | 65,4       | 10.669.427           | 34,6         | 30.856.554  |  |
| 1939 | 22.042.821          | 73,3       | 8.000.390            | 26,7         | 30.043.211  |  |
| 1940 | 28.741.613          | 90,1       | 3.125.688            | 9,9          | 31.867.301  |  |
| 1941 | 28.609.538          | 98,1       | 553.442              | 1,9          | 29.162.980  |  |
| 1942 | 40.908.965          | 97,2       | 1.156.265            | 2,8          | 42.065.230  |  |
| - '  |                     | N          | ÚMEROS INDICE        | S            |             |  |
| 1938 | 100                 |            | 100                  |              | 100         |  |
| 1939 | 109                 |            | 75                   |              | . 97        |  |
| 1940 | 142                 |            | 29                   |              | 103         |  |
| 1941 | 142                 |            | 5                    |              | . 95        |  |
| 1942 | 203                 |            | 10                   |              | <b>13</b> 6 |  |

#### SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTIÇA

Entregue à direção do dr. Miguel Tostes, que já a vinha gerindo quando assumi o Govêrno, esta Secretaria cumpriu com perfeita exatidão e proficiência a soma de seus múltiplos encargos.

Tratando-se de setor quasi exclusivamente administrativo, pouco há a referir quanto a novas realizações, sendo seu louvor o que decorre da regularidade no cumprimento da multiforme atividade.

Registre-se, porém, a reforma procedida em sua organização, em Janeiro de 1940, segundo a qual os serviços passaram a ser dirigidos por 4 diretorias na Repartição Central: — a de Expediente, a de Pessoal, a do Interior e Justiça e a de Despesa e Material.

Os quadros anexos dizem eloquentemente da felicidade da nova estrutura, alinhando as cifras do movimento das diversas diretorias em 1942.

Idêntica impressão de eficiência e labor deriva do exame dos quadros referentes ao ARQUIVO PÚBLICO, IMPRENSA OFICIAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

A IMPRENSA OFICIAL, abandonando sua velha feição de oficina de órgão político partidário, foi radicalmente reorganizada, dispondo hoje de aparelhamento e maquinária modernos e eficientes. Tornou-se, assim, uma empresa editora que dia a dia se aperfeiçoa e já satisfaz boa parte das necessidades do Estado a este respeito. Vultosos tem sido os capitais invertidos, para tanto, em material tipográfico e maquinismos de impressão, alguns dos quais de grande custo e tipo avançado. Graças a tais recursos, porém, aumentam sem cessar suas receitas e as percentagens das mesmas sôbre o global das despesas. Vem isto demonstrar que se trata de aplicação econômica de capitais, com segurança de amortização e indiscutíveis vantagens administrativas.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, tambem reorganizado técnica e administrativamente, poude realizar suas altas finalidades de assistência

social ao funcionalismo do Estado. Sob a orientação técnica de grande segurança, vem traçando e realizando seus planos com ótimos resultados imediatos e, principalmente, com sólidas garantias para o futuro. Os quadros apensos o demonstram, revelando a soma de benefícios outorgados ao exemplar corpo de servidores públicos estaduais e a excelente situação financeira e econômica da instituição.

Notáveis se revelam o movimento da carteira de seguros e o de empréstimos, destacando-se, entre estes, os destinados a propiciar o ideal da casa própria. Tem, outrossim, o Instituto feito inteligente aplicação de suas reservas, adquirindo e construindo majestosos edifícios, de excelente rendimento, na zona central da cidade.

Especial menção deve merecer a COLÔNIA EDUCACIONAL 10 DE NOVEMBRO, sediada em Caxias e destinada a abrigar e instruir a infância abandonada.

Instituida em 1938 em propriedade da Prefeitura de Caxias, incessante tem sido seu desenvolvimento, assim como a fecundidade de sua atuação.

Além das acomodações existentes para a administração, e demais dependências de um bem montado internato, meu govêrno zelosamente ampliou e aperfeiçoou as instalações e criou novos serviços.

Somente no último ano, foram construidos 1.580 metros de cêrca, quatro grandes pavilhões de madeira para nova oficina de marcenaria, oficinas de sapataria e alfaiataria, garage, lavanderia, novo estábulo com 26 báias e depósito.

Os menores abandonados ali recebem instrução primária, seguindo o curso das escolas públicas do Estado, e instrução profissional de carpinteiro, marceneiro, sapateiro e alfaiate. Dá-se-lhes, ainda, ensino agrícola e pastoril com a prática intensiva da agricultura, pecuária, avicultura e suinocultura.

As plantações da Colônia, exclusivamente a cargo dos menores, abrangem mais de 20 hectares; o aviário, modernamente instalado, abriga 400 aves, os estábulos cêrca de 30 vacas leiteiras, além da nova pocilga com porcos fornecidos pela Secretaria da Agricultura, e cavalos e bois de trabalho.

É desvelada a assistência médica ministrada por Técnico do Departamento de Saúde.

Compensadores têm sido os resultados colhidos: os menores gozam de assistência, são alimentados e tratados com abundância e carinho, curam-se do corpo e do espírito, aprendem ofícios, adquirem instrução e já muitos ao completarem a idade limite do internato, dêle egressam úteis e probos, ou tem ficado na própria Colônia, como empregados ou mestres de ofício.

### SECRETARIA DO INTERIOR

## DIRETORIA DO EXPEDIENTE

#### Movimento de Processos — 1938/1942

|      | PROCESSOS |            |                              |  |  |  |
|------|-----------|------------|------------------------------|--|--|--|
| ANOS | ENTRADOS  | INFORMADOS | ENCAMINHADOS<br>COM DESPACHO |  |  |  |
| 1938 | 9.466     | 3.711      | 5.755                        |  |  |  |
| 1939 | 5.922     | 3.102      | 2.820                        |  |  |  |
| 1940 | 5.050     | 1.510      | 3.540                        |  |  |  |
| 941  | 5.338     | 1.450      | 3.511                        |  |  |  |
| 1942 | ()        | 1.260      | 4.078                        |  |  |  |

### SECRETARIA DO INTERIOR

## DIRETORIA DO PESSOAL

Movimento do Protocolo - 1942

| MESES     | EXPEDIENTE |             |           |  |  |  |
|-----------|------------|-------------|-----------|--|--|--|
| •         | ENTRADO    | DISTRIBUIDO | ARQUIVADO |  |  |  |
| Janeiro   | 3.196      | 2.544       | 612       |  |  |  |
| Fevereiro | 2.472      | 1.999       | 485       |  |  |  |
| Março     | 3.322      | 2.526       | 728       |  |  |  |
| Abril     | 3.058      | 2.540       | 608       |  |  |  |
| Maio      | 3.082      | 2.459       | 587       |  |  |  |
| Junho     | 3.488      | 2.906       | 592       |  |  |  |
| Julho     | 4.032      | 3.489       | 591       |  |  |  |
| Agôsto    | 3.646      | 3.050       | 554       |  |  |  |
| Setembro  | 3.159      | 2.611       | 564       |  |  |  |
| Outubro   | 3.034      | 2.594       | 445       |  |  |  |
| Novembro  | 2.698      | 2.281       | 416       |  |  |  |
| Dezembro  | 3.246      | 2.767       | 487       |  |  |  |
| TOTAL     | 38.433     | 31.766      | 6.669     |  |  |  |

## SECRETARIA DO INTERIOR

## DIRETORIA DO INTERIOR E JUSTIÇA MOVIMENTO DE PROCESSOS — 1938/1942

| ECDECIPICACIO                   | MOVIMENTO DE MATRICULAS |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO                   | 1938                    | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |  |  |
| Naturalizações                  | 231                     | 408  | 43   | 54   | 5    |  |  |
| Heranças estrangeiras           | 4                       | 2    | _    | _    | _    |  |  |
| Extradições e expulsões         | 41                      | . 46 | _    | -    | 1    |  |  |
| Cartas precatórias e rogatórias | 15                      | 25   |      | -    | 6    |  |  |
| Decretos Leis                   | _                       | -    | 70   | 129  | 138  |  |  |
| Indultos ou comutação de penas  | _                       | -    | 18   | 32   | 47   |  |  |
| Opções                          | -                       |      | 53   | 43   | 5    |  |  |
| Títulos declaratórios           | -                       | -    | 24   | 17   | 35   |  |  |
| Decretos registrados            | -                       | -    | 191  | 283  | 185  |  |  |
|                                 |                         |      |      |      |      |  |  |

PREDIAL — 1937-1942

|      | MOVIMENTO NO FIM DE CADA ANO (Importância em Cr\$) |                           |           |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--|--|--|
| ANOS | VALOR TOTAL<br>DOS CONTRATOS                       | RECEBIMENTOS<br>POR CONTA | SALDOS    |  |  |  |
| 1937 | 624.933                                            | 89.918                    | 535.015   |  |  |  |
| 938  | 2.353.803                                          | 268.225                   | 2.085.578 |  |  |  |
| 939  | 3.657.535                                          | 515.698                   | 3.141.837 |  |  |  |
| 940  | 5.395.496                                          | 735.274                   | 4.660.222 |  |  |  |
| 941  | 8.524.526                                          | 860.195                   | 7.664.331 |  |  |  |
| 942  | 11.408.900                                         | 2.202.277                 | 9.206.623 |  |  |  |

#### TOTAIS GERAIS DO MOVIMENTO NO PERÍODO — 1837/1942

| DISCRIMINAÇÃO                            | IMPORTÂNCIA<br>EM CRUZEIROS |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Valor total dos contratos                | 11.408.900                  |
| Recebimentos por conta                   | 2.202.277                   |
| Contratos rescindidos e juros extornados | 532.690                     |
| Saldo em 31-XII-942                      | 8.673.933                   |

Taxas e Valores dos Empréstimos Hipotecários

|     | VALOR EM CRUZEIROS |
|-----|--------------------|
| 10% | 1.200.000          |
| 10% | 1.200.000          |
| 6%  | 1.800.000          |
| 6%  | 2.400.000          |
|     | 10%<br>6%          |

## Movimento de alguns Titulos

|                          | VALOR             | EM CR.\$          |                               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| TITULOS                  | De 1933<br>a 1937 | De 1938<br>a 1942 | Diferença<br>para +<br>(Cr\$) |
| Reservas                 | 22.357.911        | 48.381.653        | 26.023.742                    |
| Pensões e Peculios       | 4.204.723         | 9.283.582         | 5.078.859                     |
| Empréstimos hipotecários | 3.494.630         | 12.843.970        | 9.349.340                     |
| Seguros                  | 2.448.217         | 11.462 299        | 9.014.082                     |
| Sinistros                | 875.291           | 2.989.103         | 2.113.812                     |

## **EMPRÉSTIMOS**

#### 1937/1942

|      |                                      | im de d            | cada ano, d                       | los emp            | réstimos con    | cedidos            |
|------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ANOS | Sucessivos, rapidos e es-<br>peciais | Números<br>Indices | Especiais<br>garantidos<br>(Cr\$) | Números<br>Indices | TOTAL<br>(Gr\$) | Números<br>Indices |
| 1937 | 2.590.387                            | 100                | 812.835                           | 100                | 3.403.223       | 100                |
| 1938 | 7.476.337                            | 289                | 704.626                           | 87                 | 8.180.963       | 240                |
| 1939 | 13.875.021                           | 536                | 811.404                           | 100                | 14.686.425      | 432                |
| 1940 | 12.331.177                           | 476                | 537.861                           | 66                 | 12.869.038      | 378                |
| 1941 | 14.228.714                           | 549                | 424.929                           | 52                 | 14.653.643      | 431                |
| 1942 | 15.679.501                           | 605                | 333.717                           | 41                 | 16.013.218      | 471                |

## FIANÇAS

#### 1937/1942

|      | Valor o                   | las fian           | ças conced         | idas em            | cada ano (C | Cr\$)                      |
|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
| ANOS | Para alu-<br>guel de casa | Números<br>Indices | Para hos-<br>pital | Números<br>Indices | TOTAL       | Número <b>s</b><br>Indices |
| 1937 | 96.533                    | 100                |                    | _                  | 96.533      | 100                        |
| 1938 | 133.204                   | 138                | 11.000             | 100                | 144.204     | 149                        |
| 1939 | 180.944                   | 187                | 24.409             | 222                | 205.353     | 213                        |
| 1940 | 135.661                   | 141                | 50.400             | 458                | 186.061     | 193                        |
| 1941 | 138.238                   | 143                | 112.142            | 1.019              | 250.380     | 259                        |
| 1942 | 140.267                   | 145                | 96.557             | 878                | 236.824     | 245                        |

## HIPOTECAS — 1937/1942

|            | MOVIMENTO       | NO FIM DE C | ADA ANO (IM | POR. EM CR.\$) |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| EXERCÍCIOS | Valor total dos | IMÓVEIS     |             |                |  |  |  |  |  |
|            | empréstimos     | Valor       | Baixas      | Saldos         |  |  |  |  |  |
| 1937 '     | 2.869.696       | 3.189.244   | 416.885     | 2.772.359      |  |  |  |  |  |
| 1938       | 3.456.004       | 3.764.685   | 809.885     | 2.954.800      |  |  |  |  |  |
| 1939       | 3.603.089       | 3.934.685   | 1.032.885   | 2.901.800      |  |  |  |  |  |
| 1940       | 3.800.840       | 4.105.485   | 1.310.385   | 2.795.100      |  |  |  |  |  |
| 1941       | 4.477.456       | 4.793.215   | 1.745.185   | 3.048.030      |  |  |  |  |  |
| 1942       | 4.929.699       | 7.190.465   | 1.968.185   | 5.222.280      |  |  |  |  |  |

## TOTAIS GERAIS DO MOVIMENTO NO PERIODO DE 1932/1942

| DISCRIMINAÇÃO          | IMPORTANCIA<br>EM CRUZEIROS |
|------------------------|-----------------------------|
| Valor dos empréstimos  | 4.929.699                   |
| Recebimentos por conta | 3.559.808                   |
| Saldo                  | 1.369.891                   |
| Valor dos imóveis      | 7.190.465                   |
| Baixas                 | 1.968.185                   |
| Saldo                  | 5.222.280                   |
|                        |                             |

## PENSÕES E PECULIOS — 1938/1942

### a) Pensões

|      | ESTADO |                    |                 | PRI    | EFEI'              | TURA            | TOTAL  |                    |                 |
|------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| ANOS | óbitos | Benefi-<br>ciários | Valor<br>(Cr\$) | óbitos | Benefi-<br>ciários | Valor<br>(Gr\$) | óbitos | Benefi-<br>ciários | Valor<br>(Cr\$) |
| 1938 | 70     | 182                | 11.462          | 4      | 8                  | 1.011           | 74     | 190                | 12.473          |
| 1939 | 107    | 307                | 22.831          | 18     | 48                 | 2.972           | 125    | 355                | 25.803          |
| 1940 | 107    | 292                | 21.436          | 11     | 25                 | 2.074           | 118    | 317                | 23.510          |
| 1941 | 101    | 236                | 22.767          | 14     | 37                 | 3.587           | 115    | 273                | 26.354          |
| 1942 | 120    | 272                | 23.873          | 7      | 17                 | 1.526           | 127    | 289                | 25.399          |

## b) Pecúlios

| ANOS | Beneficiários | Valor<br>(Cr\$) |         |
|------|---------------|-----------------|---------|
| 1938 | 84            | 125             | 181.370 |
| 1939 | 88            | 175             | 184.606 |
| 1940 | 121           | 222             | 274.927 |
| 1941 | 122           | 240             | 254.683 |
| 1942 | 101           | 184             | 213.575 |

# SECRETARIA DO INTERIOR IMPRENSA OFICIAL

|             | Máquin | as adquiridas | Rend                 | Renda de Obras em Cr\$ |           |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|---------------|----------------------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| ANOS        | Número | Valor Cr\$    | N/Contabi-<br>lisada | Total                  |           |  |  |  |  |  |
| 1938        |        |               |                      |                        |           |  |  |  |  |  |
| 1939        | 2      | _             | 401.976              | 444.492                | 846.468   |  |  |  |  |  |
| 1939        | 2      | 61.415        | 771.587              | 664.153                | 1.435.740 |  |  |  |  |  |
| 1940        | 1      | 85.000        | 1.100.000            | 773.273                | 1.873.273 |  |  |  |  |  |
| 1941        | 7      | 243.610       | 1.201.635            | 814.380                | 2.016.015 |  |  |  |  |  |
| 1942        | 12     | 2.992.500     | 1.252.884            | 766.788                | 2.019.672 |  |  |  |  |  |
| Quinquênio  | 22     | 3.382.525     | 4.728.082            | 3.463.086              | 8.191.168 |  |  |  |  |  |
| Média anual | 4,4    | 676.505       | 945.616              | 692.617                | 1.638.234 |  |  |  |  |  |
|             |        |               |                      |                        |           |  |  |  |  |  |

# SECRETARIA DO INTERIOR MOVIMENTO DO ARQUIVO POBLICO — 1938/1942

| ANOS.       | 5 2                    | Produção<br>za          |                 | ad a                                      | recolhi-<br>fnventá-<br>outros    | cata-  | ro de                    |  |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--|
|             | Certidões<br>extraidas | Quantidade<br>de linhas | Renda<br>(Cr\$) | Indices<br>vros de<br>(Quantid<br>livros) | Autos redos. (In rios e processos | Autos  | Numero de<br>consulentes |  |
| 1938        | 3.006                  | 646.230                 | 153.767         | 350                                       | 3.280                             | 96     | 2.089                    |  |
| 1939        | 2.226                  | 515.308                 | 124.923         | 286                                       | 1.123                             | 5.316  | 1.578                    |  |
| 1940        | 2.526                  | 492.574                 | 122.248         | 335                                       | 5.297                             | 1.455  | 1.331                    |  |
| 1941        | 3.964                  | 760.979                 | 179.458         | 330                                       | 5.420                             | 1.299  | 1.220                    |  |
| 1942        | 2.309                  | 473.185                 | 109.316         | 260                                       | 4.269                             | 12.916 | 1.277                    |  |
| Quinquênio  | 14.031                 | 2.888.276               | 689.712         | 1.561                                     | 19.389                            | 21.082 | 7.495                    |  |
| Média anual | 2.806                  | 577.655                 | <b>137.</b> 942 | 312                                       | 3.878                             | 4.216  | 1.499                    |  |



### **JUSTIÇA**

Desvaneço-me de poder consignar, ao referir-me ao Poder Judiciário, a excelência das relações de cordialidade e respeito que sempre prevaleceram entre êle e o Poder Executivo a mim confiado.

Creio, porém, que jamais se poderia dar maiores demonstrações de acatamento a magistrados do que as recebidas de minha administração. O Poder Judiciário, cujos juizes e desembargadores orgulham os foros de nossa dignidade e superior espírito de justiça, foi inalteravelmente mantido em todas as suas prerrogativas de corpo independente e de soberana atuação funcional.

Nenhuma interferência descabida pode ser citada, em minha gestão, a essa soberania, quer na constituição da própria magistratura, quer no exercício de sua nobilitante função. O mesmo posso afirmar da legislação que lhe diz respeito. Todas as leis e regulamentos de seu interêsse foram elaborados por comissões de juizes e integralmente respeitados.

Em tal atmosfera, puderam os órgãos judiciais desempenhar sua missão com um rítmo de atividade e um grau de acuro e perfeição que honram seus eminentes integrantes e o próprio Rio Grande.

À Comissão Disciplinar Judiciária cabem iguais assertos. Constituida nos moldes propostos ao Executivo, desempenha suas salutares atribuições, cercada de respeito e efetivas garantias.

Da fecunda atuação da magistratura estadual dá exuberante e minuciosa notícia o volume dedicado à "Estatística Judiciária do Rio Grande do Sul", elaborado pelo Departamento Estadual de Estatística e abrangendo o período de 1939 a 1941. Quanto ao Tribunal de Apelação, ainda o quadro anexo renova os principais elementos de seu trabalho.

## TRIBUNAL DE APELAÇÃO

## a) Número e espécie dos feitos entrados — 1938/1942

| ANOS | Agravos | Civeis ded A | Crimi-<br>nais sago | Habeas-<br>corpus | Recursos | Desafora-<br>mento | Cart. teste-<br>munhaveis | Conflitos de<br>jurisdição | Outros<br>feitos | TOTAL |
|------|---------|--------------|---------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------|
|      |         |              |                     |                   |          |                    |                           |                            |                  | 9     |
| 1938 | 210     | 118          | 487                 | 108               | 132      | 5                  | 11                        | 4                          | 117              | 1.192 |
| 1939 | 218     | 117          | 534                 | 98                | 163      | 7                  | 14                        | 5                          | 65               | 1.221 |
| 1940 | 174     | 278          | 537                 | 57                | 166      | _                  | 4                         | 4                          | 17               | 1.237 |
| 1941 | 173     | 330          | 501                 | 77                | 212      | 2                  | 3                         | 11                         | 15               | 1.324 |
| 1942 | 352     | 452          | 567                 | 54                | 299      | 2                  | 2                         | 11                         | 22               | 1.761 |
|      |         |              |                     |                   |          |                    |                           |                            |                  |       |

## b) Número e espécie dos feitos julgados — 1938/1942

| 1    | ANOS | Agravos | Civeis | Crimi-<br>nais | Habeas-<br>corpus | Recursos | Desafora-<br>mento | Cart. teste-<br>munhaveis | Conflitos de<br>jurisdição | Embargos<br>infringentes | Outros<br>feitos | TOTAL |
|------|------|---------|--------|----------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------|
| 1938 |      | 190     | 239    | 114            | 110               | 131      | 5                  | 7                         | 4                          | 45                       | 97               | 942   |
| 1939 |      | 281     | 146    | 740            | 94                | 194      | 8                  | 10                        | 4                          | 68                       | 36               | 1.581 |
| 1940 |      | 184     | 255    | 590            | 58                | 196      | _                  | 5                         | 2                          | 46                       | 18               | 1.354 |
| 1941 |      | 174     | 373    | 530            | 97                | 245      | 2                  | 3                         | 9                          | 11                       | 19               | 1.463 |
| 1942 |      | 359     | 468    | 582            | 66                | 325      | 3                  | 3                         | 12                         | 13                       | 23               | 1.854 |
|      |      |         |        |                |                   | . 3      |                    |                           |                            | 4                        |                  |       |

#### c) Sessões realizadas — 1938/1942

|     | 1    |                               |                                                |                                                            | as                                                                                                                                             | اددا                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.* | 3.** | Total                         | 1.ª                                            | 2.ª                                                        | 3.**                                                                                                                                           | Total                                                                                                                                                                   | Camaras<br>Reunidas                                                                                                                                                                                    | TOTAL                                                                                                                                                                                                                              |
| 42  | 3    | 88                            | 46                                             | Ā                                                          |                                                                                                                                                | 50                                                                                                                                                                      | 33                                                                                                                                                                                                     | 171                                                                                                                                                                                                                                |
| 42  | 45   | 136                           | 43                                             | 44                                                         | _                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 43                                                                                                                                                                                                     | 266                                                                                                                                                                                                                                |
| 43  | 43   | 130                           | 63                                             | 64                                                         | _                                                                                                                                              | 127                                                                                                                                                                     | 57                                                                                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                                                                                                                |
| 43  | 41   | 125                           | 44                                             | 45                                                         | 38                                                                                                                                             | 127                                                                                                                                                                     | 70                                                                                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                                                                                                                |
| 44  | 45   | 133                           | 46                                             | 45                                                         | <b>5</b> 0                                                                                                                                     | 141                                                                                                                                                                     | 68                                                                                                                                                                                                     | 342                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 43   | 42   45<br>43   43<br>43   41 | 42 3 88<br>42 45 136<br>43 43 130<br>43 41 125 | 42 3 88 46<br>42 45 136 43<br>43 43 130 63<br>43 41 125 44 | 42     3     88     46     4       42     45     136     43     44       43     43     130     63     64       43     41     125     44     45 | 42     3     88     46     4     —       42     45     136     43     44     —       43     43     130     63     64     —       43     41     125     44     45     38 | 42     3     88     46     4     —     50       42     45     136     43     44     —     187       43     43     130     63     64     —     127       43     41     125     44     45     38     127 | 42     3     88     46     4     —     50     33       42     45     136     43     44     —     187     43       43     43     130     63     64     —     127     57       43     41     125     44     45     38     127     70 |

#### MINISTÉRIO PÚBLICO

Posso estender ao Ministério Público, em grande parte, as declarações acima endereçadas à Justiça.

Reorganizado sob minha administração e instituida a carreira regular dos Promotores, passaram todos os atuais titulares pela prova de rigoroso concurso que deu a êste corpo de defesa social o grau de seleção e capacidade requeridos. Integrado por elementos competentes, e cercado das garantias legais, tem agora o Ministério a autonomia e a independência que lhe convém para o exercício imparcial de uma nobre e fundamental tarefa.

Os novos textos da lei substantiva criminal, assim como os processuais e de organização judiciária têm acrescido sem cessar seus encargos e atribuições. A êsses se vem juntar a ação fiscalizadora e tutelar, que lhes cabe, em matéria civil, comercial e orfanológica. Cumpre-lhes, ainda, o patrocínio das causas em que o Estado têm interêsses e a execução judicial da dívida ativa estadual e municipal. A tal acervo de tarefas tem dado cabal desempenho nosso ministério público, sem aumento correspondente de seus membros. As cifras indicativas de suas atividades, fartamente demonstradas no relatório da Procuradoria Geral, não fazem, por isto, senão crescer de ano para ano, oferecendo confortadora demonstração do elevado espírito civico e conciência profissional dos atuais titulares.



#### SEGURANÇA PÚBLICA

Não me preciso alongar em maiores comentários sôbre a eficiência de nossa organização policial. Coube à gestão do coronel Aurélio Py promover a radical reforma dêste aparelhamento, tirando-o do estado embrionário em que o encontrou e dando-lhe a feição e o dinamismo próprios de nosso grau de progresso.

Do acerto dessa reforma, que a nenhuma peça deixou de atingir, falam bem alto os quadros estatísticos que acompanham êste relatóric e o do titular da Polícia.

O grau de eficiência de uma organização policial se afere pelo grau de tranquilidade pública de que desfruta o Estado. E, sob êste critério, nenhum melhor comentário poderia ser feito.

A estatística policial criminal denota, d'outra parte, acentuado e desvanecedor declínio de quási todos os delitos contra a vida e propriedade. Aqueles, especialmente, sofreram os benéficos resultados do desarmamento que, pela primeira vez no Rio Grande, se tornou incontestável realidade. Daí decorre o pequeno coeficiente de crimes de morte — apenas 250 casos, em 1942, entre 5.387 eventos delituosos — a par do elevado número de ferimentos leves: 1.314, ou 25% do total.

A excelência de nosso corpo policial, se a análise daquela estatística não bastasse, seria atestada, e de maneira decisiva, considerando-se sua atuação na esfera, sempre tão delicada e perigosa, da crdem política e social.

Poucos períodos poderiam ser mais agitados, sob êste aspecto, que o vencido pela minha administração. Não apenas sob o prisma da ordem política nacional, como, muito especialmente, a respeito das perturbações extremistas, de todos os jaezes e procedências. E a culminância destas não encontra paralelo na vida polícial riograndense, quando a sanha da conquista germânica, alimentada pelos triunfos iniciais da guerra, desaçaimou a trama de sua rede de agitação em nosso meio.

A galhardia, serenidade e inteligente energia demonstradas então

pela polícia riograndense elevaram o conceito de que gozava, quer entre nós, quer além de nossas fronteiras. E sem entrar em pormenores, aqui descabidos, repiso que à ação policial do Estado, nessa emergência, devem o Rio Grande e o Brasil larga fôlha de reconhecimento e louvor.

Manda ainda a justiça seja frisado o critério que norteou nosso organismo policial, limitando-se o mais possivel às suas prerrogativas legais e só excepcionalmente lançando mão dos recursos que o estado de guerra lhe outorgava.

A leitura da exposição da Chefatura de Polícia revela, em minúcias, o perfeito funcionamento de todos os seus órgãos e setores, institutos e serviços. Todos reformados e ampliados dão prova de se acharem à altura de nossas atuais necessidades.

Devo entretanto abrir registro especial para a instalação da Colônia Penal Daltro Filho, às margens do Jacuí. Trata-se, realmente, de obra penitenciária que se pode colocar entre as mais modernas e bem aparelhadas da América do Sul. Nela o Estado inverteu mais de três milhões de cruzeiros que frutificaram nos excelentes resultados colhidos. Graças a êsse estabelecimento penal, foi possivel não somente dar magnifica assistência e possibilidade de readaptação social aos detentos, como favorecer ainda as condições de vida dos encarcerados em nosso arcáico edifício correcional metropolitano, que era verdadeiro amontoamento de presos, privados de todos os requisitos de higiene, conforto e moralidade.

O desafogo que a Colônia Penal trouxe à Casa de Correção permitiu melhorar-lhe as condições e d vida de seus habitantes, ampliando, do mesmo passo, suas oficinas e instalações.

Também às mulheres criminosas foi concedido tratamento humano, tirando-as das águas-furtadas em que eram confinadas, naquele mesmo estabelecimento, e levando-as para prédio próprio, onde, com conforto moral e material, aos cuidados de religiosas, lhes é possivel adquirir nova educação para a vida social.

# REPARTIÇAO CENTRAL DE POLÍCIA CRIMES OCORRIDOS NO ESTADO — 1938/1942

| ECDECIPICACIO                |       | NÚMER | TOTAL | Percen- |       |        |        |
|------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|
| ESPECIFICAÇÃO                | 1938  | 1939  | 1940  | 1941    | 1942  | 101111 | tagens |
| Homicídio Tentativa de homi- | 367   | 372   | 296   | 281     | 250   | 1.566  | 6,18   |
| cídio                        | 29    | 28    | 37    | 23      | 33    | 150    | 0,59   |
| Lesões graves                | 237   | 269   | 229   | 201     | 149   | 1.085  | 4,29   |
| Lesões leves                 | 1.105 | 1.230 | 1.461 | 1.362   | 1.314 | 6.472  | 25,52  |
| Estelionato                  | 61    | 43    | 22    | 31      | 56    | 213    | 0,84   |
| Roubo                        | 287   | 417   | 239   | 131     | 183   | 1.257  | 4,97   |
| Furto                        | 1.334 | 1.129 | 780   | 336     | 1.364 | 4.943  | 19,56  |
| Apropriação indébi-          |       |       |       |         |       |        |        |
| ta                           | 87    | 122   | 70    | 81      | 58    | 418    | 1,65   |
| Abigeato                     | 43    | 45    | 57    | 109     | 53    | 307    | 1,21   |
| Falsificação                 | 24    | 10    | 15    | 18      | 8     | 75     | 0,29   |
| Defloramento                 | 774   | 1.021 | 1.118 | 1.080   | 1.036 | 5.029  | 19,91  |
| Estupro                      | 72    | 170   | 239   | 249     | 117   | 847    | 3,35   |
| Rapto                        | 49    | 57    | 32    | 44      | 47    | 229    | 0,90   |
| Outros crimes                | 504   | 497   | 463   | 496     | 719   | 2.679  | 10,74  |
| TOTAL                        | 4.973 | 5.410 | 5.058 | 4.442   | 5.387 | 25.270 | 100%   |

## RESUMO

| ESPECIFICAÇÃO                 | Número | Percentagens |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Crimes contra a pessoa e vida | 9.273  | 36,58        |
| Crimes contra a propriedade   | 7.213  | 28,52        |
| Crimes contra a honra         | 6.105  | 24,16        |
| Outros                        | 2.679  | 10,74        |
| TOTAL                         | 25.270 | 100,00       |

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLICIA

### CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA DE 1937 E 1939

|                            |                                       | Despesa   | Receita | Despesa    | Receita   |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| TITULOS                    |                                       | 1937      | 1937    | 1939       | 1939      |
|                            | . 1                                   | Cr\$      | Gr\$    | Cr\$       | Cr\$      |
| 1                          | Chefatura de Polf-<br>cia             | 1.514.900 | _       |            |           |
|                            | Gabinete de Identi-<br>ficação        | 231.940   | -       |            |           |
|                            | Gabinete Médico<br>Legal              | 64.840    |         |            |           |
|                            | Casa de Correção                      | 1.544.600 | _       |            |           |
| R.G.P.                     |                                       |           |         |            |           |
|                            | Colônia Correcional                   | 50.160    | -       |            |           |
|                            | Diretoria do Corpo<br>de Guarda Civis | 3.179.880 | -       |            |           |
|                            | Eventuais                             | 446.255   | -       |            |           |
|                            | Diversas Despesas                     | 367.553   |         |            |           |
|                            | Sub-Total                             | 7.400.128 | . —     | 15.250.469 | 6.321.029 |
| SERVIÇO DO TRAFEGO (x)     |                                       | 1.000.000 |         |            |           |
| TOTAIS                     |                                       | 8.400.128 | _       | 15.250.469 | 6.321.029 |
| AUMENTO DE DESPESA EM 1939 |                                       |           |         | 6.850.341  |           |
| RECEIT                     | ra em 1939                            |           |         | 6.321.029  |           |
|                            | SO REAL DE DESPE-<br>CM 1939          |           |         | 529.312    |           |

<sup>(</sup>x) Servico mantido pelo município de Pôrto Alegre.

# REPARTIÇAO CENTRAL DE POLICIA RENDA NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO

1938/1942

| ANOS   | NA CAPITAL (Cr\$) | NO INTERIOR (Cr\$) | TOTAL (Cr\$)  |
|--------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1938   | 1.430.918,20      | 971.026,80         | 2.401.945,00  |
| 1939   | 2.365.335,60      | 3.955.693,40       | 6.321.029,00  |
| 1940   | 2.399.233,40      | 4.193.095,30       | 6.592.328,70  |
| 941    | 2.323.071,90      | 3.824.179,20       | 6.147.251,10  |
| 1942   | 1.884.396,60      | 4.193.947,50       | 6.078.344,10  |
| ESTADO | 10.402.955,70     | 17.137.942,29      | 27.540.897,90 |

### REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

#### **DIRETORIA DO EXPEDIENTE**

a — Direção.
b — Serviço de Expediente.
c — Fichário de minutas, serviço de certidões e informações.
d — Fichário de reus pronunciados e serviço estatístico criminal.
e — Fichário geral da correspondência recebida.
f — Arquivo.

### SECÇÃO DO PESSOAL

SECÇÃO DE CONTABILIDADE a — Tesouraria. b — Almoxarifado.

#### MOVIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA 1938/1942

| ANOS — | EXPEDIE | mom 4 T |         |
|--------|---------|---------|---------|
| ANOS   | Entrado | Saído   | TOTAL   |
| 1938   | 22 485  | 24.093  | 46.578  |
| 1939   | 23.260  | 25.444  | 48.704  |
| 1940   | 27.358  | 26.801  | 54.159  |
| 941    | 24.139  | 23.663  | 47.802  |
| 1942   | 23.332  | 21.509  | 44.841  |
| SOMA   | 120.574 | 121.510 | 242.084 |

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL

|             | / a — Secretaria.                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
|             | b — Cartório Especial.                                |
|             | c — Secção de Ordem Política.                         |
| ORGANIZAÇÃO | d — Secção de Ordem Social.                           |
|             | e — Secção de Fiscalização de armas,                  |
|             | munições e explosivos.  f — Secção de serviço secreto |

## SECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS 1938/1942

| Registro de armas | Porte de armas                         |
|-------------------|----------------------------------------|
| 1.022             | 690                                    |
| 7.487             | 762                                    |
| -                 | _                                      |
| 5.769             | 821                                    |
| 13.228            | 1.222                                  |
| 27.506            | 3.495                                  |
|                   | 1.022<br>7.487<br>—<br>5.769<br>13.228 |

#### SECÇÃO DE ORDEM POLÍTICA 1938/1942

| 13300 | FORNECIM                   |     |         |  |
|-------|----------------------------|-----|---------|--|
| ANOS  | Salvo condutos Passaportes |     | TOTAL   |  |
| 1938  | 7.200                      | 340 | 7.540   |  |
| 1939  | -                          | _   | _       |  |
| 1940  | 12.574                     | 322 | 12.896  |  |
| 1941  | 129.953                    | 243 | 130.196 |  |
| 1942  | 15.200                     | 87  | 15.287  |  |
| SOMA  | 164.927                    | 992 | 165.919 |  |

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA DELEGACIA DE TRÂNSITO E ACIDENTES

- a) Gabinete do Delegado.
- b) Secção de Acidentes.
- c) Secção de Prontuariado, Arquivo e Fichário.
- d) Secção de Fiscalização.
- e) Gabinete Médico.
- f) Secção de Exames
- g) Secção de Sinalização.
- h) Almoxarifado.

## DELEGACIA DE TRÂNSITO E ACIDENTES REGISTRO DE VEÍCULOS NO ESTADO — 1939/1942

| ANGG | ESP        |           |               |         |
|------|------------|-----------|---------------|---------|
| ANOS | Auto-motor | Motociclo | Tração animal | TOTAL   |
| 1939 | 20.158     | 1.247     | 92.537        | 113.942 |
| 1940 | 21.156     | 1.304     | 109.852       | 132.312 |
| 1941 | 24.553     | 1.337     | 101.286       | 127.176 |
| 1942 | 15.509     | 1.257     | 107.017       | 123.783 |

ORGANIZAÇÃO .....

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLICIA

## DELEGACIA DE TRANSITO E ACIDENTES

## CARTEIRAS EXPEDIDAS — 1939/1942

| VEfCULO       | CATEGORIA    | 1939   | 1940   | 1941  | 1942  |
|---------------|--------------|--------|--------|-------|-------|
|               | Profissional | ()     | 6.001  | 2.081 | 912   |
| AUTO - MOTOR  | Amador       | ()     | 6.690  | 1.536 | 932   |
|               | Total        | ()     | 12.691 | 3.617 | 1.844 |
|               | Profissional | ()     | 176    | 91    | 129   |
| MOTOCICLO     | Amador       | ()     | 185    | 47    | 57    |
|               | Total        | ()     | 361    | 138   | 186   |
| BONDE         | Profissional | ()     | 129    | 268   | 15    |
|               | Profissional | ()     | 265    | 133   | 566   |
| BICICLETA     | Amador       | ()     | 863    | 217   | 28    |
|               | Total        | ()     | 1.128  | 350   | 594   |
|               | Profissional | ()     | 11.998 | 2.929 | 3.444 |
| TRAÇÃO ANIMAL | Amador       | ()     | 4.596  | 421   | 242   |
|               | Total        | ()     | 16.594 | 3.350 | 3.686 |
| TOTAL GERAL   |              | 10.168 | 30.903 | 7.723 | 6.325 |

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA DELEGACIA DE TRANSITO E ACIDENTES

#### MULTAS IMPOSTAS — 1939/1942

| ANOS | CAPITAL<br>(Cr\$) | INTERIOR<br>(Cr\$) | TOTAL (Cr\$) |
|------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1939 | 52.050            | 30.709             | 82.759       |
| 1940 | 109.246           | 105.051            | 214.297      |
| 1941 | 84.588            | 179.785            | 264.373      |
| 1942 | 94.311            | 199.512            | 293.823      |

## EXAMES MÉDICOS REALIZADOS NA CAPITAL PARA A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS — 1939/1942

| ANOS  | APROVADOS | REPROVADOS | TOTAL | PERCENTAGEM DE<br>REPROVAÇõES |
|-------|-----------|------------|-------|-------------------------------|
| 1939  | 2.043     | 54         | 2.097 | 2,57                          |
| 1940  | 3.098     | 95         | 3.193 | 3,07                          |
| 1941  | 1.984     | 72         | 2.056 | 3,50                          |
| 1942  | 2.475     | 50         | 2.525 | 1,98                          |
| TOTAL | 9.600     | 271        | 9.871 | 2,74                          |

## REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

## DIRETORIA DE INVESTIGAÇÕES E SERVIÇOS PREVENTIVOS

|             | a - Delegacia Especial de Segurança Pessoal  |
|-------------|----------------------------------------------|
|             | e Vigilância.                                |
|             | b — Delegacia Especial de Costumes.          |
|             | c — Delegacia Especial de Atentados à Pro-   |
| ORGANIZAÇÃO | /<br>priedade.                               |
|             | d — Secção de Expediente e Arquivo.          |
|             | e — Secção de Estatística Policial, Criminal |
|             | e Judiciária.                                |
| 1.0         | f — Escola de Polícia.                       |

## DIRETORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PESSOAL E VIGILANCIA I — CAPTURAS — 1939/1942

| ANOS | CAPTURAS |           |
|------|----------|-----------|
|      | Pedidas  | Efetuadas |
| 1939 | 716      | 410       |
| 1940 | 180      | 164       |
| 1941 | 269      | 160       |
| 1942 | 512      | 206       |

#### II — ACIDENTES EM GERAL — 1938/1942

| ANOS | N.º DE ACIDENTES |
|------|------------------|
| 1938 | 1,610            |
| 1939 | 2.623            |
| 1940 | 4.474            |
| 1941 | 2.771            |
| 1942 | 1.949            |

## REPARTIÇAO CENTRAL DE POLICIA

## DIRETORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PESSOAL E VIGILANCIA

#### III — INCÉNDIOS — 1938/1942

| INCENDIOS |  |
|-----------|--|
| 47        |  |
| 60        |  |
| 112       |  |
| 89        |  |
| 137       |  |
|           |  |

## IV — SUICÍDIOS E TENTATIVAS — 1938/1942

| ANOS | Suicídios e tentativas |
|------|------------------------|
| 1938 | 214                    |
| 1939 | 499                    |
| 1940 | 545                    |
| 1941 | 499                    |
| 1942 | 419                    |

#### V — MOVIMENTO DE HOTEIS — 1939/1942

| 4370 | HOSPEDES |        |
|------|----------|--------|
| ANOS | Entrados | Saídos |
| 939  | 62.011   | 59.325 |
| 940  | 70.089   | 62.074 |
| 941  | 87.953   | 83.429 |
| 1942 | 90.692   | 86.019 |

# REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

## DELEGACIA DE ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA DE ESTRANGEIROS

#### REGISTRO DE ESTRANGEIROS

| •          | e Delegacias de Polícia do Interior | 49.302 |
|------------|-------------------------------------|--------|
| Na Capital |                                     | 15.771 |
|            | TOTAL.                              | 65 073 |

# ESTRANGEIROS REGISTRADOS, SEGUNDO A NACIONALIDADE, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 1942

| NACIONALIDADE    | N.º de re-<br>gistros | NACIONALIDADE      | N.º de re-<br>gistros |
|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Alemanha         | 12.910                | Cuba               | 21                    |
| Itália           | 11.468                | Iran               | 16                    |
| Uruguai          | 10.290                | Noruéga            | 14                    |
| Polônia          | 6.992                 | Venezuéla          | 14                    |
| Portugal         | 5.547                 | Bulgária           | 14                    |
| Rússia           | 4.739                 | Dantzig            | 14                    |
| Argentina        | 2.309                 | Finlândia          | 14                    |
| Espanha          | 2.211                 | China              | 13                    |
| Síria-Libano     | 1.848                 | Palestina          | 12                    |
| Rumania          | 1.484                 | México             | 10                    |
| Lituânia         | 616                   | Luxemburgo         | 9                     |
| Austria          | 369                   | Perú               | 9                     |
| Suíssa           | 330                   | União Sul Africana | 9                     |
| Hungría          | 322                   | Canadá             | 8                     |
| Estados Unidos   | 309                   | Bolívia            | 7                     |
| França           | 308                   | Equador            | Б                     |
| Tcheco Slovaquia | 252                   | Albânia            | 4                     |
| Grā Bretanha     | 239                   | Pérsia             | 3                     |
| Holanda          | 218                   | Lichsteinten       | 2<br>2<br>2           |
| Letônia          | 205                   | Irlândia           | 2                     |
| Austrália        | 180                   | Argélia            | 2                     |
| Japão            | 173                   | Abissínia          | 1                     |
| Yugo-Slávia      | 164                   | Colômbia           | 1                     |
| Heimatlos        | 162                   | Costa Rica         | 1                     |
| Turquía          | 155                   | Egito              | 1                     |
| Suécia           | 136                   | Escócia            | 1                     |
| Paraguai         | 118                   | Guatemala          | 1                     |
| Chile            | 113                   | Nicarágua          | 1                     |
| Grécia           | 83                    | Oceania            | 4                     |
| Arábia           | 62                    | Panamá             | 4                     |
| Bélgica          | 48                    | São Domingos       | 1                     |
| Dinamarca        | 45                    | Marrocos           | 1                     |
| Estônia          | 39                    | TOTAL              | 65.073                |

# REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLICIA

## DIRETORIA DE PRESIDIOS E ANEXOS

## I — CASA DE CORREÇÃO

## 1. MOVIMENTO DOS DETENTOS:

| 1938 { Existentes em 1.º de Janeiro                 | 746<br>1.750<br>927   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1939 { Existentes em 1.º de Janeiro                 | 823<br>2.216<br>1.353 |
| 1940 { Existentes em 1.º de Janeiro                 | 863<br>2.234<br>1.458 |
| 1941 { Existentes em 1.º de Janeiro                 | 776<br>3.716<br>2.897 |
| Existentes em 1.º de Janeiro Entrados durante o ano | 819<br>4.016          |
| Saídos durante o ano Existentes em 31 de Dezembro   | 3.159<br><b>857</b>   |

## 2. MOVIMENTO FINANCEIRO:

| ANOS | RECEITA<br>(Cr\$) | DESPESA<br>(Cr\$) | SALDO<br>(Cr\$) |
|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1941 | 1.467.704,90      | 1.337.873,30      | 129.831,60      |
| 1942 | 1.307.500,90      | 1.103.291,00      | 204.209,90      |

# REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLICIA

# DIRETORIA DE PRESIDIOS E ANEXOS

## II - COLONIA PENAL AGRICOLA GENERAL DALTRO FILHO

| Sentenciados existentes em 31-12-1942 5                                                                                                                | 95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Número de pessoas de famílias de sentenciados                                                                                                          | 78 |
| PRODUÇÃO DA COLONIA PENAL                                                                                                                              |    |
| Area plantada $\left\{ egin{array}{lll} { m com arroz} & & 120 { m quadras} \\ { m com feijão, milho e outros} & & 50 { m quadras} \end{array}  ight.$ |    |
| com feijão, milho e outros 50 quadras                                                                                                                  |    |
| Olaria : — 390.650 tijolos<br>Padaria: — 73.540 quilos de pão<br>Pesca : — 3.400 quilos de peixe                                                       |    |
| Receita no ano de 1942 Cr\$ 133.863,10                                                                                                                 |    |
| Despesa no ano de 1942                                                                                                                                 |    |
| III — MANICOMIO JUDICIARIO "DR. MAURICIO CARDOSO"                                                                                                      |    |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                  |    |
| IV — REFORMATORIO DE MULHERES CRIMINOSAS                                                                                                               |    |
| Mulheres existentes no Reformatório em 31-12-1942 38                                                                                                   |    |
| V — CADEIAS MUNICIPAIS                                                                                                                                 |    |
| Existência de presos nas cadeias municipais em 31-12-1942                                                                                              |    |
| Condenados definitivamente 201                                                                                                                         |    |
| Em apelação 94                                                                                                                                         |    |
| Em processo 292                                                                                                                                        |    |
| Detidos                                                                                                                                                |    |
| Total 664                                                                                                                                              |    |

# REPARTIÇÃO CENTRAL DE POLÍCIA

## INSTITUTO MÉDICO LEGAL

## EXAMES REALIZADOS EM PORTO ALEGRE — 1938/1942

| ESPECIFICAÇÃO                   | 1938  | 1939  | 1940  | 1941  | 1942  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lesões Corporais                | 757   | 962   | 1.067 | 1.182 | 1.064 |
| Exames de sanidade              | 34    | 43    | 94    | 39    | 38    |
| Necropsias                      | 118   | 182   | 195   | 221   | 188   |
| Verificação de óbitos           | 351   | 468   | 467   | 454   | 437   |
| Acidentes do trabalho           | 323   | 327   | 297   | 402   | 528   |
| Conjunção carnal                | 336   | 356   | 305   | 342   | 303   |
| Atentados ao pudor              | 10    | 20    | 25    | 18    | 18    |
| Verificação de idade            | 50    | 64:   | 43    | 61    | 46    |
| Verificações de embriaguez      | 5     | 19    | 10    | 16    | 11    |
| Verificação de parto e abôrto   | 3     | 12    | 8     | 15    | 6     |
| Verificação de moléstia venérea | -     | -     | 3     | 4     | 2     |
| Exames psiquiátricos            | _     | 2     | 1     | 3     | 2     |
| Pareceres diversos              | 2     | 5     | 5     | 6     | 4     |
| Exames toxicológicos            | 13    | 54    | 77    | 67    | 48    |
| Exames químicos legais          | 8     | 17    | 17    | 20    | 13    |
| Exames radiológicos             | _     | 149   | 162   | 225   | 253   |
| TOTAL                           | 2.010 | 2.680 | 2.776 | 3.075 | 2.961 |

# REPARTIÇAO CENTRAL DE POLÍCIA

# INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

| '           | 1. Seção de Identificação Civil e Criminal: |
|-------------|---------------------------------------------|
|             | a — Portaria                                |
|             | b — Departamento de Identificação Civil     |
|             | c — Departamento de Identificação Cri-      |
| ODGANIZACIO | minal                                       |
| ORGANIZAÇÃO | d — Prontuáriado e Indice                   |
|             | 2. Seção de Laboratório e Fotografia:       |
|             | a — Laboratório Técnico                     |
|             | b — Fotografia                              |
|             | c — Arquivos Datiloscópico.                 |
|             |                                             |

# MOVIMENTO DE IDENTIFICAÇÕES

## 1938/1942

| NA CAPITAL      | Civis     | 60.190 |
|-----------------|-----------|--------|
|                 | Criminais | 5.302  |
| NO INTERIOR     | Civis     | 19.806 |
| MILION          | Criminais | 912    |
| MOMAT DO HOMADO | Civis     | 79.996 |
| TOTAL DO ESTADO | Criminais | 6.214  |

# REPARTIÇAO CENTRAL DE POLÍCIA DIRETORIA DO CORPO DE GUARDAS CIVIS

|             | <ul> <li>1. Administração (Diretoria e Sub-Diretoria).</li> <li>2. Serviços auxiliares.</li> <li>a — Secretário Geral.</li> </ul> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORGANIZAÇÃO | b — Contabilidade. c — Almoxarifado. d — Serviço de Saúde e — Serviço de Transporte e Oficinas. f — Escola de Instrução Po-       |
|             | licial.  g — Divisão especial.  3. Sub-Diretoria do Policiamento.                                                                 |

## I — DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO                           | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Serviço de rua, policiamento e trânsito | 370  | 300  | 270  | 250  | 250  |
|                                         | 140  | 135  | 128  | 120  | 100  |
|                                         | 90   | 130  | 140  | 140  | 130  |
|                                         | 60   | 75   | 80   | 95   | 120  |
|                                         | 34   | 50   | 50   | 50   | 45   |
|                                         | 30   | 32   | 35   | 38   | 38   |
|                                         | 28   | 45   | 45   | 46   | 48   |
|                                         | (—)  | 45   | 65   | 75   | 81   |

## II — ESCALA DE SERVIÇO — ALTERAÇÕES VERIFICADAS

| ANOS - |                  |                  |                |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| ANOS   | de rua           | de trânsito      | especial       |
| 938    | 87.600           | 47.450           | 6.846          |
| 39     | 73.000<br>69.350 | 36.500<br>29.200 | 8.234<br>9.139 |
| 941    | 65.700           | 25.550           | 8.428          |
| 942    | 73.000           | 18.250           | 6.313          |

## III — SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICIAMENTO

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                    | 1938  | 1939  | 1940  | 1941  | 1942  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acidentes do trânsito atendidos Armas apreendidas Objetos achados e apreendidos Prisões efetuadas Diversas ocorrências atendidas | 1.013 | 172   | 630   | 263   | 259   |
|                                                                                                                                  | 618   | 436   | 319   | 162   | 98    |
|                                                                                                                                  | 202   | 182   | 139   | 215   | 16    |
|                                                                                                                                  | 2.218 | 2.133 | 3.155 | 1.966 | 1.741 |
|                                                                                                                                  | 2.863 | 2.197 | 3.652 | 2.255 | 2.164 |

#### BRIGADA MILITAR

A gloriosa fôrça pública do Rio Grande prosseguiu, sob minha administração, as tradições que já a fizeram organização modelar, de merecido conceito dentro e fora do Estado. Briosa e disciplinada, com estrutura e aparelhamento definidos, é das instituições que menos preocupações causam ao governante que deseje mantê-la eficiente e vigilante no cumprimento de seus austeros deveres. Basta que se lhe concedam os elementos materiais indispensáveis e o confôrto moral da consideração a que faz jus, que se respeitem suas prerrogativas e os direitos de sua digna oficialidade, assim como os de suas praças e graduados, para que a valorosa Brigada Militar seja, como sempre, um esteio inquebrantável da ordem e da tranquilidade públicas.

Creio assim haver procedido, pois tive, inalteravelmente, a conciente e viva solidariedade e a espontânea dedicação desta fôrça armada apoiando minha ação governamental e assegurando a tranquilidade da familia riograndense.

O quadro seguinte mostra, ainda, que não decresceram, antes tiveram sensíveis aumentos, quer os efetivos, quer as despesas da milicia estadual, durante êste lustro de nossa vida.

EFETIVOS E DESPESAS — 1938/1943

| 45106    | Ec       | DESPESAS      |               |               |  |
|----------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| ANOS     | Efetivos | Pessoal       | Material      | TOTAL         |  |
|          | 4年15直播   | Cr\$          | Cr\$          | Cr\$          |  |
| 1938     | 6.645    | 21.629.299,00 | 3.898.000,00  | 25.527.299,00 |  |
| 1939     | 6.352    | 21.390.369,50 | 4.150.000,00  | 25.540.369,50 |  |
| 1940     | 6.371    | 21.466.236,00 | 3.977.000,00  | 25.443.236,00 |  |
| 1941 (x) | 6.372    | 16.137.071,50 | 12.207.142,00 | 28.344.213,50 |  |
| 1942     | 6.374    | 17.657.312,70 | 12.967.792,00 | 30.625.104,70 |  |
| 1943     | 7.198    | 19.191.401,00 | 14.944.321,00 | 34.135.722,00 |  |

(x) (A variação nas verbas, a partir de 1941, decorre da passagem do quantitativo de etapas de verba "Pessoal" para a de "Material").

A tropa atual está integrada de 5 batalhões de caçadores, 1 batalhão de guardas, 4 regimentos de cavalaria, 1 centro de instrução militar, 1 corpo de bombeiros e 1 companhia de administração.

Os Serviços de Saúde e de Radiotelegrafia são constituidos de elementos especializados.

Para o julgamento de seus oficiais e praças em crimes militares, dispõe a Brigada de Justiça Militar reorganizada pelo decreto-lei n.º 47, de 19 de novembro de 1940, e composta de Conselhos de Justiça permanentes e especiais, e Côrte de Apelação.

Entre as mais importantes alterações, ocorridas na estrutura da Fôrça, depois de 1938, além da organização da Inspetoria Geral de Administração, da Diretoria Geral de Instrução e da Justiça Militar, destaco a transformação do Batalhão de Sapadores em Batalhão de Caçadores e a criação das 3ªs. Companhias nos 3.º e 4.º Batalhões de Caçadores, do 3.º Esquadrão do Regimento Bento Gonçalves e a transformação da Companhia de Guardas em Batalhão de Caçadores.

Com a criação da Diretoria Geral adquiriu maior incremento a instrução da tropa, que já vinha sendo objeto de cuidados especiais, dada a preocupação constante de manter a Fôrça em condições de eficiência compativeis com a sua situação de reserva do Exército.

A formação de quadros é realizada sob condições severas, sendo a seleção procedida, de preferência, entre o pessoal da tropa, exigindo-se que os candidatos possuam as qualidades morais, intelectuais e fisicas indispensáveis.

Em 1938, foram atualizados os regulamentos dos cursos de cabos e sargentos e de preparação militar, destinado à formação de oficiais, e criado ainda um curso de aperfeiçoamento para oficiais.

Em 1942 foi organizado o Centro de Formação de Quadros, constituido dos cursos de formação de oficiais, sargentos e cabos, tudo sob a direção da Diretoria Geral de Instrução, resultando dessa centralização incontestáveis vantagens práticas sob o ponto de vista do ensino militar.

Em quadro anexo figura o movimento anual de alunos aprovados nos diversos cursos, durante o quinquênio em exposição.

Entre os mais importantes empreendimentos levados a efeito no período, posso ressaltar:

- 1) a conclusão das obras do quartel do 1.º Regimento de Cavalaria, em Santa Maria, inaugurado em novembro de 1940, que dotou essa unidade de instalações amplas e confortáveis;
- 2) a construção do quartel do Batalhão de Guardas em Rio Grande, inaugurado em 1941;
- 3) a construção do edifício para a Farmácia Central e Laboratório de Pesquizas Clínicas, inaugurado em 1939;
- 4) a construção do Estádio "General Cipriano da Costa Ferreira", situado na Chácara das Bananeiras e inaugurado em 1941;
- 5) ampliações do quartel do Centro de Instrução Militar, na Chácara das Bananeiras, e do Hospital da Brigada, no Cristal.

Somente com a construção dos quarteis do 1.º Regimento de Cavalaria, do Batalhão de Guardas e edifício da Farmácia Central o patrimônio do Estado teve um acréscimo de Cr\$ 3.400.000,00, pois êsses prédios estão avaliados respectivamente, em Cr\$ 2.000.000,00, Cr\$ ...... 1.200.000,00 e Cr\$ 200.000,00.

O aparelhamento do Serviço de Saúde, teve, também, impulso considerável, sendo dotado, entre outros materiais, de gabinete de eletroterapia e radiologia, dispondo de raios X e "Manoel de Abreu", de um moderno Laboratório de Pesquizas Clínicas e de um gabinete de biometria.

BRIGADA MILITAR

EFETIVOS EM SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO INTERIOR DO ESTADO
1938/1943

| ANOS | Oficiais | Sargentos | Cabos | Soldados | TOTAL  |
|------|----------|-----------|-------|----------|--------|
| 1938 | 34       | 97        | 2,82  | 1.800    | 2.213  |
| 1939 | 37       | 110       | 310   | 1.883    | 2.340  |
| 1940 | 39       | 111       | 296   | 1.943    | 2.389  |
| 1941 | 33       | 99        | 277   | 1.824    | 2.233  |
| 1942 | 35       | 88        | 240   | 1.902    | 2.265  |
| 1943 | 50       | 109       | 294   | 2.182    | 2.635  |
| SOMA | 228      | 614       | 1.699 | 11.534   | 14.075 |

**BRIGADA MILITAR** 

# ALUNOS APROVADOS NOS DIVERSOS CURSOS 1938/1943

| ANOS   | Curso de<br>formação de<br>oficiais | Curso de<br>formação<br>de sar-<br>gentos | Curso de<br>formação<br>de<br>cabos | Curso de<br>aperfei-<br>çoamento<br>de oficiais | Curso<br>de F. de<br>Of. de<br>admi-<br>nistra-<br>ção | TOTAL |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1938   | 16                                  | 35                                        | _                                   | _                                               | _                                                      | 51    |
| 1939   |                                     | 66                                        | 92                                  | 40                                              | -                                                      | 198   |
| 1940   | 8                                   | 46                                        | 42                                  | 7                                               | -                                                      | 103   |
| 1941   | 45                                  | 23                                        | 87                                  | 7                                               | _                                                      | 162   |
| 1942   | 44                                  | 37                                        | 34                                  |                                                 | -                                                      | 115   |
| 1943   | _                                   | 73                                        | 246                                 |                                                 | 8                                                      | 327   |
| SOMA . | 113                                 | 280                                       | 501                                 | 54                                              | 8                                                      | 956   |



#### DIRETORIA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

Extinto o Tribunal de Contas, criou o Govêrno a Diretoria das Prefeituras Municipais, por decreto de Agôsto de 1939.

A essa repartição foi conferida a atribuição de coordenar e orientar as administrações locais, tendo em vista os resultados colhidos pelos Departamentos das Municipalidades de outros Estados da Federação e os Advisory State Bords, instituidos nos Estados Unidos da América do Norte.

A falta de elementos técnicos levara as instituições comunais a uma série de defeitos que prejudicavam a evolução dos Municípios no sentido do aperfeiçoamento de seus órgãos administrativos.

O acêrto da criação dessa diretoria tornou-se evidente, em face da rápida evolução que se fez sentir, revelada pelos dados constantes dos demonstrativos anexos.

Instalada a Diretoria das Prefeituras, as finanças das Comunas melhoraram acentuadamente, passando a coleta de impostos e taxas a ser feita sob critério estritamente legal e a despesa dentro das consignações orçamentárias e créditos adicionais votados.

Estabelecido o império do orçamento, como base da administração, reconquistaram as instituições municipalistas o bom conceito da generalidade dos munícipes e foi possivel desenvolver uma política fecunda e renovadora.

Não apenas no setor orçamentário influiu preponderantemente a atuação da Diretoria. Votadas e postas em execução novas leis de contabilidade por meio de continuada assistência, inspeções periódicas, circulares, instruções e despachos, não se considerou a contabilidade como fim da administração pública. Paralelamente, procurou-se melhorar a legislação financeira e as próprias finanças comunais, visando o aperfeiçoamento de todo o mecanismo das administrações locais.

Um dos mais interessantes trabalhos da Diretoria das Prefeituras Municipais foi desenvolvido para dotar as Comunas de legislação tributária.

Longo trabalho de pesquiza foi realizado, analisando a tradição fiscal das Comunas, já que não dispunham de legislação sôbre o assunto.

Em Maio do corrente ano, e após três anos de estudos, concluiu-se o ante-projeto de Código Tributário, pôsto, então, à crítica dos interessados.

Antes, porém, já a Diretoria sistematizara os regulamentos de cada um dos impostos que integram as fontes de receita municipal, elaborando regulamentos padronizados, hoje em vigência. Idêntico trabalho foi feito com referência à Dívida Ativa, à contribuição de calçamento e outros ingressos.

Atualmente, elabora-se o projeto de regulamento dos quadros do funcionalismo municipal e o do aumento dos seus vencimentos.

Ainda grande número de leis, decretos e regulamentos, hoje em vigor, foram elaborados pela citada Diretoria, e o enorme vulto do seu expediente dá idéia clara dos serviços que vem prestando, como se constata de quadro anexo.

O gradual aperfeiçoamento das leis orçamentárias dos Municípios tem sido obra dessa Diretoria. Para êsse fim, destaca funcionários que dão assistência direta às Prefeituras, participando da construção das leis de Meios, e zelando pela estrita observância das normas e preceitos técnicos.

Também com a finalidade de atender suas atribuições, convocou a Diretoria duas conferências intermunicipais, realizadas a primeira em Caxias e em Pelotas a segunda, nelas se debatendo assuntos de interêsse das administrações edilícias e de alto benefício para o progresso daquelas regiões.

## SECRETARIA DO INTERIOR

## DIRETORIA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

Movimento do Expediente — 1939-1942

|          |           | DES                      | Corespon-                 |        |        |
|----------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|
| ANOS     | PROTOGOLO | Interventoria<br>Federal | Secretaria<br>do Interior |        |        |
| 1939 (x) | 3.733     | 98                       | 11                        | 930    | 4.061  |
| 1940     | 7.084     | 552                      | 35                        | 4.586  | 13.423 |
| 1941     | 7.245     | 1.158                    | 612                       | 4.255  | 16.582 |
| 1942     | 7.158     | 1.221                    | 152                       | 4.427  | 14.233 |
| TOTAL    | 25.220    | 3.029                    | 810                       | 14.198 | 48.299 |

<sup>(</sup>x) Periodo de 14-7-39 a 31-12-39.

# SECRETARIA DO INTERIOR

## DIRETORIA DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

Receita arrecadada e Despesa efetuada pelos municipios do Estado - 1937/1942

|      | ada            | s                  |                                     | S                  | DIFERENÇAS    |              |  |
|------|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| ANOS | Receita        | fndices<br>Números | Despes <b>a</b><br>efetuad <b>a</b> | Números<br>Índices | Para mais     | Para menos   |  |
|      | Cr\$           |                    | Cr\$                                |                    | Cr\$          | Cr\$         |  |
| 1937 | 108.331.520,00 | 100                | 104.921.289,00                      | 100                | 3.410.231,00  |              |  |
| 1938 | 115.004.083,00 | 106                | 109.518.913,00                      | 104                | 5.485.170,00  |              |  |
| 1939 | 133.101.299,00 | 122                | 139.393.893,00                      | 132                | -             | 6.292.599,00 |  |
| 1940 | 143.021.183.00 | <b>13</b> 2        | 135.509.200,00                      | 129                | 7.511.983,00  | -            |  |
| 1941 | 144.249.672,00 | 133                | 134.382.469,00                      | 128                | 9.867.203,00  | -            |  |
| 1942 | 153.662.414,00 | 142                | 139.304.830,00                      | 132                | 14.357.584,00 | -            |  |

#### **ESTATISTICA**

Possue o Rio Grande rica tradição de culto à estatística, sendo conhecido como o único Estado que há mais de 15 anos dispunha, no Brasil, de uma completa rede de agências municipais, mantidas e dirigidas pelo órgão regional. Circunstâncias desfavoráveis, entretanto, levaram a que por mais de sete anos sofresse o aparelhamento estatístico de absoluto desinterêsse governamental. Passou a então Diretoria Geral de Estatística a viver apenas a vida oficial de figurar em orçamentos e fugidíos tópicos de relatórios. Sem apoio e sem estímulo, seus funcionários siquer podiam contar com o mais rudimentar e comezinho material de expediente.

Compenetrado da função capital dêsse serviço, sem o qual, nos dias que correm, nenhuma orientação política, social, econômica ou administrativa se torna possivel, cogitou meu govêrno desde primeiras horas de conferir ao órgão estatístico toda a assistência moral e material que lhe é indispensável.

Já criado o Departamento Estadual de Estatística, com caráter autônomo, em obediência à convenção nacional de 1936, foi radicalmente reformado e reconstituido em bases técnicas e sólidos elementos de ação, a partir de 1938.

As cifras orçamentárias, integralmente dispendidas, revelam, d'outra parte, o teor de sua expansão e atividade.

Ainda em 1937 a despesa de pessoal do Departamento atingia a Cr\$ 767.760,00, enquanto as demais somente a Cr\$ 94.102,60. Em 1939, estacionada a primeira, as demais passavam a 179 mil cruzeiros, por fôrça do contrato com os Serviços Hollerith. Já em 1939, o pessoal absorvia Cr\$ 1.123.800,00 e Cr\$ 340.000,00 as demais despesas. E para o corrente ano o orçamento consagra Cr\$ 1.484.200,00 para pessoal e 604 mil para material e outras, inclusive 300.000 para aquisição, já efetuada, de prédio próprio para sede do Departamento. Confrontando, assim, o global das despesas da estatística em 1936/37 e em 1943, vamos de Cr\$ 861.862,00 para Cr\$ 2.088.800,00 e ficamos dispensados de outros comentários.

Não me parece possivel descrever, nestas linhas, a multiforme atuação do atual Departamento de Estatística. Técnicamente subordinado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, por fôrça de lei, o órgão regional de execução de todas as iniciativas e empreendimentos das repartições centrais de estatística. Atende, em consequência, a enorme soma de atribuições que estas lhe conferem e, ainda, a inumerável e constante solicitação de dados e inquéritos de quaisquer autoridades públicas e entidades privadas.

A par de tão intensa atuação, desenvolve largo programa de pesquizas de interêsse particular do Rio Grande, procurando apreender e registrar todos os fenômenos econômicos, sociais e administrativos do Estado.

Disso oferece prova robusta a lista de publicações feitas pelo Departamento e gratuitamente distribuidas, durante o período de meu govêrno:

| 1938 — Resumo Histórico da Estatística do R. G. do Sul —    |      |       |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|
| Albano Gaspar de Oliveira                                   | 38   | págs. |
| 1938 — Rio Grande do Sul — Síntese histórico-estatística    |      |       |
| - Aurélio Limeira Tejo                                      | 20   | "     |
| 1938 — Anuário Demográfico do Rio Grande do Sul (ano de     |      |       |
| 1937)                                                       | 129  | "     |
| 1939 — Estatística Industrial do R. G. do Sul (ano de 1937) | 182  | "     |
| 1939 — Exportação Geral do Estado em 1938                   | 47   | "     |
| 1939 — Comércio Exterior do Estado em 1938                  | 40   | "     |
| 1939 — Exportação Geral do Estado no 1.º semestre de 1939   | 28   | "     |
| 1939 — O Comércio Interno do Brasil e a Fase de Recupera-   |      |       |
| ção da Economia Nacional — Pedro Barreto Falcão             | 21   | "     |
| 1939 — Anuário Demográfico do Estado (ano de 1938)          | 180  | "     |
| 1939 — Estatística Bancária do Rio Grande do Sul (ano de    |      |       |
| 1938)                                                       | 50   | "     |
| 1939 — Município de Canôas                                  | . 27 | "     |
| 1939 — Município de Sarandí                                 | . 27 | "     |
| 1940 — Estatística Bancária (ano de 1939)                   | 50   | "     |
| 1940 — Exportação Geral do Estado em 1939                   | 40   | "     |
| 1940 — Exportação Geral do Estado no 1.º semestre de 1940   | ) 42 | "     |
| 1940 — Sinopse Estatística de Pôrto Alegre (Comemorativo    |      |       |
| do Bi-Centenário) 317 págs.                                 | e 34 | gráf. |
| 1940 — Anuário Demográfico do Estado (ano de 1939)          | 240  | págs. |
| 1941 — Exportação Geral do Estado em 1940                   | 43   | "     |

| 1941 — Exportação Geral do Estado no 1.º semestre de 1941  | 35  | <b>"</b> |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1941 — Anuário Estatístico do Estado — Vol. 1.º — Situa-   |     |          |
| ção Física e Demográfica (ano de 1940)                     | 186 | <b>"</b> |
| 1941 — Anuário Estatístico do Estado — Vol. 2.º — Situa-   |     |          |
| ção Econômica                                              | 254 | . "      |
| 1941 — Anuário Estatístico do Estado — Vol. 3.º — Situa-   |     |          |
| ção Social                                                 | 207 | "        |
| 1942 — Tábuas Itinerárias do Rio Grande do Sul 72 págs. e  | 13  | mapas    |
| 1942 — Anuário Estatístico da Exportação — Dados de 1920   |     |          |
| a 1941                                                     | 311 | págs.    |
| 1943 — Divisão Administrativa e Judiciária do Rio Grande   |     |          |
| do Sul (contendo também a Divisão Eclesiástica, o de-      |     |          |
| senvolvimento histórico e cronológico da divisão mu-       |     |          |
| nicipal e o prontuário das cidades, vilas e sedes de zo-   |     |          |
| nas do Estado)                                             | 6   | mapas    |
| 1943 — Estatística Judiciária do Rio Grande do Sul — Movi- |     |          |
| mento Judiciário, Transmissão de Propriedades e Re-        |     |          |
| gistros Públicos (Anos de 1939/1941)                       | 180 | págs.    |

A tais resultados chegou o organismo estatístico graças à dedicação de seu corpo funcional e ao cuidado que tem merecido a rede das agências municipais. Os maiores esforços têm sido envidados para melhorar e capacitar os agentes locais coletores dos elementos e informações estatísticas, submetendo-os a constante fiscalização e a estágios de habilitação e aperfeiçoamento. A partir do exercício atual o orçamento consigna ainda verba para gratificar as pessoas que desempenhem funções de sub-agentes nas sedes distritais, afim de completar o aparelhamento de coleta. É o Rio Grande a primeira unidade federativa que assim procede e será, portanto, a que gozará de mais perfeita organização estatística.

A sede do Departamento, agora em prédio próprio, dispõe de todo o material necessário e de excelente instrumental.

Ainda no setor estatístico merecem menção especial a Diretoria de Estatística Educacional, órgão especializado da Secretaria da Educação, também perfeitamente organizado e em proficiente atividade, e a Seção de Estatística Policial, criado em 1940 na Repartição Central de Polícia, que já começa a dar ótimos resultados, essenciais, aliás, para qualquer orientação e administração policiais eficientes.



## **FINANÇAS**

O substancial aumento das receitas públicas, sem base em majoração sensível das tarifas tributárias; a tranquilidade, a confiança e harmonia reinantes nas classes produtoras em suas relações com fisco; a prudência aos recursos do crédito; o relativo equilíbrio entre as receitas e as despesas, mau grado circunstâncias dificeis e desfavoráveis — representam, a meu ver, os melhores critérios para ajuizar de uma organização fazendária e financeira.

A análise da situação riograndense, sob tais prismas, há de atribuirlhe o merecido louvor.

Em cinco anos, cresceram as arrecadações em 64%, passando da casa dos 262 milhões de cruzeiros, para a dos 433 milhões. E a contra-prova do asserto acima lançado, repousa em que elas se operaram em todas as fontes, mesmo nas que nenhum aumento de tarifas gozaram.

Assim, por exemplo, quanto ao imposto territorial. E' o Rio Grande um dos Estados em que, sabiamente, menor taxa tributária vigora: enquanto S. Paulo cobra, em geral, um imposto calculado à razão de 1,25% sôbre o valor venal da propriedade, enquanto em Minas Gerais a tarifa oscila entre 1 e 4%, entre nós ela varia do 0,45 a 0,80, sendo as de 0,45 e 0,50% as mais frequentes.

Ainda assim, tal espécie fiscal subiu de 9.435.000 cruzeiros para 15.300.000 ou sejam, 62% de aumento.

O de exportação, apezar das inúmeras isenções vigorantes e de sua baixa tarifa, uma das menores no Brasil, alcançou a 15 milhões e 573 milhares de cruzeiros, no último ano, vindo de 7 milhões, 795 mil, em 1933, o que representa o crescimento de 100% no decênio.

Quanto a êste tributo, deve ser ressaltado o palpável declínio de que gozou o gravame tributário de nossas exportações. Ao passo que em 1933 o ônus fiscal — imposto propriamente dito, mais o de um centavo em favor das Associações Comerciais — alcançava 1,91% do valor da mercadoria, e em 34, 35 e 36 subia para 2,18, 2,79 e 2,22%, chegou, em 1942,

apenas a 0,99% — isto é, desceu à metade do que era no primeiro ano e quasi à terça parte do que foi nos seguintes.

O Rio Grande é, por isto, das unidades federativas, a que mais facilmente pode prescindir dêste tributo a partir do ano próximo, como determina a lei, pois, excetuado S. Paulo, que o não arrecada sob êste título, nenhuma outra nele obtem menor percentagem sôbre o global das receitas impositivas.

Idêntica impressão fornece o exame de qualquer outro imposto, frisada sempre a circunstância de que, quando majoração ocorreu na tarifa , o aumento das arrecadações se mostrou, sem exceção, mais do que proporcional.

No de transmissão "causa-mortis": de 2.129 milhares, em 933, para 5.886 milhares, em 942 — 177% maior;

no de transmissão "inter-vivos": de 6.296 milhares, para 19.075 milhares, 203% mais alta;

no de indústrias e profissões: de 8.259 milhares, para 20.121 — 136%;

no do sêlo: de 4.009 milhares, para 12.781 — 219% maior;

e no de vendas e consignações, de 32.821 milhares, em 1936, seu primeiro ano de vigência, para 109.482 milhares, o que significa 234% de aumento em 7 anos, quando sua tarifa subiu, no período, apenas de 1 para 1,25%.

Particularmente digna de registro é a curva ascencional dêste tributo, pois que constitue, na atual discriminação de rendas, a coluna mestra da estrutura fiscal das unidades brasileiras, representando, no Rio Grande, 53,47% do montante das arrecadações de taxas e impostos.

A constante elevação dessas receitas não podendo ser levada à conta, como demonstramos, de aumentos tarifários, deve ser explicada, em consequência, por outras causas. Foram estas a progressiva valorização dos bens e propriedade, tão caracterizada nos últimos anos, e, muito em especial, o melhor funcionamento do mecanismo fiscal. A tal aprimoramento, à ampliação e à vigilância do corpo fiscalizador, à imparcial exigência no abranger todos os contribuintes, sem favores ou exceções pessoais — manda a justiça atribuir larga margem de eficiência.

Tais preocupações consubstanciaram o programa fazendário de meu govêrno, a respeito das receitas públicas. Foi seu complemento, uniforme e inalteravelmente cumprido, o da harmonia entre o contribuinte e o fisco. Instruções que honram nossa administração fiscal reiteraram os princípios

de cordura, tolerância e urbanidade a serem observados pelos exatores. A ação fiscalizadora deve orientar-se no sentido de instruir e esclarecer o contribuinte, chamando-o persuasivamente ao cumprimento de seus deveres.

Dizem os resultados, assim com o ambiente de cordial entendimento entre as classes conservadoras e a Fazenda, do mérito e da rigorosa execução de tal programa, assim como do perfeito funcionamento do organismo fiscal do Rio Grande.

Se de outras comprovações ainda necessitássemos, a tal respeito, nola forneceria o quadro referente à cobrança da dívida ativa. Aqui também, usando do mesmo critério de imparcialidade e de brandura e liberalismo, conseguiu-se passar da arrecadação de 4.337 milhares de cruzeiros, em 1937, para 9.249 milhares, no ano findo, aumento superior a 100% altamente revelador da atividade e vigilância funcionais, pois que a nenhum outro motivo pode ser atribuido.

Representam as receitas tributárias quási a metade do total dos recursos financeiros do Rio Grande. Segue-se-lhe imediatamente em importância a renda industrial que, em média, contribue com 40% para o conjunto, provindo os restantes 10% de receitas extraordinárias.

Se do exame das primeiras passarmos ao daquelas, veremos que não menos salutar foi o ritmo do crescimento dos recursos procedentes da atividade industrial do Estado. Se as arrecadações tributárias, em conjunto, cresceram 194% no decênio, e de 124 e meio milhões de cruzeiros, em 1937, para 204 milhões e 738 mil, em 1942, as industrias subiram 122% a partir de 1933, passando, no último lustro, de 111.495 milhares de cruzeiros para 172.217.

Infere-se do exposto, portanto, que não estacionaram as fontes dês-ses proventos, derivados dos serviços públicos de fundamental importância para a economia gaúcha: especialmente a Viação Férrea e os portos de Rio Grande, Pelotas e Pôrto Alegre. Na primeira as receitas subiram de 104.117 milhares de cruzeiros, em 1938, para 151.352, no último exercício, ou sejam quási 50% de aumento; no pôrto de Rio Grande, nos mesmos anos, registrou-se o crescimento de 4.733 milhares de cruzeiros para 6.123; no de Pôrto Alegre o de 7.394 milhares para 9.555, e no de Pelotas, concluido e inaugurado sob minha gestão em 1940, a renda passou

de 1.784 milhares para 2.160 em 1942. Também a Imprensa Oficial, embora com menor vulto, apresenta auspiciosa progressão vindo de 402 milhares de cruzeiros para 1.112, quási 200%.

Aspecto merecedor de menção é o decorrente da análise entre as previsões orçamentárias e a efetividade das arrecadações, neste quinquênio.

Sensiveis as diferenças para menos, nos primeiros anos, diminuem após e finalmente em 1942 manifesta-se a inversão do fenômeno, havendo excesso ou saldo, em confronto com a estimativa da lei.

Assim, em 1938, dos 305.741 milhares de cruzeiros previstos, somente 287.077 milhares entraram para os cofres públicos, ou sejam menos Cr\$ 18.664.000,00 devendo lançar-se à má avaliação quanto à receita tributária, feita em 1937, o aparente insucesso, pois que, nesta categoria do orçamento, houve uma arrecadação de 25.000.000 cruzeiros a menos na previsão.

Encontra o engano razoável explicação no fato de haver sido esta a primeira estimativa que se fazia sob a nova discriminação de rendas, posta em vigor pela Constituição de 10 de Novembro, e, portanto, suscetível de múltiplas surpresas.

Em 1939, novamente, obtiveram-se, no conjunto menos 21 milhões de cruzeiros, mas, quanto à receita tributária o engano de cálculo baixou a 11.400 milhares, denotando já o maior acuro da previsão.

Em 1940, a arrecadação total é apenas 6.000 milhares inferior à estimada, inteiramente atribuível à previsão da renda extraordinária, pois que, quanto à ordinária, já se verifica um excesso de 4.000.000 sôbre o cálculo do orçamento, devido, especialmente, à arrecadação tributária, superior em 7.000.000 de cruzeiros à proposta.

No ano seguinte registra-se nova queda em relação ao previsto, sendo superior a 10.000.000 de cruzeiros a diferença para menos. Tem o fato explicação plena no flagelo da enchente que assolou, então, o Estado paralizando o tráfego ferroviário e rodoviário por longas semanas, e diminuindo-lhes as cargas, determinou enorme contração em diversas fontes de receita.

Já em 1942 colhe o Govêrno, entretanto, os frutos de sua prudência e vigilância orçamentárias. Prevista a arrecadação de 357 milhões alcan-

çam-se, realmente, 433 milhões — ou sejam 76 milhões de superavit, devido quási totalmente, aos excedentes nas receitas tributária e industrial.

Em consequência, mesmo incluidos os exercícios de 1938 e 1941, embora a previsão daquele se haja processado em 1937, sob condições excepcionalmente dificeis, e apezar dêste haver sido profundamente perturbado em sua execução pela calamidade da enchente, sinto-me satisfeito ao apurar que foram maiores as arrecadações do que as importâncias orçadas, no conjunto dos cinco anos.

|      | RECEIT         | DIFERENÇAS PARA |                 |  |
|------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| ANOS | ORÇADA         | . ARRECADADA    | + OU PARA —     |  |
|      | Cr\$           | Cr\$            | Cr\$            |  |
| 1938 | 305.741.826,00 | 287.077.259,60  | 18.664.566,40   |  |
| 1939 | 349.167.287,00 | 328.065.661,72  | 21.101.625,28   |  |
| 1940 | 346.745.000,00 | 340.601.087,36  | — 6.143.912,64° |  |
| 1941 | 360.355.782,00 | 349.736.076,60  | 10.619.705,40   |  |
| 1942 | 357.254.933,80 | 433.267.977,50  | + 76.013.043,70 |  |
|      |                |                 |                 |  |

Saldo positivo entre as arrecadações e as previsões no quinquênio ...... + 19.483.234,00

Feita a exposição das ocorrências relativas às arrecadações da receita, coloquemo-las em face das despesas efetivas do quinquênio afim de retraçar, lisamente e sem subterfúgios, o panorama da situação financeira e patrimonial do Estado.

A leitura dêste relatório, na parte referente às diversas Secretarias e Departamentos da administração, revelou a vastidão da obra realizada e a envergadura dos empreendimentos levados a cabo.

Frisemos mais uma vez, entretanto, esquematicamente, as causas que determinaram o progressivo aumento dos gastos públicos, neste período:

a) o precário estado do aparelhamento na totalidade dos serviços e repartições, em 1937, carecedores, quási, sem exceção, de abundante

material; muitos departamentos da administração até da ausência de material de expediente se ressentia;

- b) imperiosa necessidade de ampliar os serviços e criar órgãos inexistentes para colocar o Estado à altura da sua missão e dos reclamos da coletividade, especialmente quanto à instrução, higiene, rodovias, mineração, fomento agrícola;
- c) aumento de pessoal técnico capaz de realizar tarefas primordiais da administração moderna: engenheiros, médicos, químicos, agrônomos, mineralogistas, professores, etc.;
- d) reajustamento dos vencimentos do funcionalismo, operado em 31-12-1938;
- e) reflexos da guerra, especialmente quanto à vertiginosa elevação nos preços de utilidades e serviços indispensáveis à atividade pública;
  - f) danos excepcionais decorrentes das cheias de 1941.

O vulto das obras e dos empreendimentos cumpridos, como o esclarecem os relatórios parciais, e a ação dessas causas, revelam-se nos aumentos de despesas registrados nos principais setores administrativos: — entre 1938 e 1942 — na educação e instrução públicas 78,47 %, na saúde e higiene, 73,24 %; com os serviços de amortização e juros da dívida, 106,76 %; nas obras de utilidade pública, especialmente estradas rodoviárias, 167,35 %. Relembremos que o Govêrno dispendeu neste lustro apenas, em instrução e rodovias, mais do que todas as administrações anteriores, desde a proclamação da República. Relembremos que de 1937 para 1938 as despesas de construção de estradas cresceram 4.144 %!

Isto posto, vejamos o comportamento das finanças ao longo dos 5 anos:

| ANOS | Receita arrecadada, ex-<br>clusive as operações de<br>crédito | Total da despesa efe-<br>tuada, incluindo as su-<br>plementações e crédi-<br>tos especiais | Diferença para +<br>ou — entre a arrecada-<br>ção orçamentária e o<br>total das despesas |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Cr\$                                                          | Cr\$                                                                                       | Cr\$                                                                                     |
| 1938 | 287.077.259,60                                                | 317.103.601,50                                                                             | <b>—</b> 30.026.341,90                                                                   |
| 1939 | 328.065.661,72                                                | 323.365.315,20                                                                             | + 4.700.346,52                                                                           |
| 1940 | 340.601.087,36                                                | 365.663.521,25                                                                             | 25.062.433,89                                                                            |
| 1941 | 349.736.076,60                                                | 384.736.002,90                                                                             | 34.999.926,30                                                                            |
| 1942 | 433.267.977,50                                                | 465.345.239,40                                                                             | 32.077.261,90                                                                            |

Passemos à análise de cada um dos exercícios, para explicar e justificar as ocorrências.

#### EXERCÍCIO DE 1938:

Ainda deve estar presente à memória dos riograndenses a situação administrativa e financeira do Estado, em 1937, quando se processou a elaboração do orçamento que recebí, em março de 1938, para lhe dar execução.

As disponibilidades de Cr\$ 19.313.357,60 existentes em 20/10/1937 eram largamente absorvidas por uma dívida flutuante de 83.177.826 cruzeiros, dos quais nada menos de 43 milhões de imediato resgate. Não entregara o Estado vultosas quantias que recolhera com destinação especial, tais como 8.311 milhares de cruzeiros ao Instituto de Carnes (taxa de cooperação), 10.817 milhares ao Instituto de Previdência (contribuição de várias anuidades), mais de 2.100 milhares às Associações Comerciais de Pôrto Alegre, Rio Grande e Pelotas (taxa de 1 centavo sôbre a exportação). Desde o 1.º semestre de 1932 não pagava o Tesouro os juros das Apólices correspondentes à Encampação do Banco Pelotense, jamais realizara a distribuição dos 400.000 cruzeiros de prêmios semestrais, nem os 2 resgates anuais de títulos a que legalmente se obrigara, responsabilizando-se, em consequência, pelo extremo aviltamento das cotações dêsses títulos.

Havia, ainda, milhões de cruzeiros devidos por fornecimentos de materiais à administração, atrazados de muitos anos.

A lei de meios, confeccionada sob a atmosfera dos acontecimentos políticos da época, em meio à confusão e desajustamento administrativos e, d'outra parte, sob o novo regime de discriminação de rendas da Carta de Novembro, previa um déficit de 16 milhões e 660 mil cruzeiros, três vezes menor, seja dito, do que o constante da proposta enviada à Assembléia pelo govêrno anterior.

O déficit orçamentário de Cr\$ 16.660.050,60, transformou-se, encerrado o exercício, no déficit financeiro de Cr\$ 30.026.341,90.

Esta diferença, à primeira vista impressionante, encontra justificativa:

- a) na diminuição de Cr\$ 18.664.566,90 das arrecadações, em face das estimativas, já suficientemente explicada;
- b) na abertura de créditos suplementares, créditos adicionais e no déficit da Viação Férrea, nos seguintes montantes:
  - 1) Créditos suplementares ..... Cr\$ 25.217.202,40
  - 2) Créditos adicionais ...... Cr\$ 3.133.126,90
  - 3) Déficit da V. Férrea ..... Cr\$ 4.507.042,20

Este último tem cabal explicação nas despesas de construção da variante Barreto-Gravataí, e foi coberto pela emissão de apólices.

Quanto aos créditos suplementares, sua enumeração abaixo os fundamenta claramente: derivaram de imperiosas necessidades, estadeadas naquele primeiro ano de gestão, já oriundas de encargos antigos, já de reorganização de serviços, aparelhamento material de outros e início de novos empreendimentos.

Eis como se discriminam os créditos aludidos:

|    |                                                 | Cr\$          |
|----|-------------------------------------------------|---------------|
| a) | ao pagamento de contas de exercícios anteriores | 4.728.884,50  |
| Ь) | ao resgate de cupons vencidos no Empréstimo     |               |
|    | Encampação                                      | 3.279.325,00  |
| c) | aumento de despesas do D.A.E.R                  | 5.000.000,00  |
| d) | idem, idem do ensino                            | 1.862.469,80  |
| e) | reorganização dos quadros das diversas Secreta- |               |
|    | rias e aparelhamento de material                | 7.323.863,40  |
| f) | aparelhamento do Pôrto da Capital               | 1.015.000,00  |
| g) | eventuais                                       | 1.200.000,00  |
| h) | outras despesas                                 | 807.659,70    |
|    |                                                 | 25.217.202,40 |

Para estabelecer o equilíbrio financeiro, realizou o Estado empréstimos no total de Cr\$ 27.222.468,30.

## EXERCÍCIO DE 1939:

|                        | Cr\$           |
|------------------------|----------------|
| Previsão da receita    | 349.167.287,00 |
| Previsão da despesa    | 348.781.485,25 |
| Superávit orçamentário | 385.801,75     |
| Arrecadação efetiva    | 328.065.661,72 |
| Despesa realizada      | 323.365.315,20 |
| Superávit real         | 4.700.346,52   |

Devo destacar que, para o resultado acima, foi decisiva a política de

não esgotar as verbas orçamentárias, expressa no fato de haver sido a despesa efetuada inferior à orçada em Cr\$ 25.416.170.00.

Com isto, entretanto, não se pode inferir que tenha sofrido qualquer retração a obra iniciada no ano anterior. Muito ao contrário, prosseguiu sem desfalecimento o programa de aparelhamento e espansão dos serviços, comprovado pelo índice de crescimento dos dispêndios com o ensino, que foram 41, 76% mais elevados do que em 1938, com a construção de estradas, 23,66% maiores do que no exercício precedente, e com a saúde pública, que subiram 112,98%.

#### EXERCÍCIO DE 1940:

|                      | CI #           |
|----------------------|----------------|
| Previsão da receita  | 346.745.000,00 |
| Previsão da despesa  | 369.708.718,46 |
| Déficit orçamentário | 22.963.718,46  |
| Receita arrecadada   | 340.601.087,36 |
| Despesa efetuada     | 365.663.521,25 |
| Déficit financeiro   | 25.062.433,89  |

É necessário esclarecer, entretanto, que a despesa propriamente orçamentária do exercício, mesmo incluindo as suplementações de diversas verbas, montou somente a Cr\$ 352.339.807,45, correndo por conta de créditos especiais os restantes Cr\$ 13.323.713,80.

Dêstes, a parcela de Cr\$ 10.522.421,70 foi destinada à execução do grandioso plano das reconstruções escolares, então iniciado, e, em consequência, atendido pelo chamado "Empréstimo Educação".

Com êste recurso, mais o do auxílio federal (de quási um milhão de cruzeiros) também para o mesmo objetivo, e ainda com a aplicação do superávit de 4.700 milhares do exercício anterior, foi alcançado o equilíbrio financeiro.

Também não sofreu a situação patrimonial pois que o empréstimo se converteu em edifícios públicos escolares.

#### EXERCÍCIO DE 1941:

|                      | Cr\$           |
|----------------------|----------------|
| Previsão da receita  | 360.355.782,00 |
| Previsão da despesa  | 382.016.421,00 |
| Déficit orçamentário | 21.660.639,00  |
| Receita efetiva      | 349.736.076,60 |
| Despesa efetuada     | 384.736.002,90 |
| Déficit financeiro   | 34.999.926,30  |

É, como se vê, o exercício de peiores resultados financeiros de minha gestão.

Sua justificação, entretanto, assenta nos mais legítimos e seguros fatores.

Primeiro, no decréscimo de Cr\$ 10.619.705,40 nas arrecadações, em face das estimativas. Esta deficiência das receitas procede, como já expuz, especialmente das consequências da enchente, ocorrida nesse ano, sôbre a viação férrea que teve o tráfego inteiramente paralizado por longas semanas e diminuido por muito tempo. Também sôbre a taxa da Barra determinou a restrição dos transportes diminuição de sua produtividade que, orçada em 4 milhões, mal ultrapassou a casa dos dois milhões de cruzeiros recolhidos.

Este primeiro elemento de desequilíbrio promana, portanto, de fôrça maior, inteiramente alheia à vontade humana.

Em segundo lugar, alinha-se o grande vulto dos créditos especiais utilizados no exercício, aplicados em grandes obras rodoviárias e escolares e, outros, no ressarcimento dos danos ocasionados pela cheia.

A despesa propriamente orçamentária alcançou apenas, incluindo as suplementações de verbas, a Cr\$ 352.284.123,30, atingindo a Cr\$ .... 32.451.879,70 os créditos especiais e extraordinários.

Estes assim se distribuiram e justificam:

|    |                                          | Cr\$          |
|----|------------------------------------------|---------------|
| a) | Pelos recursos do Empréstimo Rodoviário, |               |
|    | para o plano do D.A.E.R                  | 18.474.039,80 |
| b) | Pelos recursos do Empréstimo Educação,   |               |
|    | para as construções escolares            | 1.758.228,90  |

|    | Pelo auxílio do Govêrno Federal, para a mesma finalidade | 1.009.074,60                 |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| e) | Econômica do Distrito Federal                            | 9.210.446,40<br>2.000.090,00 |
|    | Total dos créditos especiais e extraordi-<br>nários      | 32.451.879,70                |

## EXERCÍCIO DE 1942:

|                      | Cr\$           |
|----------------------|----------------|
| Previsão da receita  | 357.254.933,80 |
| Previsão da despesa  | 378.679.209,40 |
| Déficit orçamentário | 21.424.275,60  |
| Receita arrecadada   | 433.267.977,50 |
| Despesa efetuada     | 465.345.239,40 |

Seja pôsto em relêvo, entretanto, que a despesa orçamentária propriamente dita, inclusive as suplementações de verbas, foi de Cr\$ ....... 394.654.938,50 e que, portanto, em face da receita realmente obtida, houve um saldo favorável para o erário de Cr\$ 38.613.039,00.

A despesa por créditos especiais alcançou Cr\$ 70.551.100,90 e foi atendida e justificada pela seguinte forma:

|    |                                         | Cr\$          |
|----|-----------------------------------------|---------------|
| a) | Pelos recursos do Empréstimo Rodovi-    |               |
|    | ário                                    | 41.936.372,70 |
| b) | Pelos recursos do Empréstimo com o      |               |
|    | Banco do Brasil, determinado pela en-   |               |
|    | chente                                  | 13.165.000,00 |
| c) | Pelos recursos do Empréstimo com a Cai- |               |
|    | xa Econômica D/F, contraído em 41       | 2.997.333,30  |
| d) | Pelos recursos do excesso de arrecada-  |               |
|    | ção sôbre a despesa orçamentária        | 12.452.394,70 |

Para ocorrer às despesas com os créditos especiais, obteve o Estado empréstimos no valor de Cr\$ 90.665.000,00.

Em consequência, encerra-se êste exercício com os seguintes saldos entre os recursos financeiros e as despesas globais.

|                                             | Cr\$          |
|---------------------------------------------|---------------|
| Saldo entre as arrecadações e as despesas   |               |
| orçamentárias, mais a de créditos suplemen- |               |
| tares e parte dos especiais                 | 26.160.644,30 |
| Saldo entre os recursos de empréstimos e as |               |
| despesas de créditos adicionais             | 32.556.293,80 |
|                                             |               |
| Total dos saldos financeiros do exercício   | 58.716.938,10 |

## OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO QUINQUÊNIO:

Recapitulando e resumindo a exposição acima, verifica-se que os extraordinários encargos de minha administração, toda aplicada à construção de obras de grande projeção social e econômica sôbre o futuro, como as relativas ao ensino, à saúde pública e à rede rodoviária do Estado, levaram o Govêrno, muito legítima e justificadamente, a lançar mão dos seguintes empréstimos internos, para atender as finalidades abaixo indicadas:

|    |                                                                                                                           | Cr\$          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) | Encampação da dívida de S. Leopoldo,<br>derivada da construção da faixa de ci-<br>mento a Pôrto Alegre (emissão de apóli- |               |
|    | ces)                                                                                                                      | 5.600.000,00  |
| 2) | Conclusão da Variante ferroviária Barre-                                                                                  |               |
|    | to - Gravataí (emissão de apólices)                                                                                       | 7.650.000,00  |
| 3) | Construção de prédios escolares (par-                                                                                     |               |
|    | te em apólices e parte em dinheiro, C.                                                                                    |               |
|    | Econômica R. G. Sul)                                                                                                      | 15.000.000,00 |
| 4) | Construção rodoviária (em 1938) — (e-                                                                                     |               |
|    | missão de apólices)                                                                                                       | 5.000.000,00  |
| 5) | Diversas obras de utilidade pública (em                                                                                   |               |
|    | m/c, garantido c/ apólices — Caixa                                                                                        |               |
|    | Econômica R. G. Sul)                                                                                                      | 27.000.000,00 |
| 6) | Encampação da dívida de Gravataí, de-                                                                                     |               |
|    | rivada da construção da faixa de ci-                                                                                      |               |

|     | mento a Pôrto Alegre (emissão de apó-                                                                                                                                                                 |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | lices)                                                                                                                                                                                                | 2.750.000,00   |
| 7)  | Rede rodoviária (emissão de apólices) .                                                                                                                                                               | 90.000.000,00  |
| 8)  | Restauração econômica, para despesas extraordinárias da enchente de 41 e serviço de dívidas municipais vencidas e avalizadas pelo Estado (em m/c, com caução de apólices — Caixa Econômica R. G. Sul) | 40.000.000,00  |
| 9)  | Restauração de obras e serviços públicos estaduais e municipais danificados pela enchente de 41, assistência social às vítimas dessa calamidade (em m/c, no                                           | 10.000.000,00  |
|     | Banco do Rio Grande)                                                                                                                                                                                  | 32.413.691,30  |
| Tot | tal dos empréstimos                                                                                                                                                                                   | 225.413.691,30 |

Vê-se desta relação que nada menos de 111 MILHÕES DE CRUZEI-ROS se destinaram à construção e conservação de estradas rodoviárias e variantes ferroviárias; 27 MILHÕES a outras obras de utilidade pública; 15 MILHÕES a prédios escolares e 72 MILHÕES e 400 MIL a prejuizos, despesas extraordinárias e assistência social motivados pelo flagelo de 1941.

#### DÍVIDA PÚBLICA

O relatório da Secretaria da Fazenda presta minudentes informações e esclarecimentos sôbre as oscilações e a posição da dívida pública, registrados nos cinco anos em exame.

Desejo aqui apenas frisar a preocupação que passou a ter o Estado quanto à rigorosa pontualidade no cumprimento de suas obrigações legais ou contratuais, quer a respeito do serviço de juros, quer acêrca de resgates, prêmios, sorteios e amortizações das dívidas.

Tabelas foram organizadas, referentes a todos êsses serviços, em conformidade com os decretos de emissão dos empréstimos, e a fiel observância dos encargos deu em resultado o alevantamento do crédito público estadual e a alta cotação de todos os seus títulos.

Para assim honrar seus compromissos, dispendeu o govêrno no lus-

tro sob minha direção, as seguintes importâncias, cujos números índices falam eloquentemente:

SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA — 1938/1942

| ANOS    | Resgate e<br>Amortização | N.ºs<br>indices | JUROS         | N.ºs<br>Indices | TOTAIS        | N.ºs<br>fndices |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|         | Gr\$                     |                 | Cr\$          |                 | Cr\$          |                 |
| 1938    | 2.313.000,00             | 100             | 11.509.999,50 | 100             | 13.822.999,50 | 100             |
| 1939    | 516.500,00               | 22              | 10.897.132,30 | 95              | 11.413.632,30 | 82              |
| 1940(*) | 17.586.788,10            | 760             | 9.743.812,00  | 85              | 27.330.600,10 | 198             |
| 1941    | 9.535.972,10             | 412             | 24.653.263,70 | 214             | 34.189.235,80 | 247             |
| 1942    | 10.215.774,30            | 442             | 27.522.662,70 | 239             | 37.738.437,00 | <b>27</b> 3     |

(\*) A elevação que se verifica, neste ano, quanto às importâncias de resgate, explica-se pelo pagamento de diversos vencimentos atrasados, afim de permitir a normalização dos serviços.

Como se depreende da exposição anterior, não houve recurso do crédito externo. A situação do Estado, em relação a êste, melhorou, d'outra parte, sensivelmente nos 5 anos, já porque seus serviços de juros e amortização foram retomados a partir de Março de 1940, de acôrdo com o chamado "esquema Souza Costa" e mantidos a rigor os compromissos, e já porque teve prosseguimento a política da aquisição de seus títulos.

Assim, além dos US\$ 11.646.000,00 comprados durante o govêrno F. da Cunha, adquirimos US\$ 6.926.000,00, de 1938 para cá, havendo 3 Préfeituras Municipais tomado US\$ 919.000,00 de novas compras. Somadas estas parcelas, teremos US\$ 19.491.000,00 como total de diminuição de nossas responsabilidades para o estrangeiro.

Positivando esta liberação de compromissos, fizemos incinerar, em Abril do ano passado, títulos da dívida externa representativos de Cr\$... 12.748.500,00. A média de aquisição dêsses títulos foi de Cr\$ 3.852,90 por apólice de 1.000 dolares.

#### **CONCLUSÕES**

Concluindo esta prestação de contas, não me privo de chamar a atenção para os seguintes pontos e circunstâncias, muitas das quais, já realçados em outros tópicos desta narrativa:

- 1) A absoluta lisura, franqueza e sinceridade que presidem toda a vida financeira de meu govêrno. Jamais se recorreu aqui ao estafado expediente de fementidos equilíbrios orçamentários, tão fáceis de alcançar e demonstrar. Preferiu-se, invariavelmente, confessar o desfavor das previsões, ao invês de forçar estimativas na receita ou encurtar verbas de despesa. Cumprindo o orçamento, jamais receiamos lançar mão das suplementações e dos créditos adicionais que o andamento e as necessidades dos serviços impunham, colocando assim os reclamos da coletividade acima da vaidade de apresentar saldos financeiros.
- 2) A completa, perfeita e rigorosa aplicação das verbas e suas destinações. Repudiou-se a falsidade de escrever verbas sem finalidade, pois que intangidas no decurso do exercício.

As dotações são propostas de acôrdo com as exigências dos diversos órgãos e encargos da administração. Não usá-las, afim de garantir equilíbrio final com as arrecadações, representa estagnar a máquina do Estado, paralizar os serviços em detrimento do bem público.

Ao contrário disto, como acima se diz, as verbas foram geralmente esgotadas, durante minha gestão, e ainda reforçadas e acrescidas por créditos especiais, pois que o reclamava o ritmo da atividade governamental.

3) A aplicação dos créditos adicionais que geraram os empréstimos internos. Os relatórios parciais, especialmente os da Secretaria da Educação, Departamento Estadual de Saúde e Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, precisam minudentemente o vulto das realizações que o ensino, a higiene e a rodoviação registraram em cinco anos. Igual impressão se colhe do labor da Secretaria da Agricultura, da Viação Férrea e da Secretaria de Obras Públicas. Trata-se, em todos os casos, de cometimentos que se projetam no tempo, de obras que frutificarão no fu-

turo, mais do que nos dias correntes. Lenta e longa é a ação do ensino e da saúde; o Rio Grande de amanhã, somente, colherá a messe que agora semeamos, quando tiver filhos mais instruidos, saudáveis e áptos que os de hoje. Estradas de ferro e de rodagem produzem imediatamente, ativando a circulação da riqueza e propiciando seu incremento. Mas produzem também mediatamente, porque se perpetuam e com elas os resultados econômicos e o surto material da civilização. O mesmo se há de dizer do fomento e da assistência, quer agrícola como pastoril, assim como das demais iniciativas de utilidade pública: obras de portos, dragagem de canais interiores, estudos hidrográficos, saneamento e urbanismo.

Em todas estas hipóteses o recurso ao crédito não só é legítimo, como se impõe como mandamento de lógica, de sabedoria e de ciência administrativa e financeira. Absurdo seria proceder d'outra forma, atirando exclusivamente sôbre os ombros do contribuinte atual os ônus que irão aproveitar exercícios e gerações vindouras, na proporção das vantagens que desfrutam. Tal foi a orientação que norteou a política de meu govêrno e que se espelha na exposição financeira acima traçada.

- 4) No total de 225 mil milhares de cruzeiros de empréstimo, 72 milhões ou sejam 30% tiveram causa nos prejuizos das cheias do ano de 1941. Também aqui me amparo nos ensinamentos da lógica e da ciência que, em semelhantes eventualidades, justificam o recurso ao crédito, afim de que a soma dos prejuizos se dilua através de múltiplos exercícios, ao invés de esmagar o contribuinte atual, já flagelado pela calamidade ocorrida. E, do mesmo passo, demonstro que a têrça parte da dívida contraida teve origem em circunstância funesta, acima de previsão e de vontade governamentais ou humanas.
- 5) Pouco tenho aludido à guerra e seus reflexos sôbre a situação econômica e financeira do Estado. Assim o faço porque talvez ainda seja prematuro, e motivo de controvérsia, avaliar o saldo positivo ou negativo que dela adveiu à nossa economia, e, por via de consequência, às finanças públicas. Não será cedo, porém, nem passível de qualquer dúvida, afirmar a alta vertiginosa dos preços de que sofremos, particularmente por fôrça da situação bélica internacional. Padeceu também o Estado com êste desfavor, pela imensa majoração verificada nos preços dos bens e dos serviços. E isto adquire relêvo especial a respeito de artigos como aço, ferragens, aparelhos e instrumentos, cimento e, em geral de todos os produtos manufaturados, quer nacionais, quer estrangeiros, com sobradas razões. E bem é de ver a contribuição dêste elemento para o aumento

das despesas e dos créditos públicos, pois que enormes setores da administração, como a Viação Férrea, a Secretaria da Agricultura, das Obras Públicas, e o Departamento de Estradas, carecem absolutamente de tais artigos para se manterem em atividade.

6) Por fim, devo lembrar que a observância das boas normas contábeis e financeiras, agora praticadas, pode levar à confusão o leitor desatento que deseje traçar confronto entre os resultados dos exercícios analisados com os de períodos anteriores.

Obedecendo desde 1940 às prescrições do "regime de competência" da despesa, posteriormente pôsto em vigor pelo decreto-lei federal 2.416, de 17-7-40, passaram à competência de cada exercício todas as despesas nele ocorridas, tanto pagas, como a pagar, orientação nova entre nós e altamente moralizadora, que faz aparecer a cargo de cada exercício todos os dispendios realizados.

Também póde constituir aparência desfavorável o exame dos resultados financeiros de diversos exercícios, porque, ainda em respeito dos melhores preceitos técnicos, enquanto as importâncias gastas em obras e empreendimentos extraordinários (construção de estradas, edifícios escolares, etc.) são incluidas na despesa pública do ano, embora atendidas com empréstimos, deixam de ser insertas nas parcelas correspondentes da receita os montantes dêstes recursos extraordinários. Manda a técnica contábil e a ciência das finanças que assim se cumpra, para que a verdade financeira não possa jamais ser empanada. Mas, não sendo êste o costume uniformemente praticado na contabilidade pública brasileira e riograndense, fôrça é advertir a respeito a quem seja dado a estudos comparativos.

Seja-me lícito declarar, ainda, que as disponibilidades em caixa e em bancos, ao deixar o govêrno, elevam-se a Cr\$ 34.363.031,10.

#### RECEITA GERAL DO ESTADO — 1933/1942

| ANOS | RECEITA TRIBUTÁRIA Cr\$ Indices |     | RECEITA<br>PATRIMONIAL<br>Cr\$ | Números<br>Indices |  |
|------|---------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------|--|
| 1933 | 69.752.929                      | 100 | 433.516                        | 100                |  |
| 1934 | 75.626.154                      | 108 | 253.126                        | 58                 |  |
| 1935 | 86.114.193                      | 123 | 1.305.386                      | 301                |  |
| 1936 | 113.826.900                     | 163 | 1.330.643                      | 307                |  |
| 1937 | 124.481.424                     | 178 | 1.959.023                      | 451                |  |
| 1938 | 136.903.996                     | 196 | 567.560                        | 131                |  |
| 1939 | 158.580.094                     | 227 | 241.073                        | 56                 |  |
| 940  | 174.058.929                     | 250 | 1.073.986                      | 247                |  |
| 941  | 179.092.527                     | 257 | 1.333.976                      | 307                |  |
| 1942 | 204.738.451                     | 294 | 2.847.938                      | 656                |  |

| A N    | os                                            | RECEITA<br>INDUSTRIAL<br>Cr\$ | Números<br>Indices | RECEITA<br>EXTRAORDINÁRIA<br>Cr\$ | Números<br>Indices |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1933 . | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 77.739.675                    | 100                | 21.621.716                        | 100                |
| 1934 . |                                               | 80.826.696                    | 104                | 21.304.079                        | 99                 |
| 1935 . |                                               | 89.121.770                    | 115                | 16.712.836                        | 77                 |
| 1936 . |                                               | 96.555.472                    | 124                | 19.043.918                        | 88                 |
| 1937   |                                               | 111.495.635                   | 143                | 24.944.079                        | 115                |
| 1938 . |                                               | 117.989.387                   | 152                | 31.616.370                        | 146                |
| 1939 . |                                               | 126.238.582                   | 162                | 43.005.913                        | 199                |
| 1940 . |                                               | 127.931.328                   | 165                | 37.536.844                        | 174                |
| 1941 . |                                               | 120.515.881                   | 155                | 48.793.693                        | 226                |
| 1942 . |                                               | 172.216.791                   | 222                | 46.097.440                        | 213                |

#### PERCENTAGEM DAS CATEGORIAS DA RECEITA GERAL DO ESTADO — 1933/1942

|      |                 | RECEIT           | RECEITA |          |         |                          |                |
|------|-----------------|------------------|---------|----------|---------|--------------------------|----------------|
| ANOS | TRIBU-<br>TARIA | PATRI-<br>MONIAL | INDUS   | DIVERSAS | TOTAL   | EXTRA-<br>ORDINA-<br>RIA | TOTAL<br>GERAL |
|      | %               | %                | %       | %        | %       | %                        | %              |
| 1933 | 41,14           | 0,26             | 45,85   | _        | 87,25   | 12,75                    | 100            |
| 1934 | 42,48           | 0,14             | 45,41   | _        | 88,03   | 11,97                    | 100            |
| 1935 | 44,56           | 0,67             | 46,12   |          | • 91,35 | 8,65                     | 100            |
| 1936 | 49,33           | 0,58             | 41,84   |          | 91,75   | 8,25                     | 100            |
| 1937 | 47,35           | 0,75             | 42,41   | _        | 90,51   | 9,49                     | 100            |
| 1938 | 47,69           | 0,20             | 41,10   |          | 88,99   | 11,01                    | 100            |
| 1939 | 48,34           | 0,07             | 38,48   | -        | 86,89   | 13,11                    | 100            |
| 1940 | 51,10           | 0,32             | 37,56   |          | 88,98   | 11,02                    | 100            |
| 1941 | 51,21           | 0,38             | 34,46   | _        | 86,05   | 13,95                    | 100            |
| 1942 | 47,25           | 0,66             | 39,75   | 1,70     | 89,36   | 10,64                    | 100            |

#### RECEITA GERAL DO ESTADO, POR INCIDENCIAS — 1937/1942

| ANOS | SEM CLASSI-<br>FICAÇÃO | PROPRIEDADE   | CIRCULAÇÃO DA<br>RIQUEZA |
|------|------------------------|---------------|--------------------------|
|      | Cr\$                   | Gr\$          | Cr\$                     |
| 1937 | 138.398.737,11         | 29.424.692,70 | 55.673.261,40            |
| 1938 | 150.173.263,19         | 31.802.317,50 | 67.457.617,60            |
| 1939 | 169.485.568,14         | 30.070.209,60 | 85.051.847,50            |
| 1940 | 166.542.158,46         | 30.752.435,70 | 96.511.492,80            |
| 1941 | 170.643.550,00         | 34.621.621,20 | 100.059.649,90           |
| 1942 | 228.529.526,70         | 40.261.932,40 | 128.392.106,30           |

| ANOS | ATIVIDADES<br>DOS<br>CONTRIBUINTES | RESULTANTE<br>DA ATIVIDADE<br>DO ESTADO | VÁRIAS<br>INCIDÉN-<br>CIAS |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|      | Cr\$                               | Cr\$                                    | Cr\$                       |
| 937  | 16.122.509,00                      | 18.751.971,55                           | 4.508.989,14               |
| 938  | 17.472.883,20                      | 11.651.457,27                           | 8.519.720,30               |
| 939  | 19.302.002,20                      | 7.240.661,80                            | 16.915.372,48              |
| 940  | 21.386.560,60                      | 7.083.084,10                            | 18.325.355,70              |
| 941  | 20.121.175,60                      | 6.034.511,50                            | 18.255.568,40              |
| 942  | 10.390.811,70                      | 6.734.357,70                            | 18.959.242,70              |

#### PERCENTAGEM DOS IMPOSTOS E TAXAS NA RECEITA TRIBUTARIA DO ESTADO — 1933/1942

| ANOS                                                 | TERRI-<br>TORIAL                             | TRANS-<br>MISSAO<br>"CAUSA-<br>MORTIS"                                                      | TRANS-<br>MISSÃO<br>"INTER-<br>VIVOS" | VENDAS<br>E CON-<br>SIGNA-<br>ÇÕES | TRIBU-<br>TOS<br>S/EXPOR-<br>TAÇÃO          | INDÚS-<br>TRIAS I<br>PROFIS-<br>SÕES               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      | %                                            | %                                                                                           | %                                     | %                                  | %                                           | %                                                  |
| 1933                                                 | 13,53                                        | 3,05                                                                                        | 9,03                                  | _                                  | 11,68                                       | 12,23                                              |
| 1934                                                 | 12,61                                        | 4,39                                                                                        | 7,59                                  | <br>                               | 11,82                                       | 11,18                                              |
| 1935                                                 | 11,17                                        | 5,19                                                                                        | 8,64                                  |                                    | 17,55                                       | 9,54                                               |
| 1936                                                 | 9,89                                         | 4,05                                                                                        | 9,79                                  | 28,83                              | 13,29                                       | 13,94                                              |
| 1937                                                 | 9,06                                         | 3,49                                                                                        | 11,09                                 | 28,78                              | 8,60                                        | 12.95                                              |
| 1938                                                 | 8,51                                         | 3.31                                                                                        | 11,41                                 | 37,38                              | 5,21                                        | 12,76                                              |
| 1939                                                 | 7,55                                         | 2,86                                                                                        | 8,56                                  | 39,77                              | 5,94                                        | 12,17                                              |
| 1940                                                 | 7,46                                         | 1,84                                                                                        | 8,37                                  | 43,24                              | 6,41                                        | 12,29                                              |
| 1941                                                 | 7,66                                         | 3,20                                                                                        | 8,21                                  | 47,58                              | 7,06                                        | 11,24                                              |
| 1942                                                 | 7,47                                         | 2,88                                                                                        | 9,32                                  | 53,47                              | 7,83                                        | 5,08                                               |
|                                                      | 9                                            |                                                                                             |                                       | 1                                  |                                             |                                                    |
|                                                      |                                              |                                                                                             |                                       |                                    |                                             |                                                    |
| ANOS                                                 | NO<br>SELO                                   | EXPLORA-<br>ÇÃO AGRÎ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL                                          | ADICIO-<br>NAL                        | OUTROS<br>IMPOS-<br>TOS            | TAXAS                                       | TOTA                                               |
| ANOS                                                 | 1                                            | ÇÃO AGRÎ-<br>COLA E<br>INDUS-                                                               |                                       | IMPOS-                             | TAXAS                                       | TOTA:                                              |
|                                                      | SÉLO                                         | ÇÃO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%                                                 | NAL                                   | IMPOS-<br>TOS                      | %                                           | %                                                  |
| 1933                                                 | % 5.75                                       | ÇÃO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%                                                 | NAL                                   | TOS  % 20,04                       | %<br>23,33                                  | %<br>100                                           |
| 1933<br>1934                                         | % 5.75 5,66                                  | ÇÃO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%<br>1,36<br>1,33                                 | NAL                                   | TOS  % 20,04 21,97                 | %<br>23,33<br>23,45                         | %<br>100<br>100                                    |
| 1933<br>1934<br>1935                                 | %<br>  %<br>  5.75<br>  5,66<br>  5,04       | CAO AGRÍ-COLA E INDUS-TRIAL  % 1,36 1,33 6,99                                               | NAL                                   | TOS  % 20,04                       | %<br>23,33<br>23,45<br>22,45                | %<br>100<br>100<br>100                             |
| 1933<br>1934                                         | 5.75<br>5.66<br>5.04<br>5.34                 | CAO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%<br>1,36<br>1,33<br>6,99<br>0,94                 | NAL                                   | TOS  % 20,04 21,97                 | % 23,33 23,45 22,45 13,93                   | %<br>100<br>100<br>100<br>100                      |
| 1933<br>1934<br>1935<br>1936<br>1937                 | % 5.75 5,66 5,04 5,34 3,62                   | CAO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL  %  1,36 1,33 6,99 0,94 1,05                         | %                                     | TOS  % 20,04 21,97                 | % 23,33 23,45 22,45 13,93 21,36             | %<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100               |
| 1933<br>1934<br>1935<br>1936<br>1937<br>1938         | 5.75<br>5,66<br>5,04<br>5,34<br>3,62<br>4,94 | CAO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%<br>1,36<br>1,33<br>6,99<br>0,94<br>1,05<br>2,17 | %                                     | TOS  % 20,04 21,97                 | % 23,33 23,45 22,45 13,93 21,36 13,02       | %<br>100<br>100<br>100<br>100                      |
| 1933<br>1934<br>1935<br>1936<br>1937                 | % 5.75 5,66 5,04 5,34 3,62                   | CAO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL  %  1,36 1,33 6,99 0,94 1,05 2,17 1,85               | % 1,29 2,92                           | TOS  % 20,04 21,97                 | % 23,33 23,45 22,45 13,93 21,36 13,02 10.64 | %<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100        |
| 1933<br>1934<br>1935<br>1936<br>1937<br>1938<br>1939 | % 5.75 5,66 5,04 5,34 3,62 4,94 7,74         | CAO AGRÍ-<br>COLA E<br>INDUS-<br>TRIAL<br>%<br>1,36<br>1,33<br>6,99<br>0,94<br>1,05<br>2,17 | %                                     | TOS  % 20,04 21,97                 | % 23,33 23,45 22,45 13,93 21,36 13,02       | %<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |

| DISCRIMINAÇÃO                          | ORÇADA         | ARRECA-        | DIFERENÇA NA ARRE-<br>CADADA |                    |  |
|----------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO                          | ONÇADA         | DADA           | Para mais                    | Para menos         |  |
| I — Renda de Impos-                    | Gr\$           | Cr\$           | Cr\$                         | Cr\$               |  |
| tos e Taxas                            | 145.070.000,00 | 120.416.202,57 | 1.161.359,57                 | . 25.815.157,33    |  |
| II — Renda Industrial                  | 109.154.331,00 | 117.989.386,52 | 9.530.395,12                 | <b>695.</b> 339,60 |  |
| III — Renda Patrimonial                | 200.000,00     | 326.922,70     | 168.057,00                   | 41.134,30          |  |
| IV — Renda Extraordi-<br>nária         | 17.600.000,00  | 23.280.740,88  | 5.885.573,13                 | 204.832,25         |  |
| V — Rendas Diversas                    | 12.787.495,00  | 3.092.035,69   | 488.908,99                   | 10.184.368,30      |  |
| VI Rendas c/ Apli-<br>cações Especiais |                | 21.971.970,70  | 7.239.076,60                 | 6.197.105,90       |  |
| TOTAL GERAL                            | 305.741.826,00 | 287.077.259,60 | 24.473.370,74                | 43.137.937,68      |  |

| DISCRIMINAÇÃO                                | ORÇADA         | ARRECA-               | DIFERENÇA NA ARRE-<br>CADADA |                    |  |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--|
| DISGIUMINAÇÃO                                | ONÇADA         | DADA                  | Para mais                    | Para menos         |  |
| I — Renda de Impos-                          | Cr\$           | Cr\$                  | Cr\$                         | Cr\$               |  |
| tos e Taxas                                  | 154.275.000,00 | 142.895.434,48        | 5.638.438,50                 | 17.018.004,02      |  |
| II — Renda Industrial                        | 124.578.087,00 | 126.238.582,02        | 1.725.601,50                 | 65.106,48          |  |
| III — Renda Patrimo-<br>nial                 | 680.000,00     | 118.407,80            |                              | <b>561</b> .592,20 |  |
| IV — Renda Extraordi-<br>nária               | 38.500.000,00  | <b>33.115.176,</b> 32 | 10.000,00                    | 5.394.823,68       |  |
| V—Rendas Diversas                            | 8.984.200,00   | 4.752.205,50          | 341.593,30                   | 4.573.587,80       |  |
| VI — Renda com Apli-<br>cação Especial       |                | 13.645.544,40         | <b>97</b> .9 <b>77,</b> 50   | 8.602.433,10       |  |
| Fundo rodoviário<br>Dec. 7773, de 8-<br>4-39 | _              | 7.300.311,20          | 7.300.311,00                 | _                  |  |
| TOTAL GERAL                                  | 349.167.287,00 | 328.065.661,72        | 15.113.922,00                | 36.215.547,28      |  |

| DISCRIMINAÇÃO                  | ORCADA         | ARRECA-        | DIFERENÇA NA ARRE-<br>CADADA |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO                  | ORÇADA         | DADA           | Para mais                    | Para menos    |
| RECEITA ORDINÁRIA              | Cr\$           | Cr\$           | Gr\$                         | Cr\$          |
| I—Renda de Impostos e Taxas    | 166.586.900,00 | 173.558.928,90 | 17.398.783,80                | 9.926.755,00  |
| II — Renda Patrimo-<br>nial    | 860.000,00     | 1.073.986,40   | 475.188,50                   | 261.202,10    |
| III — Renda Industrial         | 132.290.000,00 | 128.431.328,25 | 1.729.812,65                 | 6.088.484,40  |
| TOTAL                          | 299.736.900,00 | 303.064.243,55 | 19.603.784,95                | 16.276.441,50 |
| IV — Renda Extraordi-<br>nária | 47.008.100,00  | 37.536.843,81  | 6.333.512,68                 | 15.804.768,87 |
| TOTAL GERAL                    | 346.745.000,00 | 340.601.087,36 | 25.937.297,63                | 32.081.210,37 |

| DICCDIMINACIO                      | ORGADA         | ARRECA-        | DIFERENÇA NA ARRE-<br>CADADA |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|
| DISCRIMINAÇÃO                      | ORÇADA         | DADA           | Para mais                    | Para menos    |
| RECEITA ORDINÁRIA                  | Cr\$           | Cr\$           | Cr\$                         | Cr\$          |
| I — Renda de Impos-<br>tos e Taxas | 1              | 179.092.526,60 | 14.400.744,50                | 18.803.117,90 |
| II — Renda Patrimo-<br>nial        | 1.300.000,00   | 1.333.976,00   | 215.620,00                   | 181.644,00    |
| III — Renda Industrial             | 128.415.782,00 | 120.515.880,70 | 468.003,90                   | 8.367.905,20  |
| TOTAL                              | 313.210.682,00 | 300.942.383,30 | 15.084.368,40                | 27.352.667,10 |
| IV — Renda Extraordi-<br>nária     | 47.145.100,00  | 48.793.693,30  | 5.082.301,90                 | 3.433.708,60  |
| TOTAL GERAL                        | 360.355.782,00 | 349.736.076,60 | 20.166.670,30                | 30.786.375,70 |

| DYCCDYMINACIO                 | ORGADA         | ARRECA-        | DIFERENÇA NA ARRE-<br>CADADA |                   |  |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------|--|
| DISCRIMINAÇÃO                 | ORÇADA         | DADA           | Para mais                    | Para menos        |  |
| RECEITA ORDINÁRIA             | Cr\$           | Cr\$           | Cr\$                         | Cr\$              |  |
| I — Renda de Impostos e Taxas | 176.085.000,00 | 204.738.450,80 | 36.850.463,90                | 8.197.013,10      |  |
| II — Renda Patrimo-<br>nial   | 1.689.613,80   | 2.847.938,40   | 1.216.882,20                 | <b>5</b> 8.557,60 |  |
| III — Renda Industrial        | 129.773.900,00 | 172.216.791,50 | 43.608.486,70                | 1.165.595,20      |  |
| IV — Rendas Diversas          | 10.000.000,00  | 7.367.357,20   |                              | 2.632.642,80      |  |
| TOTAL                         | 317.548.513,80 | 387.170.537,90 | 81.675.832,80                | 12.053.808,70     |  |
| V — Renda Extraordi-<br>nária | 39.706.420,00  | 46.097.439,60  | 8.529.463,20                 | 2.138.443,60      |  |
| TOTAL GERAL                   | 357.254.933,80 | 433.267.977,50 | 90.205.296,00                | 14.192.252,30     |  |

### SECRETARIA DA FAZENDA DESPESA GERAL DO ESTADO POR SERVIÇOS — 1937/1942

| ANOS | ADMINIS-<br>TRAÇÃO<br>GERAL | EXAÇÃO E<br>FISCALIZA-<br>ÇÃO FINAN-<br>CEIRA | SEGURANÇA<br>PÚBLICA E<br>ASSISTÈNCIA<br>SOCIAL | EDUCAÇÃO<br>PÚBLICA | SAÚDE<br>PÚBLICA |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|      | Cr\$                        | Cr\$                                          | Cr\$                                            | Cr\$                | Cr\$             |
| 1937 | 9.501.247,64                | 6.976.218,02                                  | 33.444.928,12                                   | 18.851.149,80       | 5.885.180,05     |
| 1938 | 8.668.056,40                | 7.334.388,73                                  | 41.994.644,86                                   | 20.328.339,68       | 10.060.922,17    |
| 1939 | 11.142.058,16               | 8.449.435,28                                  | 41.549.961,18                                   | 29.027.822,61       | 15.356.810,44    |
| 1940 | 10.694.723,10               | 9.247.465,70                                  | 42.207.783,08                                   | 39.767.865,90       | 15.759.394,80    |
| 1941 | 11.742.421,50               | 10.573.299,30                                 | 47.361.851,20                                   | 33.365.410,30       | 17.874.662,80    |
| 1942 | 13.893.099,60               | 13.094.798,60                                 | 52.137.998,30                                   | 36.280.601,80       | 17.429.869,40    |

| ANOS | FOMENTO       | SERVIÇOS<br>INDUS-<br>TRIAIS | DÍVIDA<br>PÚBLICA | SERVIÇO DE<br>UTILIDADE<br>PÚBLICA | ENCARGOS<br>DIVERSOS |
|------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|      | Gr\$          | Gr\$                         | Cr\$              | Gr\$                               | Gr\$                 |
| 1937 | 10.851.720,50 | 95.311.296,69                | 29.035.768,40     | 17.386.174,79                      | 38.370.016,45        |
| 1938 | 8.367.317,70  | 118.396.877,41               | 19.346.635,20     | 29.843.416,26                      | 52.763.002,90        |
| 1939 | 11.315.558,17 | 119.113.363,95               | 16.029.294,20     | 34.113.501,06                      | 37.267.510,15        |
| 1940 | 12.369.898,60 | 121.199.733,90               | 32.318.931,40     | 34.535.745,20                      | 47.561.979,57        |
| 1941 | 14.372.617,70 | 118.024.956,80               | 35.344.726,00     | 56.456.863,60                      | 39.619.193,70        |
| 1942 | 18.194.144,90 | 164.923.838,90               | 40.002.533,40     | 79.784.688,50                      | 29.464.466,00        |

### SECRETARIA DA FAZENDA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL — 1933/1942

| ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | NúMEROS<br>ÍNDICES |
|------|--------------------|--------------------|
| 1933 | 9.434.899          | 100                |
| 1934 | 9.537.786          | 101                |
| 1935 | 9.614.785          | 102                |
| 1936 | 11.256.120         | 119                |
| 1937 | 11.274.706         | 120                |
| 1938 | 11.650.577         | 123                |
| 1939 | 11.968.218         | 127                |
| 1940 | 12.980.487         | 138                |
| 1941 | 13.720.608         | 145                |
| 1942 | 15.300.133         | 162                |

## SECRETARIA DA FAZENDA TAXAS DO IMPOSTO TERRITORIAL COBRADA EM DIVERSOS ESTADOS

| DI                 | SCRIMINAÇÃO                         | IMPOSTO SÓBRE<br>O VALOR VENAL |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                    |                                     | %                              |
|                    | Terras exploradas pelo proprietário | 0,45                           |
| DIO OD ANDE DO GUI | Terras arrendadas para criação      | 0,50                           |
| RIO GRANDE DO SUL  | Terras arrendadas para agricultura  | 0,60                           |
|                    | Terras inexploradas                 | 0,80                           |
|                    | Terras em geral                     | 1,25                           |
|                    | Terras em geral  Terras devolutas   | 1,00                           |
| MINAS GERAIS       | Terras devolutas                    | 4,00                           |
| PARAÍBA            | Terras em geral                     | 1,00                           |

## SECRETARIA DA FAZENDA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO — 1933/1942

|                      | ANOS | VALOR EM<br>CRUZEIROS | Números<br>indices |
|----------------------|------|-----------------------|--------------------|
| <del>.</del><br>1933 |      | 7.794.855             | 100                |
| 1934                 |      | 8.562.786             | 110                |
| 1935                 |      | 14.683.910            | 188                |
| 1936                 |      | 14.659.006            | 188                |
| 1937                 |      | 10.220.806            | 131                |
| 1938                 |      | 6.654.697             | 85                 |
| 1939                 |      | 8.816.800             | 113                |
| 1940                 |      | 10.646.086            | 137                |
| 941                  |      | 12.262.133            | 157                |
| 1942                 |      | 15.573.485            | 200                |

### ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE UM CENTAVO POR DEZ QUILOS DE MERCADORIA EXPORTADA PELOS PORTOS DE PORTO ALEGRE, RIO GRANDE E PELOTAS — 1933/1942

|      | ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | Números<br>indices |
|------|------|--------------------|--------------------|
| 1933 |      | 355.268            | 100                |
| 1934 |      | 375.325            | 106                |
| 1935 |      | 424.967            | 120                |
| 1936 |      | 470.422            | 132                |
| 1937 |      | 484.588            | 137                |
| 1938 |      | 483.510 · · ·      | 136                |
| 1939 | 1    | 597.977            | 168                |
| 1940 |      | <b>5</b> 15.594    | 145                |
| 1941 |      | 381.534            | 108                |
| 1942 | ,    | 453.549            | 128                |

SECRETARIA DA FAZENDA

PERCENTAGEM MÉDIA DO ONUS TRIBUTARIO SOBRE O VALOR

OFICIAL DA EXPORTAÇÃO — 1933/1942

| ANOS | IMPOSTO<br>SOBRE<br>EXPORTAÇÃO | IMPOSTO DE UM CENTAVO POR DEZ QUI- LOS DE MER- CADORIA EXPORTADA | TRIBUTOS<br>SOBRE<br>EXPORTAÇÃO |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      | %                              | %                                                                | %                               |
| 1933 | 1,83                           | 0,08                                                             | 1,91                            |
| 1934 | 2,09                           | 0,09                                                             | 2,18                            |
| 1935 | 2,71                           | 0,08                                                             | 2,79                            |
| 1936 | 2,15                           | 0,07                                                             | 2,22                            |
| 1937 | 1,16                           | 0,06                                                             | 1,22                            |
| 1938 | .0,80                          | 0,06                                                             | 0,86                            |
| 1939 | 0,94                           | 0,06                                                             | 1,00                            |
| 1940 | 1,03                           | 0,05                                                             | 1,08                            |
| 1941 | 1,02                           | 0,03                                                             | 1,05                            |
| 1942 | 0,96                           | 0,03                                                             | 0,99                            |

### SECRETARIA DA FAZENDA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO, NO ANO DE 1940

| ESTADOS             | IMP. SÓBRE EXPORTAÇÃO (Milhares de Cr\$) | % SÓBRE<br>A RECEITA<br>TRIBUTÁRIA |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Ceará               | 12.449                                   | 43,1                               |
| Piauf               | 7.385                                    | 41,8                               |
| Mato Grosso         | 4.550                                    | 35,1                               |
| Alagôas             | 6.162                                    | 33,7                               |
| Rio Grande do Norte | 4.763                                    | 32,9                               |
| Parafba             | 6.793                                    | 32,6                               |
| Bafa                | 20.695                                   | 32,0                               |
| Goiaz               | 3.387                                    | 26,8                               |
| Maranhão            | 4.507                                    | 22,4                               |
| Rio de Janeiro      | 10.651                                   | 20,4                               |
| Pernambuco          | 16.244                                   | 19,8                               |
| Paraná              | 11.158                                   | 18,7                               |
| Pará                | 2.895                                    | 18,1                               |
| Amazonas            | 2.338                                    | 17,6                               |
| Espírito Santo      | 4.018                                    | 17,6                               |
| Sergipe             | 2.539                                    | 14,8                               |
| Santa Catarina      | 4.457                                    | 12,7                               |
| Minas Gerais        | 17.049                                   | 9,8                                |
| Rio Grande do Sul   | 11.128                                   | 5,1                                |
| São Paulo           | -                                        | ×-                                 |

## SECRETARIA DA FAZENDA IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES — 1936/1942

| ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | NúMEROS<br>INDICES |
|------|--------------------|--------------------|
| 936  | 32.821.171         | 100                |
| 937  | 35.819.718         | 109                |
| 938  | 51.180.721         | 156                |
| 939  | 63.069.246         | 192                |
| 940  | 75.260.963         | 229                |
| 941  | 85.209.736         | 260                |
| 942  | 109.482.406        | 334                |

#### IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES — 1936/1942

|               | MILHARES DE CRUZEIROS |        |        |        |               |        |         |
|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------|
| MESES         | ANOS                  |        |        |        |               |        |         |
|               | 1936                  | 1937   | 1938   | 1939   | 1940          | 1941   | 1942    |
| Janeiro       | 2.984                 | 3.047  | 3.631  | 4.438  | 5.647         | 5.932  | 7.547   |
| Fevereiro     | 2.394                 | 2.631  | 3.419  | 4.207  | 5.766         | 5.474  | 7.273   |
| Março         | 2.802                 | 3.042  | 4.630  | 5.267  | 6.298         | 7.316  | 8.848   |
| Abril         | 2.801                 | 3.351  | 4.085  | 4.640  | 6.673         | 6.844  | 9.300   |
| Maiò          | 2.706                 | 3.098  | 4.567  | 5.543  | 7.042         | 5.155  | 9.456   |
| Junho         | 2.778                 | 3.181  | 4.645  | 5.615  | 7.534         | 7.906  | 11.043  |
| Julho         | 2.842                 | 2.851  | 4.836  | 6.880  | 8.299         | 9.819  | 12.161  |
| Agôsto,       | 2.817                 | 3.057  | 4.642  | 5.307  | <b>5.6</b> 55 | 7.361  | 8.842   |
| Setembro      | 2.773                 | 2.863  | 4.267  | 5.390  | 5.628         | 7.293  | 8.733   |
| Outubro       | 2.395                 | 2.838  | 4.033  | 5.236  | 5.641         | 7.036  | 8.591   |
| Novembro      | 2.605                 | 2.859  | 4.027  | 4.784  | 5.164         | 6.756  | 8.129   |
| Dezembro      | 2.924                 | 3.002  | 4.399  | 5.762  | 5.914         | 8.318  | 9.559   |
| 1.° SEMESTRE, | 16.465                | 18.350 | 24.977 | 29.710 | 38.960        | 38.627 | 53.467  |
| 2. SEMESTRE   | 16.356                | 17.470 | 26.204 | 33.359 | 36.301        | 46.583 | 56.015  |
| T O T A L ,   | 32.821                | 35.820 | 51.181 | 63.069 | 75.261        | 85.210 | 109.482 |

SECRETARIA DA FAZENDA

#### IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇÕES — 1936/1942

|              | NúMEROS ÍNDICES |       |       |       |       |       |       |  |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| MESES        | ANOS            |       |       |       |       |       |       |  |
|              | 1936            | 1937  | 1938  | 1939  | 1940  | 1941  | 1942  |  |
| Janeiro      | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |
| Fevereiro    | 83              | 86    | 94    | 95    | 102   | 92    | 96    |  |
| Março        | 97              | 100   | 128   | 119   | 112   | 123   | 117   |  |
| Abril        | 97              | 110   | 113   | 105   | 118   | 115   | 123   |  |
| Maio         | 94              | 102   | 126   | 125   | 125   | 87    | 125   |  |
| Junho        | 96              | 104   | 128   | 127   | 133   | 133   | 146   |  |
| Julho        | 98              | 94    | 133   | 155   | 147   | 166   | 161   |  |
| Agôsto       | 97              | 100   | 128   | 120   | 100   | 124   | 117   |  |
| Setembro     | 96              | 94    | 118   | 121   | 100   | 123   | 116   |  |
| Outubro      | 83              | 93    | 111   | 118   | 100   | 119   | 114   |  |
| Novembro     | 90              | 94    | 111   | 108   | 91    | 114   | 108   |  |
| Dezembro     | 101             | 99    | 121   | 130   | 105   | 140   | 127   |  |
| 1.º SEMESTRE | 50,17           | 51,23 | 48,80 | 47,11 | 51,77 | 45,33 | 48,84 |  |
| 2.° SEMESTRE | 49,83           | 48,77 | 51,20 | 52,89 | 48,23 | 54,67 | 51,16 |  |
| TOTAL        | 100             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |  |

SECRETARIA DA FAZENDA

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES — 1933/1942

|      |     | VALOR EM           | CRUZEIROS              | Números indices    |                        |  |
|------|-----|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| A    | NOS | PARTE DO<br>ESTADO | ARRECADA-<br>ÇÃO GERAL | PARTE DO<br>ESTADO | ARRECADA-<br>ÇÃO GERAL |  |
| 1933 |     | 8.529.143          | 8.529.143              | 100                | 100                    |  |
| 1934 |     | 8.450.592          | 8.450.592              | 99                 | 99                     |  |
| 1935 |     | 8.217.618          | 8.217.618              | 96                 | 96                     |  |
| 1936 |     | 7.932.725          | 15.865.450             | 93                 | 186                    |  |
| 1937 |     | 8.061.254          | 16.122.509             | 95                 | 189                    |  |
| 1938 |     | 8.736.441          | 17.472.883             | 102                | 205                    |  |
| 1939 |     | 9.651.001          | 19.302.002             | 113                | 226                    |  |
| 1940 |     | 10.693.280         | 21.386.561             | 125                | 251                    |  |
| 1941 |     | 10.060.588         | 20.121.176             | 118                | 236                    |  |
| 1942 |     | 10.390.812         | 10.390.812             | 122                | 122                    |  |

### IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE IMOVEL "INTER-VIVOS" — 1933/1942

|      | ANOS | VALOR EM<br>CRUZEIROS      | números<br>indices |
|------|------|----------------------------|--------------------|
| 1933 |      | 6.295.952                  | 100                |
| 1934 |      | <b>5.73</b> 9. <b>5</b> 35 | 91                 |
| 1935 |      | 7.438.712                  | 118                |
| 1936 |      | 11.141.333                 | 176                |
| 1937 |      | 13.801.790                 | 219                |
| 1938 |      | 15.624.848                 | 248                |
| 1939 |      | 13.568.556                 | 216                |
| 1940 |      | 14.567.514                 | 231                |
| 1941 |      | 14.699.951                 | 233                |
| 1942 |      | 19.075.211                 | 303                |

### IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE "CAUSA-MORTIS" — 1933/1942

| ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | Números<br>índices |
|------|--------------------|--------------------|
| 1933 | 2.129.338          | 100                |
| 1934 | 3.323.337          | 156                |
| 1935 | 4.467.447          | 210                |
| 1936 | 4.610.999          | 217                |
| 1937 | 4.348.196          | 204                |
| 1938 | 4.526.892          | 213                |
| 1939 | 4.533.435          | 213                |
| 1940 | 3.204.434          | 150                |
| 1941 | 5.736.739          | 269                |
| 1942 | 5.886.588          | 277                |

### SECRETARIA DA FAZENDA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO — 1933/1942

| ANOS | VALOR EM CRUZEIROS | Números<br>indices |  |
|------|--------------------|--------------------|--|
| 933  | 4.009.635          | 100                |  |
| 934  | 4.280.718          | 107                |  |
| 935  | 4.338.833          | 108                |  |
| 936  | 6.084.444          | 152                |  |
| 937  | 4.508.989          | 112                |  |
| 938  | 6.756.091          | 168                |  |
| 939  | 12.277.618         | 306                |  |
| 940  | 12.350.011         | 308                |  |
| 941  | 12.446.087         | 310                |  |
| 942  | 12.781.205         | 319                |  |

### SECRETARIA DA FAZENDA EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DO PORTO DE PORTO ALEGRE — 1938/1942

| ANOS | RECEITA      | DESPESA      |
|------|--------------|--------------|
|      | Cr\$         | Cr\$         |
| 1938 | 7.393.721,10 | 4.223.817,81 |
| 1939 | 8.993.195,00 | 4.983.020,31 |
| 1940 | 9.595.463,70 | 4.955.943,90 |
| 1941 | 9.040.277,30 | 5.158.602,70 |
| 1942 | 9.554.689,60 | 5.948.135,90 |

### SECRETARIA DA FAZENDA EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DO PORTO DE RIO GRANDE — 1938/1942

| ANOS | RECEITA      | DESPESA      |
|------|--------------|--------------|
|      | Gr\$         | Cr\$         |
| 1938 | 4.733.261,80 | 3.902.653,22 |
| 1939 | 4.934.208,10 | 4.260.341,45 |
| 1940 | 5.035.959,20 | 2.960.285,20 |
| 941  | 5.308.018,80 | 3.486.517,20 |
| 1942 | 6.123.031,80 | 4.290.421,50 |

### SECRETARIA DA FAZENDA EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL DO PORTO DE PELOTAS — 1940/1942

| ANOS | RECEITA      | DESPESA      |
|------|--------------|--------------|
|      | Gr\$         | Cr\$         |
| 1940 | 1.784.192,20 | 788.714,80   |
| 941  | 2.008.301,30 | 949.432,30   |
| 942  | 2.159.990,50 | 1.023.179,70 |

### MOVIMENTO FINANCEIRO DA VIAÇÃO FÉRREA DO RIO GRANDE DO SUL — 1938/1942

| ANOS | RECEITA        | DESPESA        |
|------|----------------|----------------|
|      | Cr\$           | Cr\$           |
| 1938 | 104.117.900,20 | 108.744.942,40 |
| 1939 | 110.324.698,70 | 107.945.475,70 |
| 1940 | 109.534.070,30 | 109.783.041,00 |
| 1941 | 101.568.876,10 | 105.283.748,30 |
| 1942 | 151.352.475,80 | 139.533.209,10 |

# SECRETARIA DA FAZENDA MOVIMENTO FINANCEIRO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO — 1938/1942

ANOS RECEITA DESPESA Cr3 Cr\$ 800.358,80 1938 401.975,80 1939 771.586,70 1.207.671,20 1940 899.492,20 1.328.798,50 1941 1.045.588,10 2.222.751,30 1.112.610,80 1942 2.577.937,60

#### COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA — 1937/1942

|      | ANOS | VALOR EM<br>CRUZEIROS |
|------|------|-----------------------|
| 1937 |      | 4.337.472,25          |
| 1938 |      | <b>5.</b> 795.167,75  |
| 1939 |      | 6.410.200,70          |
| 1940 |      | 7.890.055,90          |
| 1941 |      | 9.123.607,40          |
| 1942 |      | 9.249.199,00          |

### SECRETARIA DA FAZENDA POSIÇÃO DA DÍVIDA PÓBLICA — 1937/1942

| ANOS | DÍVIDA FUNDADA<br>INTERNA | DÍVIDA FLUTUANTE |
|------|---------------------------|------------------|
|      | Cr\$                      | Cr\$             |
| 1937 | 236.171.600,00            | 101.079.042,70   |
| 1938 | 250.973.884,80            | 101.139.130,90   |
| 1939 | 267.225.522,70            | 96.254.012,20    |
| 1940 | 290.315.150,90            | 108.476.946,00   |
| 1941 | 312.428.178,80            | 131.550.310,90   |
| 1942 | 390.623.354,20            | 143.092.192,60   |

### SECRETARIA DA FAZENDA DÍVIDA EXTERNA EM DOLARES DO ESTADO — 1942

|       | TANTE, DA'<br>JUROS DOS<br>EMPRÉSTIMO | }     | TULO            | ÇÃO DE TÍ-<br>OS PELO<br>STADO | INCI    | NERAÇÃO       | SITUAÇÃO<br>EM       |
|-------|---------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| Anos  | Valor                                 | Juros | Data            | Valor                          | Data    | Valor         | 31/12/1942<br>       |
| 1921  | 5.900.500,00                          | 8     |                 |                                |         |               | 4.733.000,00         |
| 1926  | 9.713.000,00                          | 7     | até<br>30/10/37 | 11.646.000,00                  |         |               | <b>5.693.000</b> ,00 |
| 1927  | 3,913.000,00                          | 7     |                 |                                |         |               | 2.125.000,00         |
| 1928  | 23.000.000,00                         | 6     | até<br>31/12/42 | 7.845.000,00                   | 30/4/42 | 12.748.500,00 | 10.484.500,00        |
| Total | 42.526.500,00                         |       |                 | 19.491.000,00                  |         | 12.748.500,00 | 23.035.500,00        |

#### RESULTADO DA LIQUIDAÇÃO DO BANCO PELOTENSE — 1938/1942

|       | RECI          | PAGAMENTOS<br>FEITOS PARA |                          |  |
|-------|---------------|---------------------------|--------------------------|--|
| ANOS  | LfQUIDA       | BRUTA                     | LIQUIDAÇÃO<br>DO PASSIVO |  |
|       | Cr\$          | Cr\$                      | Cr\$                     |  |
| 1938  | 4.913.033,10  | 6.410.772,40              | 8.010.675,00             |  |
| 1939  | 4.805.477,20  | 6.554.880,30              | 8.588.742,50             |  |
| 1940  | 9.289.616,80  | 9.653.409,80              | 7.229.149,30             |  |
| 1941  | 6.017.375,60  | 6.976.070,40              | 6.864.350,00             |  |
| 1942  | 6.773.035,70  | 7.665.736,90              | 7.137.771,80             |  |
| TOTAL | 31.798.538,40 | 37.260.869,80             | 37.830.688,60            |  |

| DATA       | ARRECADAÇÃO<br>TOTAL | PAGAMENTOS EFETUADOS ATE' 31/12/1942 PARA ATENDER OS ENCARGOS DO PASSIVO |               |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|            |                      | DISCRIMINAÇÃO                                                            | CRUZEIROS     |  |
|            | Cr\$                 | Juros                                                                    | 69.377.466,17 |  |
| Até        |                      | Frações                                                                  | 6.135.101,33  |  |
| 31/12/1942 | 81.987.944,90        | Valor aquisitivo de cré-<br>ditos e títulos                              | 8.174.839,14  |  |
|            |                      | Comissões                                                                | 155.247,49    |  |
|            |                      | Créditos previlegiados                                                   | 7.166.270,05  |  |
|            |                      | Sorteios de apólices                                                     | 3.367.000,00  |  |
| TOTAL      | 81.987.944,90        | TOTAL                                                                    | 94.375.924,18 |  |

#### APÓLICES EMITIDAS PELO ESTADO ATE' 31/12/42

264.556 com o valor nominal de Cr\$ 500,00 cada uma ..... 132.278.000,00



cimento natural de nosso potencial humano é de 18,1%. Assim, ao passo que o 1/3 do território nos fornece menos da vigésima parte do crescimento, a duodécima parte, ocupada pela agricultura, concorre com pouco menos do quinto de nosso aumento demográfico.

Os dados referentes à zona noroeste são, geralmente, intermediários entre os expostos, ou muito aproximados aos da economia colonial. Essa região integra mais da quarta parte do Rio Grande, com população que se concentra e contribue proporcionalmente para o desenvolvimento geral.

E' altamente interessante observar, como decorrência e comprovação dos elementos arrolados, que enquanto os 18 municípios existentes em 1889, na zona pastoril, persistiam os mesmos, decorridos 54 anos, os 8 que então havia na região colonial desdobraram-se e triplicaram, demonstração de seu desenvolvimento econômico e demográfico, impondo a necessidade de novas células administrativas. No noroeste o número de municípios já duplica, passando de 8 a 16 e tende a sub-dividir-se mais intensamente pois que progridem de maneira extraordinária a colonização e a pequena propriedade agrícola na região.

As cifras relativas à divisão da propriedade e à produção agrícola demonstram fenômenos conhecidos: o fracionamento sem par da zona colonial, paralelo ao grande aproveitamento da terra, em face da extensão da propriedade requerida pela pecuária e do pequeno valor com que a agricultura contribue ali, por quilômetro quadrado do território. Na "colônia" apura-se o valor médio de 15.640 cruzeiros em cada um de seus 1.000 metros em quadra, ao passo que correspondente área da fronteira fornece apenas 983 cruzeiros de produtos agrícolas. E isto não obstante o maior valor das espécies cultivadas nesta zona, especialmente arroz e linho. Em cada hectare plantado obteve-se alí, em média, no ano de 1941, 868 cruzeiros, contra 651 dos produtos colhidos na zona colonial.

O resultado dessa situação é que, não obstante a maior riqueza da região fronteirista, expressa principalmente em sua maior contribuição para o fisco federal, estadual e municipal, a vida de suas populações não pode apresentar o mesmo grau de abundância e satisfação de necessidades que oferece a zona agrícola. A riqueza alí está concentrada e mal dividida, e como se não produzem os bens de consumo indispensável, devem êstes provir de outras partes. Não os pode adquirir, porém, a maior parte da população, a dos trabalhadores assalariados, sabido que a média da remuneração diária para o operário rural é de 3 a 4 cruzeiros. Esta gente vive, portanto, em péssimas condições econômicas: dispõe de ínfimo po-

der aquisitivo em meio à escassez de artigos essenciais à alimentação, ao vestuário e à habitação. Nas zonas de agricultura, embora os produtos desta tenham baixa densidade econômica e se não possam comparar aos da pecuária, a êste respeito, a riqueza está melhor distribuida e a abundância permite ao proletário padrão de vida muitíssimo superior, pois ele percebe salário médio de 6 a 7 cruzeiros e encontra larga oferta das utilidades essenciais à vida.

Penetrado dessas verdades, que minhas viagens ao interior corroboraram ,tenho cogitado de acorrer em socorro de nossas populações pastorís, procurando atendê-las com elementos capazes de modificar as condições presentes.

Creio imperioso incrementar a agricultura na zona fronteiriça, afim de que, a par da riqueza e dos benefícios que a pecuária garante, o proletariado rural possa usufruir de vida mais abundante e barata. Parece-me forçoso fomentar alí a produção dos principais alimentos, para que êstes não procedam de longas distâncias e sejam acessíveis à maior parte da população. Especialmente nas zonas suburbanas dos principais centros e cidades, é confrangedor o aspecto das camadas pobres, habitando casas miseráveis, fora de todos os elementos de higiene, conforto e alimentação. E o problema apresenta, liminarmente, o aspecto educacional, pois antes de tudo impõe-se incutir àquela gente o hábito do labor agrícola que lhes é estranho por tradição.

Cuidei, em consequência, de iniciar, naquela parte de nosso território, ensaios de uma nova colonização em princípios totalmente diversos dos aplicados em outras zonas. Isto é: estabelecer pequenos tractos agrícolas, distribuidos entre elementos locais e sob a direção e instrução técnicas de funcionários do Estado. Ao contrário do que se passa com a colonização por imigrantes ou por seus filhos, afeitos ao trabalho agrícola, alí é mister ensinar êste trabalho, fazê-lo desejado e habitual, fixar o homem e orientá-lo, ministrando-lhe, d'outra parte, os recursos convenientes. Sob tais normas e critério foi instituida a primeira colônia agrícola da fronteira em Passo Novo, próximo de Alegrete, e seus resultados iniciais me enchem de esperança e desvanecimento. A poucas iniciativas meu govêrno dediquei maior carinho, persuadido de que é preciso envidar todos os esforços no sentido de amparar o homem do campo e desenvolver a agricultura nas zonas pastorís. Penso, por isto, que deva ser ampliada aquela tentativa, reforçada ainda, e disseminada em outros pontos. Se o molde adotado não vingar, outras formas devem ser ensaiadas, como a do estabelecimento de colônias modêlos, colônias escolas, ou as que a experiência aconselhar. O primeiro passo será o estudo edafológico e a observação climatérica de diversos locais, afim de escolher os de maiores possibilidades, procurando, também, os que forem mais próximos dos aglomerados urbanos.

Estou convencido da viabilidade de tal empreendimento e da grandeza dos resultados que ele permitirá ao Rio Grande e seus filhos.

FÒRÇAS ELÉTRICAS — Problema que se me afigura primordial, no estado presente de nosso desenvolvimento econômico, é o das fôrças elétricas.

Admirável, sem favor, se apresenta o grau de progresso de nossas indústrias. Já o demonstrei, indicando o elevado valor de sua produção, superior a 2 bilhões e 200 milhões de cruzeiros em 1941, que lhe assegura o honroso lugar que ocupa no Brasil e na América do Sul. Comprovado ficou, porém, que ainda é mínima a contribuição da atividade maquinofatureira para as cifras de nossas exportações. Afora as carnes, gorduras, tecidos e artigos de couro são poucos os que fabricamos para vendas externas e em pequenas proporções. A esmagadora maioria de nossa produção fabril é destinada a consumo e uso locais. O adiantamento que se observa em inúmeras emprêsas, como as metalúrgicas e de artigos metálicos, apenas para exemplificar, denota, entretanto, a extraordinária capacidade de nossa gente e as imensas possibilidades que se nos deparam.

Constitue preceito de rudimentar bom senso econômico a necessidade de desenvolver a produção fabril, paralelamente à agro-pecuária, evitando, dentro das condições e circunstâncias propiciadoras, a remessa de matérias primas que possam ser beneficiadas ou industrializadas internamente. Sua densidade econômica é sempre mínima, posta em confronto com a dos artigos em que se transformam. Não industrializar, quando possivel, significa vender barato para comprar caro, dando o proveito a terceiros.

Ora, das condições fundamentais reclamadas pela economia riograndense, após os transportes fáceis, rápidos e pouco custosos, nenhuma outra é mais premente e instante do que a da fôrca elétrica.

A de que dispomos, mesmo abstraídas as condições excepcionais do momento, é escassa e de alto preço. Ainda quando procede de quedas dágua e é barata, como a que abastece o magnífico parque de São Leo-

poldo, está sujeita às paralizações das estiagens, com todos os danosos corolários da irregularidade e da insuficiência.

Ninguem desconhece, entretanto, o farto potencial hidráulico que opulenta o Estado, vulgarizadas como já estão as possibilidades de aproveitamento do Jacuí, do Santa Cruz, do Camaquã, do Ivaí, etc. Imperativo se faz atacar de frente o problema e realizá-lo gradativamente, dentro de nossas posses.

Imenso o programa de ação, tais e tão vastos os projetos e realizações a considerar. Temos a felicidade de dispor de manancias de fôrça distribuidos de forma a atender as necessidades das diversas zonas do Rio Grande.

Podemos, portanto, alimentar as indústrias de maneira segura, permanente e por preço ínfimo.

Urge, em consequência, incentivar o estudo de todas as possibilidades, promover os levantamentos e investigações técnicos preliminares, projetos e orçamentos, afim de dar início, o quanto antes, aos empreendimentos mais vantajosos.

Tive oportunidade de expor o quanto se fez a respeito do Jacuí, apenas com os recursos da Diretoria de Eletricidade e Fôrças Hidráulicas, da Secretaria de Obras Públicas. Revelei, então, os múltiplos encargos que pesam sôbre êste pequeno órgão, impossibilitando-o de apressar esta face do programa. Afim de obviar tal dificuldade, assentamos criar novo aparelhamento de ação e, após os estudos necessários, o projeto respectivo foi transformado em decreto, em janeiro do corrente ano, instituindo a Comissão de Energia Elétrica, subordinada à mesma Secretaria. Cuidamos dar-lhe estrutura maleável e dotá-la de grande liberdade de movimentos, além dos recursos iniciais indispensáveis. Visa-se atacar desde logo o aumento e reforço da usina da Toca, estando o Govêrno Federal vivamente interessado no assunto e disposto a arcar com grande parte da tarefa. Será êste o primeiro passo, a que, certamente outros sucederão, no magno problema de nossa abundante hulha branca.

Largo tempo há de consumir tão grandiosa solução e sem dúvida somente após a guerra se tornará acessível o vasto material de que carecemos.

Mas o importante e imprescindível era começar a fase de estudos e de preparação.

Com tais providências e finalmente com as centrais elétricas convenientes, rasgadas as vias internas de transporte, e restabelecido o trá-

## CONCLUSÃO

Antes de encerrar esta exposição, desejo focar três grandes problemas que o futuro do Rio Grande exige sejam resolvidos com urgência: o das pesquizas tecnicológicas, o da colonização da fronteira e o da fôrça elétrica. De há muito os discerní e avaliei sua magnitude e fundamental importância para o próximo desenvolvimento de nosso progresso econômico. Se não logrei solucioná-los foi porque me escassearam tempo e recursos, vendo-me forçado a apenas lançar os primeiros marcos e delineamentos de um vasto programa governamental.

PESQUIZAS TECNICOLÓGICAS. — Ocioso seria realçar a missão das investigações tecnicológicas nos dias que correm. Banidas estão a rotina e o empirismo da indústria e da produção modernas. O exemplo alemão e, particularmente, o norte-americano e o russo demonstram ao mundo que somente a ciência e a técnica podem dirigir os grandes surtos da produção e do progresso. E a guerra atual revelou o destino dos povos que não adotaram tal princípio e se mostraram incapazes, por consequência, de criar os recursos necessários à sua defesa.

Também no Brasil, podemos colher exemplo decisivo na orientação do Estado e da indústria paulistas. Os primeiros a compreender, entre nós, a importância primordial das investigações científicas, criaram um Instituto de Pesquizas que hoje honra o continente e tem sido o melhor alicerce do extraordinário desenvolvimento de São Paulo. Seu patrimônio orça por doze milhões de cruzeiros e anualmente consome cêrca de seis milhões, entre dotações governamentais e renda da própria atividade.

No Rio Grande, há muito que a Sociedade e a Escola de Engenharia clamam por uma organização congênere. Em verdade, de muito pouco dispomos. Excetuados os laboratórios de ensaios da Escola de Engenharia, mais alguns dispersos na Secretaria de Obras Públicas, na da Agricultura e na Viação Férrea, nada mais possuimos para obra que tantos e tão preciosos recursos reclama.

Atendendo êste estado de cousas foi nomeada uma comissão para estudar o assunto e, em meiados do ano de 1942, de acôrdo com suas conclusões, elaborado o decreto-lei criando o Instituto Rio Grandense de Pesquizas Tecnicológicas. Aprovou-o o Conselho Administrativo e foi promulgado em 11 de Dezembro.

Já no corrente exercício a novel instituição entrará em atividade, reunindo os elementos e instalações técnicas esparsos, os melhores profissionais de que podemos dispor e começando a adquirir os indispensáveis instrumentos de que carece. Deverá lançar-se às pesquizas e investigações de nossos produtos minerais e agrícolas, assim como das demais matérias primas que tanto nos enriquecem. Terá nossa indústria, já tão progressista, a orientação e o ensinamento científicos de que tanto se ressentia e, por certo, com a admirável capacidade e dedicação dos riograndenses, recuperaremos em breve o tempo passado.

COLONIZAÇÃO E AGRICULTURA DA FRONTEIRA. — Pouces problemas e situações mais atribularam meu espírito de governante do que o das condições econômicas e sociais de nossa zona pastoril. Sem dúvida que à pecuária deveu o Rio Grande o surto inicial de seu progresso. Certo que, ainda hoje, é nela que haurimos, como já o mostrei, os maiores recursos de nossa exportação e que, em qualquer hipótese, constitue e constituirá sempre um dos melhores fundamentos de nossa riqueza. As condições naturais que usufruimos são das melhores dádivas com que fomos dotados: o clima e as pastagens riograndenses nos asseguram a posse de um rebanho bovino e ovino que dia a dia será mais precioso.

Mas, de outra parte, é inegável que o regime do pastoreio exclusivo está votando nosso homem do campo a um padrão de vida incompatível com nosso progresso e civilização. Toda a vida daquela enorme região se processa sob o regime de uma ou duas safras anuais: a do boi e a da lã. Vive-se do resultado delas, sem outra fonte de riqueza que mantenha um ritmo regular de atividade econômica. E como para a produção pecuária contribue predominantemente o fator natureza, passam as populações a maior parte do ano em períodos de inação a que se sucedem breves fases de febril agitação. Definha grande número de aglomerados urbanos e a indústria não encontra, senão acidental e esporadicamente, condições de desenvolvimento.

Também a demografia padece sob as condições da exploração exclusi-

vamente pastoril. Estão estacionárias as populações dessas regiões, enquanto se multiplicam as das agrícolas e industriais.

Todos os índices e coeficientes o comprovam e seu confronto com os destas últimas zonas é de molde a preocupar o sentimento de um governante que tenha os olhos postos no futuro.

O quadro abaixo o revela, com a eloquência sempre decisiva dos algarismos, e dispensa comentários.

ÍNDICES DEMOGRAFICOS E ECONOMICOS COMPARADOS DE TRES REGIÕES DO ESTADO — 1941

| DISCRIMINAÇÃO                                 |                                                              |                          | Z O N A 5                    |                   |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
|                                               |                                                              | ESTADO                   | Naroeste                     | Franteira         | Colonios                     |
| l — Indices Demográficos :                    |                                                              |                          |                              |                   |                              |
| 1. Número de municipios { Em 1889             |                                                              | 58<br>88                 | <b>8</b><br>16               | 18<br>18          | 8<br>24                      |
| Área em Km2                                   |                                                              | 272,179                  | 72,334<br>26,6               | 87,855<br>32,3    | 23.203<br>8,5                |
| 3. Populoção                                  |                                                              | 3.395,000                | 904,380<br>26,6              | 467.460<br>13,8   | 759.390<br>22,4              |
| 4. Densidade  5. Crescimento natural Absoluto |                                                              | 12,4                     | 12,5                         | 5,3               | 32,7                         |
|                                               |                                                              | 40,796<br>12,0           | 15,325<br>16,9               | 2.199<br>4,7      | 13,739<br>18,1               |
| II Indices Econômicos :                       |                                                              |                          |                              |                   |                              |
|                                               | N.º total de propriedades<br>% em relação ao Estado          | 329.966<br>              | 76.526<br>23,2               | 48,976<br>14,8    | 87.543<br>26,5               |
| PROPRIEDADES     TERRITORIAIS                 | N.º de propried, até 100 Ha<br>% em relação ao Estada        | 296.558<br>—             | 69,115<br>· 23,3             | 37,709<br>12,7    | 85.787<br>28,9               |
| TERRITORIAIS                                  | N.º de propried, de 101 a 500 Ha.<br>% em relação ao Estado  | 25,308<br>               | 5,766<br>22,8                | 7,701<br>30,4     | 1.602<br>6,3                 |
|                                               | N.º de propried, de + de 500 Ha.<br>% em relação oo Estado , | 8.100<br>—               | 1,64 <b>5</b><br>20,3        | 3,566<br>44,0     | 154<br>1,9                   |
| 2. REBANHO PAS-<br>TORIL                      | Valar total do rebanho Cr\$<br>% em relação ao Estado        | 2.793.000.000            | 657,327,848<br>23,5          | 1,175.379,100     | 274.849.030<br>9,8           |
| TORIE                                         | Volar da rebanho p. Km2 Cr\$<br>% em relação ao Estado       | 10.262                   | 9,087<br>88,5                | 13.379<br>130,4   | 11.845<br>115,4              |
|                                               | Área cultivado em Ha<br>% em relação ao Estada               | , 1.509.262 <sub>.</sub> | 540.295<br>35,8              | 99.513<br>6,6     | 557.742<br>36,9              |
| 3. PRODUÇÃO<br>AGRÍCOLA                       | Valar tatol da produção Cr\$<br>% em relação ao Estado       | 1,063,521,725            | 296.419.000<br>27 <b>.</b> 9 | 86.370.000<br>8,1 | 362,904.000<br>34,1          |
| 7.0                                           | Volar do produção por Ha. Cr\$<br>% em relação ao Estado     | 705<br>— 7               | 549<br>77,9                  | 868<br>123,1      | 651<br>92 <b>,3</b>          |
|                                               | Valor da produção p. Km2 Cr\$<br>% em relação ao Estado \$2  | (*) 3.907<br>(**) —      | 4.098<br>104.9               | 983<br>25,1       | 15,640<br>400 <sub>7</sub> 3 |

<sup>(\*) &</sup>quot;Par hectare" da órea cultivado da Estado e de cada zona.

<sup>(\*\*) &</sup>quot;Par quilômetro quadrado" da extensão territorial do Estado e de cada zono.

Para êste cotejo tomamos os municípios de São Luiz, Santa Rosa, Santo Ângelo, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Cruz Alta, Ijuí, Palmeira, Iraí, Sarandí, Carasinho, Passo Fundo, Getúlio Vargas, José Bonifácio, Santiago e Soledade como integrantes da zona noroeste; os municípios de Santa Vitória, Jaguarão, Arroio Grande, Herval, Piratiní, Pinheiro Machado, Bagé, Lavras, Dom Pedrito, São Gabriel, Livramento, Rosário, Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, São Francisco de Assis, Itaquí e São Borja na da fronteira; e na região colonial os de Prata, Guaporé, Encantado, Alfredo Chaves, Antônio Prado, Flores da Cunha, Caxias, Bento Gonçalves, Arroio do Meio, Garibaldi, Farroupilha, Caí, Montenegro, Estrêla, Lajeado, Venâncio Aires, Taquarí, Novo Hamburgo, Taquara, São Leopoldo, Santo Antônio, Santa Cruz, Candelária e Sobradinho.

Çomo é bem sabido, nas comunas arroladas na primeira daquelas ragiões processa-se atualmente o maior desenvolvimento agrícola do Rio Grande. Trata-se de uma zona que se acha em pleno desenvolvimento, mediante a colonização de grandes extensões, e em que prevalece a exploração agrícola e extrativa; coexistem a grande e a pequena propriedade, a pecuária está bastante disseminada, mas é a suinocultura que predomina. Nos municípios agrupados sob a denominação geral de "fronteira", abrangendo, como se vê, não apenas os que fazem limite com o Uruguai e a Argentina, mas também os que lhes são contíguos, a atividade pastoril tem indiscutivel império, tal a forma pela qual sobreleva a qualquer outra exploração econômica: é a zona de nossa grande propriedade, com agricultura esparsa e de pouca consistência. Ao contrário, na região tipicamente colonial, antiga, a atividade pastoril é mínima, exceção feita de animais para leite e do rebanho porcino, a pequena propriedade domina de forma absoluta e a agricultura e a transformação de seus produtos constituem a regra.

Evidenciam os índices os efeitos do regime pastoril extensivo sôbre a demografia. Enquanto os municípios da zona de pecuária abrangem nada menos da têrça parte da área estadual, a população que nêles vive representa somente 13,8% do total e sua contribuição para o crescimento natural do Rio Grande vai apenas a 4,7% do conjunto; a densidade por quilômetro quadrado é de 5,3 habitantes. Nas comunas agrícolas e de pequena propriedade, prevalecem os índices opostos. São 24 a 88 em que se divide o Estado e, entretanto, incluem somente 8,5% da sua superfície. Mas aí se adensa a população que representa 22,4% da geral, com 32,7 pessoas por quilômetro quadrado. A contribuição desta pequena área para o cres-

fego marítimo, terá o Rio Grande o desdobramento e o progresso de sua produção industrial, destinada a ser esteio capital de sua economia e forte contingente da grandeza pátria.

Eis, exmo. sr. Presidente, o essencial do que me cumpria relatar a V. Excia. e a meus nobres governados, ao têrmo de minha gestão.

Como já disse, tudo poderia resumir em poucas frases e palavras: — ambiente de ordem, tranquilidade e trabalho, harmonia entre os poderes públicos e o povo, intensa e efetiva colaboração com as fôrças sociais e econômicas, máximo desenvolvimento da instrução pública, da higiene, das rodovias, do fomento e da assistência agrícola e pastoril, mineração, colonização, estímulo e amparo a todas as iniciativas e empreendimentos, moralidade e regularidade administrativas — tais os objetivos colimados ou perseguidos por meu govêrno.

Que foi sereno, justo, impessoal e constantemente votado à causa dos interêsses públicos, ufano-me em proclamar.

Que colheu frutos abundantes e deixa fartas messes semeadas, dizem a eloquência de dados e cifras concretas e atestam os testemunhos das classes trabalhadoras.

Enfrentou circunstâncias adversas e soube estar à altura delas, minorando-lhes os efeitos funestos à economia coletiva.

Elevou imensamente as arrecadações, sem majoração correspondente de tarifas impositivas, realizou despesas avultadas para o bem público e deixa uma situação financeira desafogada.

Rendo graças à cooperação dos riograndenses e ao favor de Deus, como ao irrestrito amparo do govêrno de V. Excia., por poder afirmar que não desserví o Estado, nem traí a confiança de que fui alvo.

E posso entregar de conciência limpa e espírito sereno o honroso e pesado fardo governamental.

De V. Excia. e da opinião honesta e justa de meus concidadãos aguardo o julgamento de minha atuação.

Palácio do Govêrno, em Pôrto Alegre, 6 de Setembro de 1943.



## INDICE

| Exórdio                              |
|--------------------------------------|
| Educação                             |
| Quadros estatísticos                 |
| Higiene                              |
| Quadros estatísticos                 |
| Agricultura                          |
| Quadros estatísticos                 |
| Pecuária                             |
| Quadros estatísticos                 |
| Industrialização e defesa            |
| Produção mineral                     |
| Colonização                          |
| Quadros estatísticos                 |
| Obras Públicas — Vias de Transporte  |
| Rodovias                             |
| Viação Férrea                        |
| Quadros estatísticos                 |
| Secretaria do Interior               |
| Quadros estatísticos                 |
| -<br>Justiça                         |
| Ministério Público                   |
| Segurança Pública                    |
| Quadros estatísticos                 |
| Brigada Militar                      |
| Quadros estatísticos                 |
| Diretoria das Prefeituras Municipais |
| Quadros estatísticos                 |
| Estatística                          |
| Finanças                             |
| Quadros estatísticos                 |
| Conclusão                            |
|                                      |



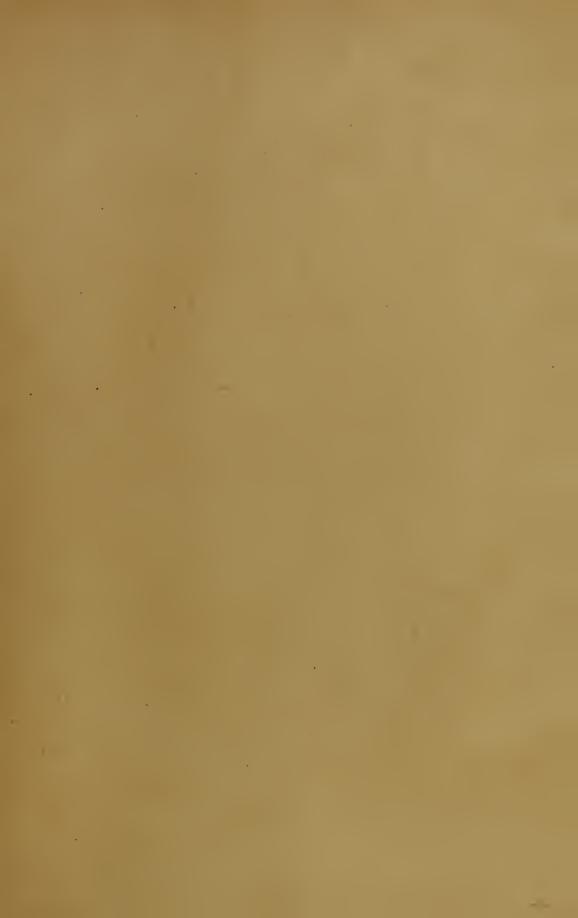





| п | 53.98164<br><b>M548</b> |           |            | 6003      | -45  |
|---|-------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 8 | lio Grande              | do Sul.   | Governa    | dor.      |      |
|   | 353.98164               |           |            | 6003      | -45  |
| 0 | M548<br>Rio Grand       | le do Sul | . Govern   | ador      |      |
|   | Relatóri<br>TITULO      | o aprese  | entado ac  | dr. G     | etu- |
| ļ | lio Varga               | s pelo g  | eneral     | Cordeir   | o de |
| L | Devolver em             |           | NOME DO LE | ITOR Fari | as.  |
|   |                         |           |            |           |      |
| i |                         | ·         |            |           |      |
| H |                         |           |            |           |      |
| ١ |                         |           |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |
| 1 |                         |           |            |           |      |
| 1 |                         |           |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |
|   | 1 -                     | 110-      |            |           |      |
|   | 6003                    | >-45      |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |
|   |                         |           |            |           |      |

